Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.213

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Madrid 2,00 euros Jueves

12 de septiembre de 2024

Televisión

Broncano supera en su segundo día la audiencia de 'El hormiguero' - P45



Desde la izquierda, Kamala Harris, Joe Biden, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Donald Trump y J. D. Vance, en el acto celebrado en memoria de las víctimas del 11-S de 2001 ayer, en la mañana siguiente al debate entre los candidatos. YUKI IWAMURA (AP/LAPRESSE)

## La victoria de Harris en el debate con Trump sacude la campaña

◆ La vicepresidenta logró sus objetivos en un duelo de alta tensión ◆ El expresidente se mostró a la defensiva y cayó en las provocaciones de su rival ◆ La elección sigue muy reñida

M. JIMÉNEZ / M. VIDAL LIY Filadelfia

La candidata demócrata Kamala Harris logró todos sus objetivos en el debate con el republicano Donald Trump en la noche del martes. Lanzó anzuelos que Trump mordió una y otra vez; se comportó como la fiscal que trata de convencer al jurado; alternó los mensajes de optimismo con los ataques al expresidente, que estuvo a la defensiva toda la noche y cayó en las provocacio-

nes de su rival. Hizo todo lo que el presidente Joe Biden no fue capaz de lograr en junio, con la ventaja de que ella se presenta como relevo generacional.

Los demócratas trataban de contener la euforia, porque la campaña sigue muy reñida.

Trump dijo que había ganado el
debate "por mucho". Pero su partido atacó a los moderadores de
la cadena ABC, una señal de disgusto con el resultado. —P2 A 4

—EDITORIAL EN P10

Las primeras manifestaciones tras la pérdida de la hegemonía resultan las más discretas desde 2012

## La Diada certifica la crisis independentista

#### CAMILO S. BAQUERO Barcelona

Las manifestaciones de la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, certificaron ayer la debilidad del independentismo, en la primera cita desde la pérdida de la hegemonía en el Parlament. La jornada que mide la fuerza del soberanismo en la calle resultó la más discreta desde 2012. Las manifestaciones se repartieron en cinco ciudades: la de Barcelona congregó a unas 60.000 personas, según la Guardia Urbana. —P21

-EDITORIAL EN P10



Manifestación de la Diada, aver en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

### El Parlamento de Maduro debate romper las relaciones con España

- El Congreso español insta al Gobierno a dar por ganador a González
- Sánchez recibirá hoy en La Moncloa al líder opositor venezolano

#### J. D. QUESADA / M. GONZÁLEZ Bogotá / Madrid

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunció ayer una resolución que propone al Gobierno de Nicolás Maduro romper "todas las relaciones", diplomáticas y económicas, con España. La iniciativa responde a la proposición del PP que aprobó el Congreso, que insta al Gobierno a reconocer la victoria electoral del opositor Edmundo González Urrutia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé recibir hoy a González en La Moncloa. -P15 A 17

#### México

Aprobada la norma que somete al voto popular la elección de los jueces -P6

#### Begoña Gómez

La Fiscalía apoya la querella del presidente contra el juez Peinado \_\_P22

#### **Tribunales**

La lentitud judicial libra de prisión a la red que prostituyó a menores -P23

#### Fernando López Miras Presidente de Murcia

"La condonación de la deuda es una distracción de Sánchez" -P20

## Euforia contenida entre los demócratas tras la victoria de Harris en el debate

Biden: "Es la mejor opción para llevar adelante a nuestro país". Trump insiste en que ganó el cara a cara televisivo, pero la candidata logró todos sus objetivos

MIGUEL JIMÉNEZ MACARENA VIDAL LIY Filadelfia

Kamala Harris y Donald Trump no se habían visto nunca en persona antes del debate de Filadelfia de este martes. Ayer por la mañana, solo horas después del cara a cara televisivo, volvieron a darse la mano, esta vez en Nueva York, en el homenaje a las víctimas de los atentados del 11-S. Allí estaban ambos, a poca distancia y con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre ellos. Los tres protagonistas de los dos últimos debates presidenciales, juntos. Aunque solo han pasado dos meses y medio de la cita que enfrentó a Biden y Trump, el estado de ánimo, especialmente de los demócratas, no puede ser más diferente. De la alarma desatada por el derrumbe del presidente en Atlanta se ha pasado a la euforia, aunque contenida, tras la victoria de Harris frente al republicano en el cara a cara del martes.

Biden ya había felicitado a su vicepresidenta a través de las redes sociales tras el debate: "Estados Unidos pudo ver esta noche a la líder con la que he estado orgulloso de trabajar durante tres años y medio. No ha estado ni reñido. La vicepresidenta Harris demostró que es la mejor opción para llevar adelante a nuestro país. No vamos a volver atrás", escribió haciéndose eco de uno de los lemas de su campaña. Ayer la pudo felicitar en persona y los gestos y sonrisas de ambos en sus intercambios denotaban complicidad y alegría.

Harris logró todos sus objetivos en el debate. Lanzó anzuelos que Trump mordió una y otra vez. Echando mano de su experiencia en los tribunales, se comportó por momentos como la fiscal que trata de convencer al jurado, compuesto esta vez por los millones "Ella mostró a su rival como la figura caótica que es", dice el gobernador Shapiro

La empresa editora de la red social del magnate republicano se desploma en Bolsa de votantes estadounidenses. Con un debate muy preparado, alternó los mensajes de optimismo con los ataques al expresidente, que estuvo a la defensiva toda la noche, cayendo en las provocaciones de su rival. Hizo todo lo que Biden no fue capaz de lograr en junio, con la ventaja de poder presentarse como un relevo generacional, como la candidata del cambio.

"La buena noticia es lo que Kamala Harris hizo esta noche, mostrando a Donald Trump como la figura caótica que es", dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, a los periodistas presentes en Filadelfia tras acabar el debate. "Creo que tiene el viento a su favor y que se ha ayudado a sí misma a lo grande esta noche", añadió.

"Bajo las luces brillantes, el pueblo estadounidense pudo ver la elección a la que se enfrentará este otoño en las urnas: entre avanzar con Kamala Harris o retroceder con Trump", dijo en un comunicado su jefa de campaña, Jen O'Malley Dillon. "Eso es lo que han visto esta noche y lo que deberían ver en un segundo deba-



Kamala Harris, junto a su esposo Doug Emhoff, participaba el martes en un acto en Filadelfia tras el debate presidencial. JACQUELYN MARTIN (AP/LAPRESSE)

LLUÍS BASSETS

#### Todos ustedes están advertidos

se ceño fruncido y esos labios apretados, frente a una sonrisa irónica y unos ojos risueños, hablan por sí solos, gracias a la pantalla dividida en la transmisión del debate entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Kamala Harris ha superado sobradamente la prueba. Man-

Donald Trump con solo anunciar su candidatura. No hay dudas ahora sobre su capacidad para salir del guion y prescindir del teleprompter. En el contraste ha crecido su imagen presidencial y su credibilidad como candidata con personalidad propia, futura comandante en jefe a cargo de la seguridad del

país y líder de la primera superpotencia del mundo democrático con responsabilidades sobre la seguridad internacional.

Trump fue Trump. En una de sus peores versiones, siempre empeorable. Previsible, brutal, mentiroso, ridículo, desvergonzado, idéntico a sí mismo. A pesar del cambio de ritmo de la campaña y de la pérdida de la iniciativa, todavía sigue sin reaccionar. Al contrario, sus argumentos se comprimen y concentran en uno solo: la denigración de la inmigración, el fenómeno que explica la existencia y el éxito de Estados Unidos, a la que él presenta en cambio como el origen de todos los males —el precio de la vivienda, la inseguridad, la delincuencia, el terrorismo, el gasto público...—, e incluso como excusa para sus fechorías, además de catastrófica responsabilidad directa de Harris.

Pasará al anecdotario más hilarante su seria acusación de que los inmigrantes se comen los perros y gatos de los ciudadanos estadounidenses. La apuesta para la súbita sustitución de Joe Biden como candidato demócrata ha salido bien. Como salió bien la convención y la selección del candidato a la vicepresidencia. Faltaba un debate tan redondo como este para completar el lanzamiento a tiempo del cohete, con impulso para llegar al 5 de noviembre y dar en la diana.

Si Harris ha crecido y sigue creciendo, Trump es una línea plana. Vamos a ver en los próximos días si el empate persiste y te en octubre. La vicepresidenta Harris está preparada para un segundo cara a cara. ¿Lo está Donald Trump?", añadió.

Trump, por su parte, escurre el bulto y sostiene que Harris quiere volver a debatir porque salió derrotada. "Cuando un boxeador pierde, dice: 'Quiero la revancha'. Yo no sé si quiero hacer otro debate", dijo ayer en una entrevista en Fox News. El expresidente insistió en que ganó el debate "por mucho". Su actitud contrasta con la posterior al debate de Atlanta, cuando se retiró a un segundo plano y dejó que los demócratas se cociesen en su propia salsa. En retrospectiva, sin embargo, tal vez se acabe concluyendo que -al provocar el relevo de Biden por Harris- en la práctica Trump también perdió el primer debate.

#### Sin críticas republicanas

Entre los republicanos fieles a Trump apenas se han alzado voces críticas contra el expresidente. El senador republicano Lindsey Graham sí que calificó el debate de "oportunidad perdida" porque el republicano no había sido capaz de defender su tesis de lo mal que en su opinión va Estados Unidos frente a la "palabrería feliz" de Harris. Lo que sí ha habido es una andanada tras otra contra los moderadores de ABC News, David Muir y Linsey Davis. Y, normalmente, el equipo que gana no se queja del árbitro.

Otro indicador (muy relativo) de la derrota de Trump es el desplome de ayer en Wall Street de Trump Media, la empresa editora de su red social, Truth, que caía un 16% en Bolsa. El debate le ha salido caro, literalmente, al expresidente. La caída del bitcoin y la subida de los valores vinculados a las energías verdes reafirman la idea.

El éxito del martes de Harris llega cuando la luna de miel con los votantes que supuso su designación como candidata y su coronación en la convención demócrata parecía estar acabando. Trump estaba estrechando la distancia en las encuestas y esta era la última gran cita prevista —a falta de un posible segundo debate entre ambos— antes de las elecciones del 5 de noviembre, que en realidad empezaron ayer con la puesta en marcha del voto por correo en Alabama.

qué sucede en los Estados indecisos, donde Trump alberga la esperanza de repetir la hazaña de 2016, cuando superó en delegados a Hillary Clinton aunque perdió en votos populares. Antes del debate, en cuatro de dichos Estados se mantenía el empate, en tres ganaba Harris y en uno Trump.

No puede descartarse que al final sea un puñado de votos en unos pocos Estados indecisos los que otorguen la presidencia otra vez al perdedor en votos. Todos estamos advertidos y debiéramos estar preparados. Sin perder la esperanza, por supuesto.



Trump se dirigía a los periodistas tras el debate contra Harris en Filadelfia. MATT ROURKE (AP/LAPRESSE)

## La vicepresidenta acorrala a su rival en un choque de alta tensión

La demócrata logra poner a la defensiva al expresidente desde el inicio del cara a cara

#### M. J. / M. V. L. Filadelfia

Donald Trump y Kamala Harris protagonizaron el martes en Filadelfia un debate a cara de perro, sin concesiones, en el que chocaron frontalmente en los principales asuntos de campaña: economía, inmigración, aborto, delincuencia y respeto por la democracia. Fue un debate vivo, emocionante, muy tenso, en el que la batalla duró de la primera pregunta a la última y en la que la demócrata fue más capaz de cuestionar la idoneidad para el cargo de Trump que lo contrario.

Harris proclamó que "es hora

de pasar la página" de Trump y consiguió acorralar en ocasiones al expresidente, al que atacó por su gestión, su carácter y sus casos judiciales. Logró ponerle a la defensiva, haciéndole morder el anzuelo con sus provocaciones. El expresidente se refugió en su discurso más hiperbólico y extremo, al punto de ser corregido varias veces por los moderadores, David Muir y Linsey Davis, por sus disparates.

La vicepresidenta se lanzó al ataque desde la primera pregunta, que combinó con mensajes de optimismo hacia los electores. Harris tenía el debate muy preparado y lo interpretó a la perfección ante un Trump que gritaba cada vez más, y recurría a la inmigración sin cesar, fuera cual fuera el tema del que se estaba hablando.

El debate partía como un examen sobre la idoneidad de Harris para el cargo de presidenta, pero lo que hizo ella fue cuestionar la de Trump una y otra vez. Trató de provocarle con ataques personales. En un momento dado, Harris se dirigió a Trump y le dijo que, como vicepresidenta, había hablado con líderes extranjeros: "Y dicen que eres una vergüenza". Trump, sorprendentemente —o quizá no tanto— replicó con los halagos que le lanza Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, con claras pulsiones autoritarias.

Cuando Trump volvió a insistir en el bulo de que no había perdido las elecciones de 2020, Harris atacó con dureza: "Donald Trump fue despedido por 81 millones de personas. Así que seamos claros al respecto. Está claro que le está costando mucho asimilarlo", aseguró con ese retintín que les está funcionando a los demócratas para atacar a Trump con algo de sentido del humor.

La vicepresidenta se presentó como candidata del cambio sin renunciar a la herencia de Biden. "Está claro que no soy Joe Biden, y desde luego no soy Donald Trump", dijo en una frase en la que se mostró como el paso a una nueva generación que busca superar la polarización extrema que vive la política estadounidense. Se habló más tiempo de los puntos flacos de Trump que de los de Harris (o de la presidencia de Biden). En cierto modo, parecía ella la candidata de la oposición.

La demócrata recordó que vivió el asalto al Capitolio desde dentro. "Para todos los que nos están viendo, que recuerdan lo que fue el 6 de enero, les digo que no tenemos que volver atrás. No volvamos atrás. No vamos a volver atrás", dijo Harris.

El republicano, en su peor versión, no halló la manera efectiva de atacarla

La aspirante cargó contra su oponente con el aborto, asunto que moviliza el voto

Más preocupado de defenderse, Trump no encontró una forma efectiva de atacar a Harris, pero, sobre todo, apenas presentó propuesta alguna. Su visión de Estados Unidos es tan apocalíptica que pierde credibilidad. Le resulta efectiva entre sus fieles, pero no pareció aprovechar el debate para ampliar su base electoral. Enseñó su peor versión, enfadado y con un discurso caótico, de nuevo repleto de mentiras, muchas de ellas ya conocidas y otras nuevas. Y Harris repelió sus ofensivas con eficacia. Cuando Trump afirmó que la demócrata "quería confiscar las armas de todo el mundo", ella no solo lo negó, sino que reveló que tiene una.

Los moderadores le corrigieron en algunas de sus afirmaciones más descabelladas, como en que hay Estados en que se permite matar a los niños después de nacer o la de que los inmigrantes se están comiendo los gatos y las mascotas en Ohio: "Los que han entrado se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos".

Harris atacó a Trump con el aborto, un asunto que mueve a los votantes y en el que Trump no tiene una postura clara.

En el turno de cierre, Harris trató de lanzar un mensaje de esperanza y optimismo, de "pasar la página", apelando al votante moderado e indeciso. Trump lo dedicó a atacar a su rival. "Ella va a hacer esto, ella va a hacer lo otro, va a hacer todas esas cosas maravillosas. ¿Por qué no lo ha hecho en tres años y medio?", cuestionó.

### Taylor Swift apoya a Harris: "Mejor si nos guía la calma"

#### MARÍA PORCEL Los Ángeles

Taylor Swift dio ayer su apoyo a Kamala Harris y al Partido Demócrata para las elecciones del 5 de noviembre. Lo hizo nada más concluir el debate entre la candidata y Donald Trump. La artista, una de las más poderosas e influyentes, ya se puso del lado de Joe Biden y Harris en 2020 y ha criticado las políticas de Trump. El hecho de que Swift apoye ahora al tándem formado por Harris y Tim Walz resulta fundamental para el partido, sobre todo para animar a votar a mujeres y jóvenes.

A las 23.00 (hora del Este de EE UU), apenas 15 minutos después de terminar el debate, la cantante colgó un largo escrito en su perfil de Instagram, con 283 millones de seguidores, en el que apoyaba claramente a la candidata. Además, no dudó en firmar con ironía su mensaje como "Señora con gatos sin niños" (Childless Cat Lady), en un guiño a los ataques a Harris por parte de Trump y a las declaraciones de J. D. Vance, su candidato a vicepresidente, sobre las mujeres que no tienen hijos



Taylor Swift.

—ha llegado a decir que la aspirante a presidenta es "incapaz" de desempeñar tal función por no haberse reproducido—.

"Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda. Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos", explicó.

Una portavoz del Partido Republicano declaró a *The New York Times* que el apoyo de la artista a Kamala Harris "evidencia aún más que los demócratas se han convertido en el partido de las élites millonarias".



Trump y Harris se estrechaban la mano al inicio del debate presidencial celebrado el martes en Filadelfia (Pensilvania). BRIAN SNYDER (REUTERS)

La vicepresidenta de EE UU planteó un cara a cara con un objetivo claro: crispar a su contrincante

## De la estrategia demócrata a los bulos del candidato republicano

EL CAMINO HACIA LA CASA BLANCA

#### IKER SEISDEDOS Washington

La vicepresidenta Kamala Harris llegó al plató del debate presidencial que se celebró el martes en Filadelfia con un objetivo
claro: crispar a su contrincante,
el expresidente Donald Trump.
Lo logró con la misma estrategia
de ataque de la que hace gala su
campaña desde que, a finales de
julio, quedó claro que ella sería la
candidata del Partido Demócrata
a la presidencia de Estados Unidos tras la renuncia de Joe Biden
a perseguir la reelección.

El objetivo declarado era también darse a conocer un poco mejor a ojos de los estadounidenses y, de paso, dejarles claro los puntos principales de su programa. En esa parte, no resultó tan efectiva como cuando se trataba de poner nervioso a Trump, que mordió una y otra vez sus anzuelos y perdió la calma a medida que pasaba el tiempo: algo más de 100 minutos de un cara a cara que, si se atiende a la historia de los debates presidenciales, no está claro que vaya a tener un efecto decisivo.

De la estrategia demócrata a los bulos de Trump, estas son las claves de un debate que podría ser el único que enfrente a ambos rivales antes del 5 de noviembre.

 Kamala Harris pasó al ataque desde el principio. La vicepresidenta estadounidense lleva-

ba aparentemente listo su primer golpe de efecto, cuando, antes de empezar el debate, caminó decidida al encuentro de Donald Trump para darle la mano en el espacio que la cadena ABC News le había reservado a la izquierda de la imagen, despejar todas las dudas sobre si se produciría ese saludo o no, y presentarse: "Soy Kamala Harris", le dijo, tal vez para dejarle claro cómo se dice correctamente su nombre de pila (y dado que el rival se había burlado en las últimas semanas sobre su pronunciación). "Que lo pases bien", le dijo él. Era la primera vez que se encontraban en persona. Superada la cortesía inicial, que pareció pillarle por sorpresa, Trump no pronunció ni una sola vez durante la noche el nombre de su contrincante.

Después, Harris atacó repetidamente al expresidente, al que se vio incómodo y, a ratos, impaciente, levantando la voz. Tal vez el momento más incómodo fue cuando ella le tendió con éxito una trampa y le hizo hablar de una de sus obsesiones más risibles: los números de asistentes a sus mítines. Trump tuvo, con todo, sus momentos, como cuando Harris lo interrumpió y este le pidió que no lo hiciera, estableciendo un paralelismo entre ese momento y la frase - "Estoy hablando"- que ella pronunció cuando se enfrentó en 2020 al candidato republicano a la vicepresidencia

Mike Pence.

 Biden, tan lejos, tan cerca. Es uno de los más incómodos contorsionismos de la candidata Harris: presentarse como alguien que representa el cambio, y al mismo tiempo, defender a quien ha sido su jefe durante los últimos tres años y medio, el presidente Joe Biden. Trump le echó en cara en su parlamento final que prometiera cosas que no había podido llevar a cabo en ese tiempo como segunda de a bordo en la Casa Blanca. La demócrata le recordó en un momento determinado que la persona a la que se enfrenta en las elecciones es ella, y no Biden. "No soy Joe Biden, y, desde luego, no soy Donald Trump. Represento a una nueva generación, otra forma de hacer política", dijo Harris.

● Los moderadores superaron las expectativas. No solo las de los demás, sino, aparentemente, también las suyas propias. Antes del cara a cara, la cadena ABC News había prometido que sus periodistas, David Muir y Linsey Davis, dejarían "fluir la conversación", y que su trabajo no era interrumpir con hechos los argumentos de los candidatos. El caso es que sí lo hicieron, fundamentalmente con Trump, cuando esparció falsedades y medias verdades.

 Una noche agitada para los verificadores de datos. Los cazadores de bulos tuvieron mucho trabajo. Sobre todo con Trump, que, fiel a su estilo, les mantuvo

ocupados. Dijo que los inmigrantes haitianos indocumentados llegados a un pueblo de Ohio llamado Springfield se están dedicando a "comerse a las mascotas" de los vecinos (pese al escándalo que tal afirmación ha generado en los últimos días, no existen pruebas de que algo así sea cierto); mintió sobre los números de la frontera y aseguró que hay lugares (demócratas) en EE UU en los que se permite el aborto después del nacimiento (pasando por alto el hecho de que si eso fuera verdad, no serían abortos, sino asesinatos).

Harris, por su parte, insistió en vincular la campaña de su contrincante con el extremista plan conocido como Proyecto 2025, pese a que este se ha desvinculado explícitamente de él. También hinchó cifras y recordó unas palabras del republicano que se retorcieron en su día. Fue cuando, durante un mitin, habló de "un baño de sangre" si no ganaba las elecciones. En realidad, y pese a que se puede cuestionar la idoneidad de escoger un lenguaje tan cargado de violencia, se estaba refiriendo a los efectos en la economía.

■ Dos comunicaciones verbales muy diferentes. Trump miró al frente, con obstinación, durante todo el cara a cara, como si se negara a admitir que había una persona, con la que además había venido a debatir, a su izquierda. Harris, por su parte, hizo gala de un amplio repertorio de gestos: puso caras de disgusto y de sorpresa, se rio, se mostró impaciente y movió la cabeza ostensiblemente. Esa actitud fue un tanto excesiva al principio, pero fue conteniéndose con el pasar de los minutos.

El contraste entre ese despliegue de la vicepresidenta y el comportamiento de Biden en su debate del 27 de junio contra Trump, una desastrosa actuación que precipitó su retirada, no pudo ser más evidente.

## Así se acaba con el discurso trumpista

#### **Análisis**

#### JOSÉ MIGUEL CONTRERAS

El esperado debate entre Donald Trump y Kamala Harris ofreció, por primera vez, de una forma nítida e incontrovertible, cómo el discurso populista era arrasado en una confrontación que pasará a la historia de los debates electorales. Posiblemente, Trump nunca haya sido un buen debatiente televisivo. Su estilo matonista, basado en el uso de las mentiras, el insulto y la mala educación, rompió moldes y sirvió para extender en todo el mundo un estilo imbatible.

Quizá fue un error concluir que Trump ganó en junio en el debate celebrado en Atlanta. Aquella aciaga noche el que perdió fue Biden. En Filadelfia, no solo se enfrentaban los candidatos a ocupar la presidencia de Estados Unidos. También se producía una batalla encarnizada entre dos grupos de asesores que plantearon dos modelos de trabajo y dos estrategias completamente diferentes.

Jason Miller encabezaba un equipo de durísimos expertos en el juego sucio y en la extensión del trumpismo como lenguaje. Es un habitual de las tertulias de extrema derecha, después de haber sido expulsado de CNN, tras hacerse público que había administrado a escondidas una píldora abortiva a una estríper a la que había dejado embarazada. En el equipo de preparadores de Trump también estaba el congresista Matt Gaetz, defensor de los ultras de los Proud Boys y que mantuvo, tras el asalto al Capitolio, la teoría de que había sido organizada por grupos antifascistas encubiertos. Finalmente, otro de los hombres fuertes de su equipo ha sido Stephen Miller, un conocido nacionalista blanco de ultraderecha, con



una larga trayectoria de obsesiva lucha contra la inmigración.

La estrategia planteada para el debate con Harris se centraba en preparar argumentos para ignorar displicentemente a la candidata demócrata y dirigir sus críticas hacia el ausente Joe Biden. Sus principales invectivas se ceñían a la economía, la inmigración y la falta de autoridad del actual presidente. Así les había ido bien en junio y no había motivos para pensar que una aspirante como Kamala Harris fuera capaz de cambiar la suerte.

Por su parte, la vicepresidenta contaba curiosamente con el mismo equipo que acompañó a Biden hasta el día de su retirada y que tenía clavada la espina de lo ocurrido en el debate de junio. Al frente de la preparación estaba la abogada Karen Dunn. Se trata de una especialista que ha desarrollado su participación en debates presidenciales junto a Ron Klain desde los tiempos de Obama.

La estrategia que plantearon en el debate se basaba en conseguir ofrecer una imagen presidencial de Harris, alejada completamente de Biden, que representara frente a Trump una figura renovadora, esperanzadora y sólida. Como Dunn ha explicado en alguna ocasión, atacar a un oponente puede ser efectivo, pero si consigues contraatacar a alguien que se cree favorito y va contra ti es demoledor.

Kamala Harris rozó la perfección técnica en el debate. Mostró una extraordinaria capacidad gestual que contrastaba con el rostro molesto y despectivo de Trump. En todas sus intervenciones, la vicepresidenta combinó un discurso propositivo con duros ataques contra un Trump que perdió los papeles en diversos momentos. Harris y su equipo demostraron cómo se fulmina el discurso demagógico que le ha permitido a Trump imponer su estilo estos años. El trumpismo quedó sepul-

tado con coherencia, positivismo y una lucha sin pausa.

La última y obligada mención debe ser para David Muir y Linsey Davis, los moderadores de ABC News. Ambos impidieron que Trump mintiera impunemente. Le rectificaron cuando dio datos falsos y le repreguntaron cuando eludía cada respuesta. Contra la demagogia extremista, los políticos pueden enfrentarse utilizando la extraordinaria arma democrática que implica un debate público y limpio. Pero siempre será poco eficaz si los moderadores no colaboran en defensa de la verdad y de su integridad profesional.



Blinken, Zelenski y Lammy, ayer en el Palacio Mariinsky en Kiev. M. SCHIEFELBEIN (POOL)

## Estados Unidos y el Reino Unido advierten a Moscú contra el uso de misiles iraníes en Ucrania

Sus ministros de Exteriores se ven con Zelenski y anuncian 1.300 millones de ayuda humanitaria y para la reconstrucción

#### CRISTIAN SEGURA Kiev

Estados Unidos y el Reino Unido enviaron ayer un mensaje de unidad en la defensa de Ucrania con una visita conjunta a Kiev de sus ministros de Exteriores. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó que su presencia pretendía demostrar a los ucranios que sus aliados "siguen luchando por la victoria" del país. Blinken añadió que antes desaparecerá el presidente ruso, Vladímir Putin, que la alianza euroatlántica en favor de Ucrania. El ministro de Exteriores británico, David Lammy, aseguró que esta coalición durará "100 años". Ambos afirmaron que su transferencia de armamento a Ucrania no escala la guerra a un mayor nivel. Lo que aumenta la tensión, dijeron, es el envío de misiles balísticos de Irán a Moscú.

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido y la Unión Europea dan por hecho que Irán ha enviado a Rusia misiles balísticos de medio alcance Fath-360. Moscú y Teherán lo niegan. Lammy pidió a China que se desmarque de una suerte de

coalición de "renegados" que en zonas rusas fronterizas. El conforman Rusia, Irán y Corea del Norte. En la invasión de Ucrania han sido clave los drones bomba de fabricación iraní Shahed, pero también la munición de artillería que el régimen norcoreano dio a Rusia este año.

La opinión pública ucrania esperaba que en la reunión de Blinken v Lammy con el presidente Volodímir Zelenski se anunciara la autorización por parte de Washington y Londres al uso de sus misiles de largo alcance ATACMS y Storm Shadow en suelo ruso. Esta es la principal demanda actual de la diplomacia ucrania, que entiende que es fundamental para anular la fuerza aérea rusa, que bombardea sus ciudades a cientos de kilómetros de distancia. Blinken se limitó a decir que el Gobierno de Joe Biden ha demostrado que sabe "adaptarse a cada situación para tomar decisiones". Lo mismo que dijo en mayo cuando, tras semanas de negociaciones, anticipó la autorización de Biden para el uso de sus misiles

La munición de artillería de Corea del Norte también es clave para Putin

Kiev quiere que le permitan usar sus proyectiles de largo alcance en Rusia

portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dio por hecho aver que la decisión de usar misiles de largo alcance de la OTAN en su territorio ya estaba tomada y que Rusia respondería a ello.

Blinken sí anunció la concesión de un nuevo paquete de asistencia a Ucrania de 700 millones de dólares (unos 635 millones de euros), que incluye 325 millones de dólares de avuda energética humanitaria, un anuncio análogo al que hizo su homólogo británico. Lammy confirmó la entrega a Kiev de más de 600 millones de libras (710 millones de euros). Esa cantidad incluye 242 millones de libras (286 millones de euros) ya anunciados, para cubrir "necesidades humanitarias, energéticas y de estabilización inmediatas". así como proyectos de reconstrucción, según un comunicado de la diplomacia británica. El resto del dinero se ofrecerá en forma de "garantías de préstamos para créditos del Banco Mundial antes de final de año", destinados a pagar servicios públicos como escuelas, hospitales y pensiones.

Los mensajes de Blinken y Lammy subrayando el apoyo incondicional de sus países a Ucrania responden también a las crecientes dudas sobre el desenlace de la guerra. El canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró esta semana la necesidad de acelerar unas futuras negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## México aprueba una reforma para que los jueces se elijan por votación popular

Morena saca adelante una medida que supone el mayor cambio en la Constitución en la historia reciente

#### ZEDRYK RAZIEL México

Pasada la medianoche, ya 11 de septiembre de 2024, Morena, el partido que gobierna México con mayoría aplastante, logró sacar adelante uno de los cambios en la Constitución más controvertidos de la historia reciente del país. Una reforma judicial que pretende cambiar de arriba abajo el sistema de justicia y que sume a México en un terreno desconocido, lleno de incertidumbre. Ningún país en el mundo del tamaño de México ha elegido hasta ahora a sus jueces por voto popular, la piedra angular de la enmienda. Una reforma constitucional que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha perseguido el último año de su mandato y que consigue a menos de un mes de ceder el poder a Claudia Sheinbaum, su sucesora, que ha apoyado sin equívocos la enmienda. Lo ha conseguido gracias al apovo in extremis de una de las familias políticas que más ha criticado en la última década: los Yunes, panistas, es decir, némesis de López Obrador, acorralados por la justicia y que, en el último momento, dieron su brazo a torcer para permitir la mayoría calificada de 86 votos necesaria.

Se trata del cambio más importante al sistema judicial desde 1994, cuando la Suprema Corte se redujo de 23 a 11 asientos y se creó el Consejo de la Judicatura. La propuesta se ha abierto finalmente camino entre enormes presiones y advertencias a lo largo de meses. El peso mexicano ha sufrido una depreciación debido a la incertidumbre de los inversionistas, que temen que la judicatura pierda independencia respecto del Ejecutivo. El Gobierno de Estados Unidos se ha hecho eco de esas preocupaciones, lo que a su vez derivó en el asomo de una crisis de vuelos diplomáticos. Grupos de ciudadanos, nutridos por contingentes de trabajadores del Poder Judicial, han salido a protestar a las calles y han intensificado sus movilizaciones.

El bloque formado por Morena, PVEM y PT ha sumado el apoyo del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. Con este escaño, el oficialismo ha reunido 86 votos, exactamente el mínimo requerido para aprobar la reforma



Miguel Ángel Yunes, durante el debate anteayer en el Parlamento mexicano. Luis cortés (REUTERS)

Cientos de manifestantes irrumpieron en la Cámara alta

La victoria se logró gracias a un tránsfuga acorralado por la justicia a la Constitución. A la mayoría le ha beneficiado también la ausencia de otro senador de oposición, Daniel Barreda, de MC, que no acudió a la sesión alegando que ha estado acompañando a su padre, arrestado el martes en Campeche (sureste del país), según la versión dada por su partido.

La oposición ha visto en el apoyo de Yunes y la ausencia de Barreda el resultado de una agresiva campaña del oficialismo basada en amenazas y persecución, para hacerse a como diera lugar con los votos necesarios para aprobar la enmienda. Morena ha negado las acusaciones, que tampoco fueron sustentadas con evidencias. Finalmente, 41 senadores del PAN, PRI y MC votaron contra la reforma.

La enmienda se aprobó tras una sesión convulsa, que implicó un repentino cambio de sede parlamentaria, ante la irrup-

ción de cientos de manifestantes hasta el pleno del recinto legislativo. Corrían señalamientos de coacciones, chantajes y traiciones dentro de las filas de la oposición. Nada más comenzar el debate, Clemente Castañeda, coordinador de MC, denunció que tanto el senador Barreda como su padre habían sido detenidos y acusó directamente a la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, que negó el señalamiento de inmediato a través de sus redes sociales. "Ustedes saben que no cuentan con los votos para pasar la reforma constitucional y que es una realidad que están presionando, utilizando a las Fiscalías de los Estados para obtener los votos que les faltan", acusó el panista Ricardo Anaya.

La bancada del PAN lanzó descalificaciones a Yunes Linares. "¡Traidor, traidor!", le gritaron. Fue el propio Yunes hijo quien disipó las dudas en torno a su posición: votaría con Morena. "Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor, pero en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla", dijo, y añadió: "Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia".

Los del bloque oficialista vitorearon: "¡La reforma va, la reforma va!". Yunes Márquez denunció que sí fue objeto de presiones, pero no desde el oficialismo, como denunciaba días antes la oposición, sino desde las filas de su

propio partido.

La sesión en el Senado, en la sede inicial y en la alterna, transcurrió con protestas a las afueras encabezadas por ciudadanos que se oponen a la reforma judicial. A media tarde, decenas de manifestantes, en su mayoría jóvenes, irrumpieron en el recinto legislativo, a pesar del despliegue de policías de Ciudad de México en el perímetro del sitio. Dentro, el personal de resguardo intentó frenar los destrozos con líquido de extintores. Mientras una parte de los manifestantes intentaba derribar las puertas del salón de sesiones, otros lanzaban cánticos: "¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!" y "¡Dónde están, dónde están, los senadores que nos iban a escuchar!". La sesión se suspendió. Los parlamentarios del bloque de Morena, PVEM y PT salieron del pleno por puertas alternas, mientras que los del PAN, PRI y MC permanecieron en sus escaños.

Después de varios intentos de derribarlas, las puertas del pleno se abrieron de par en par y el tumulto ocupó los lugares de los senadores. Dentro, decenas de jóvenes cantaron el himno nacional y mostraron su respaldo a los legisladores de oposición. "¡No están solos, no están solos!", les gritaron. Fernández Noroña acusó a la oposición de haber permitido el ingreso de personas ajenas al Senado, que fue "objeto de una irrupción violenta". "Se presentó un intento de golpe que buscaba generar vacío en el ejercicio del Poder Legislativo, afectando de esta manera las instituciones democráticas del Estado mexicano", afirmó el presidente de la Cámara alta. El ingreso de cientos de manifestantes hasta el salón de sesiones pone en evidencia los protocolos de seguridad de las autoridades y revela, cuando menos, negligencia.

Nada detuvo la maquinaria: ni las protestas ciudadanas, ni las acusaciones de chantaje de la oposición, ni las advertencias de inestabilidad económica. Para concluir el trámite de la enmienda, debe ser ratificada por los Congresos de al menos 17 Estados. Tarea sencilla para Morena, que gobierna en dos tercios del país. López Obrador promulgará su reforma antes de dejar el poder. Tocará a Sheinbaum implementarla. Y pagar los costes.



Josep Borrell intervenía ayer ante los miembros de la Liga Árabe, en El Cairo. AMR NABIL (AP/LAPRESSE)

## Los países árabes critican ante Borrell el apoyo occidental a Israel

El jefe de la diplomacia europea denuncia la "intransigencia" y la "impunidad" de quienes libran la guerra de Gaza

#### ANTONIO PITA El Cairo

La Liga Árabe dio inicio ceremoniosamente a su sesión 162 del consejo ministerial de Exteriores, que celebra dos veces al año en su sede en la plaza Tahrir de El Cairo, desde donde se forzó la caída del dictador Hosni Mubarak durante la Primavera Arabe, menos lejana en el calendario (2011) que en el entusiasmo que despertó en las calles. Son otros tiempos y los discursos se sucedían, con denuncias del "genocidio" israelí en Gaza. El ministro de Exteriores de Yemen, Shaya Zindani, pidió una "posición unida árabe"; el de Turquía (invitado tras 13 años de ausencia), Hakan Fidan, lamentó ver "las consecuencias de la impunidad" de anteriores ofensivas; y el presidente de la Liga Arabe, Ahmed Aboul Gheit, cargó contra la comunidad internacional por su "incapacidad para detener" casi un año de "genocidio y limpieza étnica". "No voy a edulcorarlo. O el mundo no quiere presionar a la ocupación o es incapaz de detener estas acciones", agregaba. Las palabras fueron duras, con una

idea, más o menos explícita: Occidente es, como mínimo, cómplice de los casi 41.000 muertos, la devastación y la crisis humanitaria en Gaza por su apoyo político y armamentístico a Israel frente a los "hermanos" palestinos.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, subió al estrado. La UE tiene un acuerdo de asociación con Israel de régimen comercial preferencial y tardó meses en pedir un alto el fuego permanente (sin incluir palabras como "pausa" o "humanitaria").

Las diferentes visiones del conflicto de Oriente Próximo de sus miembros van de Irlanda o España, que reconocen al Estado palestino y se ha sumado a la causa de genocidio contra Israel; hasta Hungría o República Checa, que frenaron el mes pasado una propuesta de Borrell de sancionar por discurso de odio a dos ministros ultras israelíes: Itamar Ben Gvir (cuya cartera incluye las cárceles, con decenas de presos palestinos muertos y testimonios de maltrato sistemático desde octubre de 2023) y Bezalel Smotrich, para quien matar de hambre a los más de dos millones de gazatíes "podría ser justo y moral" mientras Hamás siga teniendo rehenes.

"Todo se ha dicho sobre la situación: los hechos y las cifras están ahí", declaró Borrell antes de preguntar retóricamente por qué no ha cuajado un alto el fuego: "Sencillamente, porque quienes libran la guerra no

tienen ningún interés en ponerle fin. Por eso, solo fingen. Cada vez menos y menos, porque, como se ha visto, su intransigencia va acompañada de una impunidad total. Si los actos no tienen consecuencias, si se siguen ignorando las violaciones flagrantes del derecho internacional, si instituciones como el Tribunal Penal Internacional están amenazadas, si los fallos del Tribunal Internacional de Justicia son totalmente ignorados por quienes promueven un orden basado en normas, ¿en quién se puede confiar?".

No empleó términos como genocidio ni limpieza étnica, exhortó a la sociedad civil árabe a seguir hablando con la israelí, "particularmente en este contexto". "Está profundamente dividida y traumatizada" por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y no es sinónimo del Gobierno de Benjamín Netanyahu, insistía. "Condenar al ostracismo a la sociedad israelí solo sirve para reforzar el complejo de Masada", aseguró, aludiendo a la famosa fortaleza junto al mar Muerto en la que un grupo de rebeldes judíos resistió -y prefirió suicidarse a ser capturado— el asedio de las legiones romanas hace dos milenios y que para el sionismo es un símbolo de resistencia.

Es un llamamiento que dificilmente harían quienes le escuchaban, pese a que la Liga Árabe dista de ser la de los famosos tres noes (a la paz, a la negociación y al reconocimiento de Israel) en Jartum, tras la abruma-



¿Pueden los que mandan condolencias por los muertos en Gaza convertirlas en acciones?"

#### Ahmed Al Tayeb

Gran imán de la mezquita Al Azhar, en El Cairo

dora victoria israelí en la guerra de los Seis Días de 1967 y tiene desde hace dos décadas sobre la mesa el reconocimiento de Israel a cambio de acabar con la ocupación y crear un Estado palestino.

Pero, sin ser el tono de los representantes árabes, difiere del
de la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen;
o de los circunloquios y balbuceos —que encienden las redes
en el mundo árabe— de los portavoces del Gobierno estadounidense ante las preguntas sobre el
asunto. Borrell, de hecho, ha tenido que renunciar a incluir el Estado judío en esta gira por Oriente Próximo porque su Gobierno
no iba a recibirle.

Dos actos suyos ayer mostraban el enfado árabe hacia Occidente por el doble rasero con que trata a Israel. El primero, la rueda de prensa con el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty. Un periodista egipcio preguntó al jefe de la diplomacia comunitaria: "En Rafah, usted declaró que su capacidad para presionar a Israel es limitada. No esperábamos oír esto de la Unión Europea, dada la cantidad de relaciones económicas, políticas y militares [...] con Israel. ¿Es eso también lo que piensa decir en el Líbano? ¿Solo buenos deseos y condenas?"

#### Recelo con las protestas

"Nadie puede decir que lo que estamos haciendo en la región son solo buenos deseos", respondió Borrell, "Somos el mayor donante a la Autoridad Nacional Palestina. No son deseos, son millones de euros. Hemos sido el mayor donante para apoyar a la población humanitaria en Gaza [...] Pero al mismo tiempo, sabe muy bien que esta cuestión es muy divisiva dentro de la Unión Europea. Y tengo que representar una posición común que, en algunos casos, es difícil de conseguir", explicó.

Abdelatty se había pronunciado en la rueda de prensa en términos similares a los de Borrell. Egipto, que ve con recelo las protestas en solidaridad con Palestina por si ponen en peligro su control de la calle con mano de hierro, es de hecho uno de los únicos cinco países árabes que reconoce a Israel. Tiene cero simpatía por Hamás y, pese a las evidentes tiranteces y amenazas veladas de que denunciaría el acuerdo de paz de 1979 si Israel invadía Rafah (como acabó sucediendo en mayo), no ha retirado siquiera a su embajador en Tel Aviv. Algo que, en el mundo árabe, también se comenta en foros y redes.

El otro acto mostró cómo la invasión de Gaza ha ahondado la herida del mundo árabe-musulmán con Occidente. Ahmed Al Tayeb, el gran imán de la mezquita Al Azhar, cuya universidad es una institución en el islam suní, lanzó varias preguntas a Borrell: "¿Hay alguien que pueda ayudar a acabar con este genocidio, y quién sería?", "¿Hay esperanzas de que los países que están exportando armas a Israel vayan a parar?", "¿Pueden aquellos que mandan condolencias por los muertos en Gaza convertirlas en acciones?".

El alto representante recordó que lleva "mucho tiempo" diciendo a quienes creen que ha muerto "demasiada gente" en Gaza (una frase que suelen usar los portavoces en la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EE UU) que la solución pasa por mandar "menos armas". También que dejar de enviar armas a Israel es una competencia nacional que "la UE no puede imponer" y que nunca había visto que dividiera tanto a los Veintisiete. "Netanyahu no está escuchando a nadie. La única forma es poner presión", añade.

—¿Qué tipo de presión?

—Buena pregunta. Una cosa es lo que me gustaría hacer y otra lo que los países aprueben hacer [...]. Igual que usted está decepcionado, yo estoy decepcionado.

8 INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Uno de los 600 migrantes rescatados el 31 de agosto en Gran Tarajal (Fuerteventura) tras naufragar los cayucos en los que intentaban alcanzar Canarias. CARLOS DE SAÁ (EFE)

El país magrebí destaca en la lista de Estados que menos colaboran en la readmisión de inmigrantes irregulares

# Marruecos solo acepta el 8% de las expulsiones dictadas por la UE

#### MARÍA MARTÍN Madrid

La eterna ambición de la Unión Europea y las promesas de sus líderes —y de la oposición— de devolver cada vez más inmigrantes en situación irregular se da de bruces con la realidad de sus propios datos. Un informe restringido de la Comisión Europea, publicado por la organización Statewatch, analiza al detalle la cooperación en materia de expulsiones de 34 países, y la conclusión es que la colaboración es "insuficiente". En esa lista destaca Marruecos que, a pesar de tratarse de un socio prioritario y de ser el país africano con el mayor número de nacionales cruzando irregularmente las fronteras europeas, apenas acepta un 8% de las expulsiones.

El informe muestra la baja cooperación de otros países, menos relevantes frente a Marruecos, pero con tasas de expulsión por debajo del 10%. Entre ellos se encuentra Malí (4%), Guinea (5%), Costa de Marfil (5%), Bangladés (9%) y Argelia (10%). Las tasas más altas entre los 15 países con más inmigrantes identificados entrando irregularmente en la UE las registra Gambia (37%), Irak (14%) y Pakistán (11%). La Comisión excluye del examen a Afganistán, Líbia, Palestina y Siria porque "no es posible establecer contactos operativos efectivos". Rusia también está excluida porque la guerra en Ucrania "impide el compromiso" y Sudán, en plena guerra civil, solo se evalúa a efectos metodológicos.

El año pasado, los Veintisiete lograron que el 23% de los inmigrantes que contaban con una
orden de abandonar el territorio
Schengen (zona de libre circulación que comparten 29 países europeos) volviesen a sus países de
origen, según Eurostat. Es un número modesto para las aspiraciones de la Comisión, más aún si se
tiene en cuenta que cuatro de cada 10 de esos inmigrantes se fueron voluntariamente.

Los resultados muestran la insatisfacción de la UE con la mayoría de esos 34 países, lo que los convierte en candidatos a sufrir restricciones en sus peticiones de visados Schengen de corta duración (hasta 90 días de acceso a la zona europea de libre circulación), una receta ya aplicada a Gambia y a Etiopía, y que los Estados miembros son partidarios de ampliar como medida de presión.

Del detalle del documento se desprende otra conclusión: por mucho que prometan los dirigentes europeos y aquellos que aspiran a serlo, la política de retornos está en las manos de los países de origen y no en las de los de destino. "Una política migratoria basada en el retorno, como la de la UE, reduce la autonomía propia porque depende de un tercer país", analiza Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad Instrategies. "Apostar de esta manera por los retornos supone dar mayor capacidad de negociación y agencia a muchos países terceros, lo que a la larga podría ser, para ellos y sus élites, un aliciente más atractivo y beneficioso que desarrollar y negociar vías de entrada regular", añade.

El caso de Marruecos es particular por la disparidad con la que lo evalúan los socios. 35.065 marroquies en situación irregular recibieron en 2023 una orden de abandonar territorio comunitario, pero solo 2.760 fueron efectivamente expulsados. En un 44% de los casos, los Estados miembros han calificado la cooperación marroquí para identificar a sus nacionales pendientes de expulsión como pobre o muy pobre; en un 46%, la colaboración fue buena y muy buena, según el informe.

El documento no especifica la evaluación por país, así que no está claro cómo España ha valorado la cooperación de su principal socio en materia migratoria en un momento de declarada sintonía. El año pasado, Interior logró expulsar a cerca de un millar de marroquíes, según datos policiales confidenciales, mientras que recibió a 14.000 marroquíes de forma irregular.

En el documento, en cualquier caso, se lee una llamada a mejorar procedimientos con Rabat: "En vista del contexto general de readmisión y del elevado número de nacionales marroquies que llegan de forma irregular, Marruecos debe adoptar medidas concretas para mejorar en la cooperación". Entre esas medidas, a la Comisión le gustaría ver más flexibilidad —como acabar con la obligatoriedad de usar aerolíneas específicas para los retornos o no solicitar información confidencial— y más eficiencia en todo el proceso.

Otro país de interés para España es Argelia, cuyas expulsiones se encuentran suspendidas desde 2022. Entre las medidas que Argel tomó contra Madrid después de que Pedro Sánchez se alinease con Marruecos en la solución para el Sáhara Occidental, aún se mantiene la de cortar el flujo de ferris que cada semana llevaba devuelta argelinos en situación irregular. Argelia, sin embargo, sí colabora con otros países, aunque la tasa de retorno se estanca en el 10% y la evaluación se considera "pobre".

En el caso de Senegal, gran protagonista en la llegada de

Argelia, Mali y Guinea también ponen trabas a la devolución de sus nacionales

Los Estados de la Unión, partidarios de restringir los visados como represalia cayucos a Canarias en otoño del año pasado, la Comisión reconoce que ya en 2020 propuso imponer restricciones de visados ante su falta de cooperación, una decisión que está pendiente de la aprobación del Consejo. La colaboración de Dakar, que como todos los países afrontan un fuerte rechazo social a la readmisión, es también considerada "pobre" en la mayoría de los casos.

#### Retorno imprescindible

Precisamente, el 29 de agosto en Dakar, Sánchez se refirió a las expulsiones en un discurso que descolocó a su derecha y a su izquierda. "Es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente", anunció un día después de que el portavoz del PP, Miguel Tellado, le exigiera "deportaciones masivas".

España no hace más que seguir una estela marcada por la UE. Las expulsiones son clave también en Alemania, donde su canciller ha prometido acelerar los procesos y priorizar a los delincuentes; o en Italia, donde se pretende expulsar a Albania a los migrantes rescatados en el Mediterráneo.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior marroquí precisan que "el proceso de readmisión está distribuido en tres fases identificación, entrega del salvoconducto consular y retorno [de los expulsados]-, y que solo las dos primeras están a cargo de Marruecos". También subrayan que "el retorno efectivo a Marruecos está a cargo del país de acogida", y que en ocasiones los países europeos no "consiguen aplicar su propia decisión de expulsión" al no poder localizar a la persona implicada, por haber cambiado de domicilio e incluso de país, informa desde Rabat Juan Carlos Sainz.

## Un juez suspende en Italia el bloqueo del barco de rescate de Médicos sin Fronteras

El tribunal alega que parar la nave supone "un peligro inminente de daño irreparable"

#### ÍÑIGO DOMÍNGUEZ Roma

El barco de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo (MSF), el Geo Barents, que estaba atracado en el puerto de Salerno desde el pasado 25 de agosto con la prohibición de hacerse a la mar durante dos meses, puede volver a zarpar. Un juez del tribunal de esta ciudad aceptó ayer el recurso de MSF y ha suspendido el bloqueo cautelar administrativo, a la espera de una vista que tendrá lugar en noviembre.

Dentro del tenso pulso que mantiene el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni con las ONG que auxilian en el Medi-

El buque de MSF ya había sido bloqueado otras dos veces, aunque fue por 20 días en ambas ocasiones, y no se aceptaron sus recursos. Es la primera vez que ocurre, una decisión que ha llegado horas después de una rueda de prensa de la ONG para denunciar la situación ante la prensa internacional. "Salimos a Sicilia, y en cuanto estemos listos, el domingo probablemente, volvemos a rescatar", confirma el jefe de operaciones en el Mediterráneo central de la organización, el español Ricardo Martínez. "Estamos llorando de la emoción". Hasta ahora, de 25 órdenes de bloqueo emitidas contra naves de ONG en los últimos 20 meses, en aplicación de las nuevas normas del Gobierno, los jueces solo habían suspendido la medida en tres casos.

MSF, que rechaza las acusaciones, ha explicado sobre el rescate bajo investigación que informó a las autoridades nueve minutos después, porque las



Un miembro de MSF frente al Geo Barents en 2022. A. P. (REUTERS)

terráneo a embarcaciones procedentes del norte de África, MSF había sido sancionada tras ser acusada de haber incumplido las normas italianas. El motivo, salvar a 37 personas del mar sin haber informado antes de la operación, el 23 de agosto.

El juez -que aún no se pronuncia sobre la acusación en sí- asesta, sin embargo, un severo varapalo a las autoridades al subrayar que el bloqueo de la nave en puerto implica un "peligro inminente de un daño grave e irreparable", porque afecta al derecho del Geo Barents a desarrollar sus tareas de auxilio en el mar. "Una actividad -señala— que implica la persecución de objetivos humanitarios de indudable valor ex se, en obsequio al sistema de valores constitucionales y del derecho internacional consuetudinario a los que Italia se adhiere y que además está llamada a promover".

personas que encontraron en un bote se arrojaron al agua junto a su nave y, ante la emergencia, el equipo actuó de inmediato. En todo caso, añade la organización, ya habían informado de la presencia de la embarcación a la guardia costera libia, con la que habían coordinado horas antes otros dos rescates. En total, salvaron a 197 personas. Pero al volver a puerto se encontraron con la orden que les impedía volver a zarpar.

El juez de Salerno, a la espera de analizar detenidamente todo el material aportado, ya dice tras una primera visión de los vídeos grabados por MSF en la operación, que "parece deducirse que la nave, sin contribuir a crear ninguna situación de peligro a bordo, estaba ocupada en inaplazables operaciones de socorro de náufragos", y que la guardia costera libia estaba informada de ello.



Luís Montenegro, el día 3 en Lisboa. HORACIO VILLALOBOS (GETTY)

## El Gobierno portugués busca el apoyo socialista a los Presupuestos para evitar nuevas elecciones

El primer ministro Luís Montenegro trata de sortear los terceros comicios en cuatro años

#### TEREIXA CONSTENLA Lisboa

Casi nadie quiere nuevas elecciones anticipadas en Portugal. Sin embargo, el escenario actual parece conducir hacia un paisaje enmarañado que tal vez obligue al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a disolver el Parlamento y convocar comicios por tercera vez en cuatro años.

A un lado, un Gobierno con una gran debilidad parlamentaria (80 diputados, dos más que el Partido Socialista) que busca asentarse después de un ciclo de gobernación socialista de nueve años antes de medirse en las urnas. Al otro, una oposición que libra su propia batalla por simbolizar la alternativa de Gobierno, entre los socialistas y la ultraderecha de Chega, que conquistó 50 escaños en los comicios del pasado marzo.

La prueba de fuego será la negociación sobre los Presupuestos del Estado de 2025, que se inicia ahora entre el Gobierno y la oposición. Si el primer ministro, Luís Montenegro, que acaba de ser reelegido el viernes 6 presidente del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) en unas primarias sin oposición interna, no logra conquistar apoyos suficientes entre sus rivales políticos, a derecha o izquierda, Rebelo de Sousa tendrá que decidir si da por zanjada la legislatura o si permite que el minoritario Gobierno gestione el país con las manos atadas desde el punto de vista financiero con el llamado presupuesto de duodécimos (solo se permite gastar mensualmente la duodécima parte de lo gastado en el mismo mes del ejercicio anterior).

El jefe del Estado, además, pondrá a prueba su coherencia política, ya que en 2021 optó por disolver la Asamblea de la República y anticipar las elecciones cuando el Gobierno socialista de António Costa, entonces sin mayoría absoluta, no logró apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos para el año siguiente.

Las señales que ahora emite el Palacio de Belém, sede de la presidencia de la República, son contrarias a una nueva cita electoral. Rebelo de Sousa repite desde hace meses que los portugueses desean estabilidad y no otra visita a

Las rebajas en el IRPF y el impuesto de sociedades complican el acuerdo

La ultraderecha de Chega ha adelantado que se inclina por no apoyar las cuentas las urnas. Sus mensajes tratan de presionar a la oposición, en especial al Partido Socialista, para que dé luz verde a los Presupuestos y permita avanzar el nuevo ciclo en manos del centroderecha, la familia política del presidente de la República. A día de hoy parece dificil.

El líder socialista, Pedro Nuno Santos, va avisó en su primer discurso tras las vacaciones que hay dos líneas rojas que no traspasarán y que son medulares para el Gobierno: las rebajas del IRPF para menores de 30 años y el impuesto de sociedades. "Una agenda fiscal radical, injusta y cara", en palabras del socialista, que denuncia la creación de dos modelos de IRPF paralelos diferenciados por la edad y la disminución transversal de la carga fiscal de las empresas, que podría retirar 1.500 millones de euros de ingresos anuales al Estado.

Dar luz verde a los Presupuestos, como defienden algunas voces socialistas, es una decisión con aristas tanto en el partido de Santos como en el resto de la izquierda, que desea fortalecerse como bloque contra el Ejecutivo. Para el Gobierno, en manos de una coalición entre el PSD y los conservadores del Centro Democrático Social (CDS), sacar adelante sus propuestas fiscales son un eje importante del programa reformista de Montenegro. Sus medidas tienen el aval de la derecha, pero Chega proclamó hace unos días que probablemente vote en contra de los Presupuestos en noviembre, cuando vayan al pleno.

10 OPINIÓN EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## Trump muerde el anzuelo de Harris

La candidata demócrata consigue demostrar en el debate que su egocéntrico rival es una amenaza para el futuro de Estados Unidos

TRAS EL DERRUMBE de Joe Biden en el debate contra Trump de junio, la expectación ante el duelo del expresidente con la nueva candidata demócrata era enorme. Kamala Harris logró en Filadelfia todo lo que Biden no fue capaz de conseguir en Atlanta. Ganó en el fondo y en la forma. Su concienzuda preparación desarboló a la más improvisada actuación de su rival. Al tiempo, se presentó como relevo generacional para pasar la página de la polarización extrema que contamina la política estadounidense desde la aparición en escena del magnate neoyorquino. Colocó los lemas de su campaña en el momento justo mientras Trump jugaba permanentemente a la defensiva. A los republicanos solo les quedó culpar a los árbitros, unos moderadores que simplemente se atrevieron a hacer su trabajo al cuestionar al menos los bulos más disparatados del expresidente.

Ganar un debate tan trascendente —quizá el único entre ambos de la campaña, dado que a Trump no le han quedado muchas ganas de repetir— no garantiza en absoluto ganar las elecciones. Las presidenciales del 5 de noviembre se decidirán probablemente por unas decenas de miles de sufragios en media docena de Estados clave. En ellos, los votantes indecisos e independientes inclinarán la balanza. Y si alguno de los dos candidatos sembró el debate de argumentos para cosechar sus votos, fue la vicepresidenta.

Tanto Biden como Trump eran desde el principio candidatos impopulares entre la mayoría de la población, pero la edad y la pérdida de agudeza mental del presidente en ejercicio convertían los comicios en gran medida en un referéndum sobre su capacidad. Con Biden fuera de juego, los demócratas siempre han creído que una de las claves para ganar era hacer de las elecciones un referéndum sobre Trump.

La demócrata aprobó su examen con buena nota asumiendo el papel de una fiscal que trata de convencer al de campaña. Y todo por decidir.

jurado de la amenaza que Trump supone para el futuro de Estados Unidos. Lo retrató como un egocéntrico
obsesionado consigo mismo que no se preocupa por los
ciudadanos. Le batió en los principales temas —de la inmigración al derecho al aborto— y le lanzó puyas con el
fin de provocarle. Trump, que había despreciado la inteligencia de su rival, cayó en la trampa arrastrado por su
ego. Harris logró así que su adversario mostrase su peor
cara. Al expresidente se le vio enfadado, levantó la voz y
se deslizó por el terreno de la hipérbole. Su afirmación de
que los inmigrantes se comen los perros, gatos y demás

#### Sus fieles no van a abandonar al candidato republicano, pero no ha conseguido ampliar su base electoral

mascotas quedará para la historia de los debates presidenciales estadounidenses como el mejor ejemplo de sus disparatados bulos.

La visión apocalíptica de Estados Unidos que vende Trump tiene muchos clientes. El expresidente se ha mostrado casi invulnerable ante escándalos sexuales, imputaciones penales y condenas judiciales. Un debate no va a provocar que sus fieles le abandonen, pero el de Filadelfia no le ha servido para ampliar su base electoral ni para cambiar la inercia positiva que favorece a Harris.

Los demócratas siguen presentando a Trump como el favorito. Les conviene para movilizar a sus votantes. Los sondeos, a la espera del impacto del debate, dan hasta ahora una ligera ventaja a Harris en el voto popular, pero un empate técnico cuando se considera que al presidente lo elige el Colegio Electoral. Quedan casi ocho semanas de campaña. Y todo por decidir.

### Sensatez institucional en la Diada

EL DISCURSO pronunciado por el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, con motivo de la Diada tradujo en palabras el simbolismo de su investidura hace un mes y el cambio de ciclo político que vive Cataluña. El destinatario de sus palabras fue la sociedad diversa que la integra --incluidos los independentistas y los inmigrantes de hoy y de ayer- al defender el fortalecimiento de los servicios públicos como instrumento clave para afrontar la multitud de cambios estructurales -tecnológicos, medioambientales, geopolíticos- que convergen en nuestros días. La apelación a la comunidad estuvo en el eje de una intervención que aludió a las raíces de su confeso humanismo cristiano -con mención explícita al monasterio de Ripoll y de Montserrat-pero se proyectó también a las escuelas, institutos públicos y centros de investigación como matriz del futuro de una sociedad plural.

La evocación de otros aniversarios luctuosos —el 11-S de 2001 en Estados Unidos y la muerte de Salvador Allende en 1973— ratificó la escala de un discurso que buscó tejer complicidades dentro y fuera de casa en lugar de subrayar las diferencias. La iconografía también ayudó a apelar a una cohesión social, porque el busto del primer presidente de la Generalitat de la democracia, Josep Tarradellas, fue bien visible durante los apenas cinco minutos de la intervención.

El contraste con los discursos de sus inmediatos predecesores no pudo ser más evidente. Frente al acaloramiento y la emotividad enfática de otros septiembres y a lo tormentoso del debate nacional en torno a la amnistía o al modelo de financiación autonómica, Salvador Illa parece dispuesto a instalar en la sociedad catalana y por ende española la previsibilidad de un gobernante que ostenta el cargo más alto del Estado en Cataluña: el respeto a la institucionalidad y el rechazo a la política como arma divisiva.

Horas después del discurso institucional de Illa se escenificó en las calles tanto la pérdida de la hegemonía parlamentaria del independentismo —que mantiene una indudable implantación social pero pierde el masivo entusiasmo de la última década—como la división de los partidos que lo representan. Una división que afecta tanto al bloque que formaron durante el *procés* como a sus procesos internos de reestructuración, que culminarán este otoño cuando Junts, ERC y la CUP celebren sus respectivos congresos.

La pacificación política de Cataluña y el agotamiento de la vía unilateral son una realidad palpable para todos, excepto para algunos círculos mediáticos y políticos. También lo es la gravedad de los problemas pendientes. El president Illa mencionó en su discurso algunos de ellos —vivienda, seguridad, educación— sin caer en la instrumentalización ideológica y partidista que los mandatarios de los últimos 14 años —Artur Mas, Quim Torra, Carles Puigdemont, Pere Aragonès— practicaron en el peor de los días para hacerlo: la Diada de todos los catalanes.

CARTAS A LA DIRECTORA



#### Errar el tiro

Ernest había estado muy enfermo y necesitó hipotecar su vida para pagar el tratamiento en su país. Llegó de Ghana hace dos años, ya casado conmigo, sano y con muchas ganas de trabajar. En este tiempo, entre las clases de español, la autoescuela y las visitas de seguimiento al oncólogo solo había conseguido algún contrato precario. Afortunadamente, lleva un par de meses en un nuevo trabajo, con un salario suficiente y unas condiciones justas. El otro día me dijo que no puedo imaginar la satisfacción que siente de tener por fin un sueldo digno con el que pagar impuestos en España, país al que está tan agradecido por su sanidad pública; lo orgulloso que está de colaborar con esta sociedad en la que un médico se preocupa por su salud sin extender una factura a cambio. Sin embargo, lo crean o no, cuando Ernest sube a un autobús, la mayoría de la gente se sujeta, intranquila, los bolsos y las carteras. Claramente, como sociedad, estamos errando el tiro. Sandra Estévez Carrera. Valencia

Conciliadora vuelta al cole. Mis hijos volvieron el lunes al colegio. Me fui con el estómago encogido porque no podía estar con ellos en un día tan importante como ese. "Mamá y papá tienen que trabajar", les expliqué. Realmente, lo digo para autoconvencerme de esa mentira que nos han hecho tragar a quienes intentamos conciliar. Y "demos gracias", nos dicen, ya que tenemos suerte por disponer de unos abuelos que, con la poca energía de una edad avanzada, hacen esfuerzos titánicos para acompañar a esos niños de dos y de cinco años y reemplazar a sus padres. Este sistema todavía no comprende que ellos nos necesitan a nosotros y nosotros a ellos. La conciliación sigue siendo inexistente y sobrevivimos a costa de su infancia. Basta ya, que luego llenamos los titulares de la baja natalidad en España y aún nos extrañamos.

Carla Belda Rubio. Valencia

La paguita riojana. Ahora que la financiación autonómica se halla en el ojo del huracán, conviene recordar la contradicción en que incurren algunas comunidades. Todas buscan mejorar su tajada estatal, sin dejar de culpar a la Administración central de que no les llega lo suficiente para cubrir sus servicios básicos. Eso sí, algunas no dudan luego en ponerse medallas por rebajar impuestos o regalar primas a tutiplén. De muestra, una paguita: el Gobierno de La Rioja acaba de conceder ayudas directas de entre 2.100 y 2.700 euros a todos los autónomos riojanos, con independencia de sus ingresos, una partida total de 55 millones, que se dice pronto.

Gonzalo de Miguel Renedo. Logroño

No sé. El 17 de agosto estuve en Mestalla viendo el Valencia-Barcelona. Tres datos: la entrada me costó 150 euros (no era la más cara); el estadio tiene una capacidad de 49.430 espectadores, estaba lleno. El pasado martes estuve en el Auditorio Nacional escuchando a una de las mejores pianistas del mundo, Yulianna Avdeeva, la primera mujer que ganó el concurso Chopin después de que lo ganara Martha Argerich en 1965. Tres datos: la entrada más cara costaba 37 euros; el Auditorio suma 2.324 asientos, estaba medio vacío. No sé.

Rafael Prado Mas. Torrelodones (Madrid)

**EL PAÍS** 

EDITADO POR EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL Presidente y consejero delegado Carlos Núñez

Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América

Jan Martínez Ahrens

Dirección Cataluña Miquel Noguer Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luis Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marín Yarza,
Amanda Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarios, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Ilustración de Miquel Barceló.

cartasdirectora@elpais.es

OPINIÓN 11

## Macron ante su espejo: Michel Barnier

LILITH VERSTRYNGE

úpiter, el Rey Sol, Macronator, el Autócrata, el Presidente de los Ricos, el Tecnopríncipe, Manu el Austero, Monsieur Rothschild, Mac-Macron, el Pequeño Napoleón... No se trata de Charles de France, el tataranieto del último rey Borbón, que ha pasado toda su vida deseando restaurar la monarquía en Francia. Son solo algunos apodos con los que el país con la mejor escuela literaria de Europa ha bautizado a su presidente, Emmanuel Macron.

Para comprender la profundidad de la crisis político-institucional que atraviesa Francia, conviene detenerse en el carácter del hombre al mando. El país vecino siempre ha sido crítico con sus presidentes. El caso límite es el del socialista François Hollande: su nivel de aprobación se hundió hasta el 13%. Parece casi imposible que su antiguo ministro de Economía y protegido -- antes de romper con el Partido Socialista- le alcance, pero lo cierto es que la impopularidad de Macron avanza a pasos agigantados. Sin riesgo de exagerar, se puede decir que se ha convertido en el presidente de la V República que ha generado la mayor fractura entre el poder y el pueblo francés. La ciudadanía francesa no solo cree que su presidente no está a la altura del cargo, sino que, además, percibe que utiliza sus prerrogativas en contra de la propia nación.

Debido a su habitual tendencia a llevar las instituciones al límite —con "decretazos", ninguneando a la Asamblea Nacional o pasando sus reformas por encima de la oposición—, Macron ha ido deslegitimando progresivamente la democracia francesa. Hoy vemos una crisis inédita de la V República, producto, en buena medida, de las políticas y el estilo del Macronato.

La convocatoria anticipada de elecciones legislativas y el posterior nombramiento como primer ministro de Michel Barnier son el penúltimo capítulo de esta crisis. Tras las llamadas a un frente republicano en la segunda vuelta y contener la respiración, la extrema derecha quedó lejos del poder. Francia eligió un total de 182 diputados del Nuevo Frente Popular, 168 diputados macronistas, 143 lepenistas y tan solo 66 para Los Republicanos. La conclusión era clara: más allá de la fragmentación, el pueblo francés quería cambio, y la fuerza mayoritaria era la alianza de las izquierdas. Macron, yendo en contra del mandato popular, ha designado a un primer ministro de la derecha tradicional —la cuarta fuerza parlamentaria— con el consentimiento de la extrema derecha de Marine Le Pen. ¿Para qué vale votar en Francia después de la última decisión de su presidente?

El presidente de la República ha apelado desde el primer día a la siempre necesaria "estabilidad institucional" para buscar el acuerdo político más amplio en la conformación del Gobierno. Es una ironía del destino que el presidente, que ha prescindido de la negociación y el diálogo durante ocho años e incluso ha presumido de ello, acabe dándole las llaves de Matignon a Le Pen, bajo el pretexto de la esta-



#### El presidente, en la peor tradición de Richelieu, cree saber mejor que nadie cuál es el interés general de Francia

bilidad institucional. Esta no es nada más que una excusa para rechazar la alternancia democrática, no solo de formaciones políticas diferentes en el Gobierno, sino de verdaderas alternativas. Según la lógica macronista, los únicos gobiernos capaces de mantener la estabilidad serían de centro o de derecha. Parece que Macron, en la peor tradición de Richelieu y los teóricos de la razón de Estado, cree saber mejor que nadie cuál es el interés general de Francia. Lo cree saber tanto que niega la voz y el voto de los franceses y las francesas de carne y hueso.

No estamos solo ante una cuestión de aritmética parlamentaria, sino de políticas públicas. Democracia no es solo alternancia partidista en el Gobierno, sino también la posibilidad de políticas sustancialmente diferentes. El pueblo francés votó un punto y aparte de las políticas económicas, sociales y laborales que han convertido Francia en un país más desigual. La contrarreforma laboral de 2017, que reforzó el poder empresarial frente al de la gente trabajadora y sus derechos; la reforma de las pensiones de 2023, que aumentó la edad de jubilación de 62 a 64 años; la privatización de sectores estratégicos o la alta inflación que impacta en el coste de la vida no son verdades talladas en piedra, sino un camino que se puede desandar. Esta es la realidad que niega Macron imponiendo, junto a la extrema derecha, a un primer ministro que cree en seguir subiendo la edad de jubilación -en concreto, a los 65 años-, es partidario de la subida del IVA —uno de los impuestos que más afecta a las clases populares- y defiende el aumento del tiempo de trabajo.

Después de haberse presentado como el presidente que iba a devolver la grandeza a Francia y revolucionar su sistema político, yendo más allá de los partidos tradicionales, la elección de Barnier por parte de Macron le arroja una imagen deformada desde el espejo. La última esperanza del macronismo es la vieja política francesa de siempre: un republicano veterano, que acumula décadas en cargos polí-

ticos, ha sido ministro bajo las presidencias de Chirac y Sarkozy, y también comisario europeo por partida doble. Barnier es. además. un neoconservador que se ha opuesto a lo largo de su vida a la homosexualidad v al derecho al aborto, y cuyos posicionamientos en política migratoria son muy afines a los de Le Pen. Ha declarado que no le gusta el término de "el gran reemplazo", pero que Francia necesita restringir el derecho a la salud de las personas migrantes, así como una "moratoria sobre la inmigración" para "retomar el control". No es solo que Barnier coincida con Reagrupamiento Nacional (RN) en lo sustancial, sino que dependerá enteramente de ellos, como va han expresado con vehemencia las palabras de Jordan Bardella: "El primer ministro está bajo vigilancia de RN".

Muchos creyeron a Macron cuando, elección tras elección, movilizó al país (en su favor) advirtiendo del peligro de la extrema derecha. Ahora, los acontecimientos revelan que su preocupación real era evitar a toda costa no solo que gobernase la izquierda, con o sin La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, sino, sobre todo, que no se aplicara su programa. El presidente de la República francesa pudo haber aceptado la realidad de su derrota y haber buscado alguna clase de compromiso con la izquierda, pero ha decidido entregarle la vara de mando y el control de los tiempos a Le Pen. A ojos del país, RN es ahora el partido al que se debe consultar para aprobar las leyes, mientras que la izquierda queda más estigmatizada que nunca. Su decisión podría sugerir que su verdadero objetivo desde el principio, con Barnier como fachada, era esta nueva coalición ampliada. El macronismo revela su auténtica cara al final de su ciclo. Si la extrema derecha gana la batalla parlamentaria, también estará ganando la batalla de las ideas. La líder de RN se regocija ante las posibilidades que se le abren con vistas a la próxima elección presidencial de 2027.

A este ritmo de negación de la lógica institucional, no pasará mucho tiempo antes de que se plantee de manera definitiva la destitución del presidente de la República, ya sea porque la izquierda apueste por una moción de censura victoriosa o porque los de Le Pen tumben un Gobierno al que tienen agarrado por el cuello. Todo apunta al corazón de la V República. En un discurso pronunciado en Lille en agosto de 1877, en el contexto de la campaña legislativa provocada por la disolución de la Cámara de Diputados, decretada por el entonces presidente de la República, el general Mac-Mahon, Léon Gambetta afirmó: "Cuando Francia haya hecho oir su voz soberana, deberá someterse o dimitir" (se soumettre ou se démettre). Más actual que nunca.

Lilith Verstrynge es historiadora, politóloga y ex secretaria de Estado para la Agenda 2030.

#### EL ROTO



12 OPINIÓN

## Portentos de todo tamaño

SERGIO RAMÍREZ

uestro trópico impenitente sigue siendo tierra de portentos nunca vistos y maravillas que asombran. Nicolás Maduro no solo es un prestidigitador de los mejores que nunca pudo llegar a tener el Dumbar Circus, capaz de vaciar las urnas electorales de votos verdaderos y llenarlas de votos falsos. La insistencia de que enseñe las actas se vuelve un empeño tan inocente como pedirle al prestidigitador que enseñe el doble fondo de la chistera donde esconde las palomas.

Ahora, tras el fraude, ha ordenado que las Navidades comiencen en el mes de octubre, igual de poderoso que la sin par hechicera de El coloquio de los perros de Cervantes, la Camacha de Montilla, que "congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo". Nada extraño sería que ordenara también una nevada sobre los cerros de Caracas, para que Santa Claus, cuando llegue en su trineo cargado de perniles, se encuentre en ambiente propicio.

No menos poderoso en artilugios fue el dictador de Guatemala Manuel Estrada Cabrera, que mandaba suspender por decreto las erupciones volcánicas, aunque el pregonero que leía en las esquinas el bando con la firma presidencial, debía hacerlo a la luz de una lámpara porque las cenizas que llovían oscurecían el sol.

O, como cuando el dictador Porfirio Díaz, que se dormía de viejo sentado en la silla del águila, preguntaba al despertar qué hora era, y su obsequioso secretario le respondía: "Las que usted quiera, señor presidente".

El tirano lo puede todo. Puede también llenar las cárceles a su antojo, o vaciarlas cuando quiera para subir a los prisioneros a un avión y mandarlos al destierro, como ha ocurrido de nuevo bajo la dictadura bicéfala en Nicaragua.

No importa que un país sea pequeño para albergar la más descomunal de las mentiras. Da para inventar canales interoceánicos, como el que nunca se construyó en Nicaragua con falso patrocinio chino. En la ruta del canal, los caballos siguen triscando la hierba de los potreros, como toda la vida.

O como la Bitcoin City de Bukele en El Salvador, una ciudad de rascacielos dorados como lingotes de oro, dispuestos de manera circular, como una moneda recién acuñada, alrededor de una plaza con una monumental B, emblema del bitcoin, levantada en las faldas del volcán Conchagua, de cuyas entrañas saldrían los teravatios de energía suficientes para "minar" las criptomonedas. El volcán sigue allí, impasible, mirando al golfo de Fonseca, donde los pescadores se afanan tirando sus redes, y volviendo a sus ranchos de paja al atardecer.

Pero hay portentos de portentos. Los de Honduras son más pedestres. De la vieja república bananera se ha pasado al moderno narcoestado. Son los capos del car-

#### El tirano lo puede todo. Como ahora Maduro al ordenar que las Navidades comiencen en octubre

tel de los Cachiros quienes ponen y quitan presidentes, ministros, diputados y alcaldes. Los reyes de la coca coronados por el poder público en una función de opereta, con música bufa.

Un narcopresidente, Orlando Hernández, vinculado a los Cachiros, está cumpliendo condena en Estados Unidos. Y ahora tienen en jaque a la familia presidencial actual, la familia Zelaya, que es numerosa. Al menos 15 de sus miembros ocupaban cargos relevantes en el *aparato* del Estado.

La presidenta Xiomara Castro es la esposa del expresidente Manuel (Mel) Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, y ambos presiden, lado a lado, las reuniones de gabinete. Su hijo, Héctor Zelaya, es el secretario privado de la presidencia, y su hija, Xiomara Zelaya, diputada al Congreso Nacional. Su sobrino, José Manuel Zelaya, ministro de Defensa hasta hace poco, hijo de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y hermano del expresidente consorte, era secretario del Congreso Nacional, también hasta hace poco.

Hasta hace poco, porque el diputado Carlos Zelaya aparece como el protagonista principal de una reunión con jefes narcos hondureños celebrada en San Pedro Sula en noviembre de 2013, a la que concurrió en nombre de su hermano, jefe del partido Libertad y Refundación (Libre), en la que los capos comprometieron recursos para financiar la campaña electoral de su cuñada, la actual presidenta.

Al divulgarse el vídeo grabado por uno de los jefes de los Cachiros, Devis Rivera, que ya estaba en tratos con la DEA, el cuñado renunció a su curul, y también tuvo que hacerlo su hijo, el ministro de Defensa, quien se había reunido poco antes en Caracas con Vladimir Padrino, su contraparte, sindicado por el departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico. Pero, de manera conveniente y oportuna, la tía y cuñada presidenta acababa de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, en defensa del honor y la soberanía nacional mancilladas por el injerencismo extranjero.

Si alguien puede cambiar de fechas las Navidades, y detener las erupciones volcánicas, ¿por qué no va a poder realizar el milagro más humilde de impedir que un pariente cercano y querido vaya a parar, extraditado, a una cárcel de Estados Unidos? No se requieren poderes mágicos. Solo hace falta papel y pluma.

Sergio Ramírez es escritor y premio Cervantes. Su último libro publicado es El caballo dorado (Alfaguara).

#### RIKI BLANCO

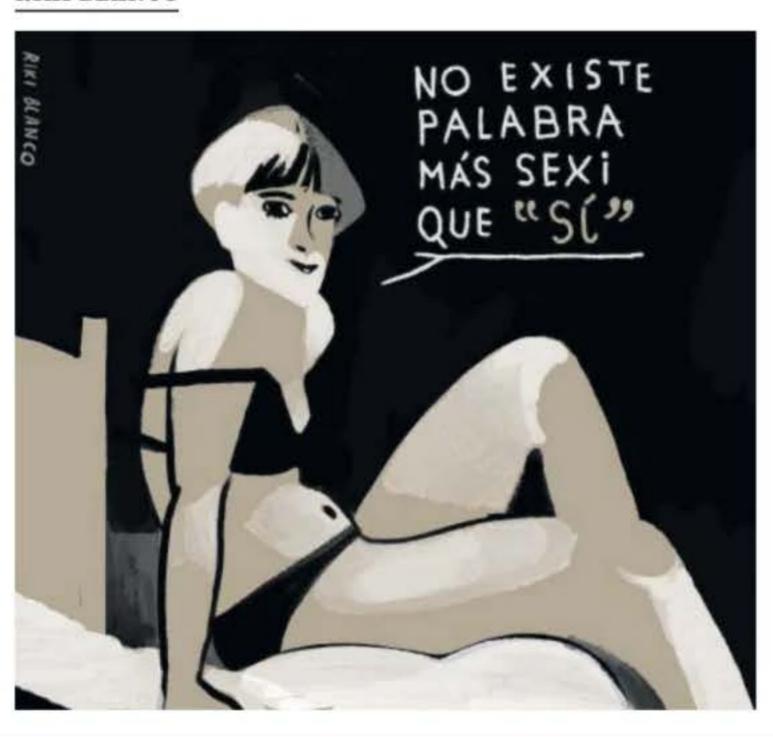

#### DELIA RODRÍGUEZ

### El puzle

a sido un buen puzle. Cumplió su misión, que consistía en ocupar tiempo —unas semanas—y espacio —media mesa del salón—. Alguna noche cenamos sobre él, tapándolo con un par de manteles, y supongo que lo entenderéis si habéis hecho uno: mejor comer en el suelo que moverlo antes de tiempo.

De vez en cuando alguien defiende la lectura como acto inútil, la forma última de proteger nuestro tiempo contra el mundo. Creo yo que hay algo aún más libre y valiente, que es bajar a una juguetería, comprar la primera caja de colores que veas que excede a tus capacidades y ponerse a ello. Un puzle sirve de menos que un libro porque ni siquiera se puede hablar de él

con los amigos, si es que quieres conservarlos. ¿Qué vas a decir? ¿Que la parte del fondo marrón se te ha hecho difícil? Tampoco te sientes más sabia al terminar, ni puedes escribir sobre ello, a no ser que debas entregar una columna como esta dentro de pocas horas. Lo mejor de un puzle es que no es un móvil. Así que, sin niños ni personas mayores cerca a quienes usar como excusa, me convencí de que son un gran ejercicio cognitivo, ayudan a la concentración, el control de impulsos, la constancia y el manejo del tiempo, y compré uno, por primera vez en una vida adulta donde no ha sobrado el tiempo libre. Tiene 1.000 piezas y muestra una figura femenina con una sombrilla roja contra un paisaje otoñal japonés. Es cierto que me ha ayudado a despegarme del teléfono (y bienvenida sea su incorporación al arsenal de ayudas analógicas contra la distracción digital, como el despertador, la radio o los periódicos de papel), pero tampoco descarto que hacer puzles solo sirva, en realidad, para ser mejor haciendo puzles.

Los rompecabezas se hacen como se hace todo, es decir, como se es. Y yo no he podido evitar darle muchas vueltas a las piezas. Tienen sus ritmos imposibles de acelerar o ralentizar. No son compatibles con tomar atajos, al menos hasta el final: uno de los recuerdos de mi infancia consiste en mi abuelo numerando con un boli las piezas por detrás para poder recomponerlas después a voluntad. Trampa curiosa esa, la que solo se puede hacer cuando ya no es necesaria. Para acabar el juego solo hace falta, como para casi todo, luz, tiempo, espacio y voluntad. Poco a poco empiezas a entender que es cuestión de forma, línea y color, que se pueden encontrar patrones, inventar estrategias y confiar en la suerte y el instinto, pero que también es importante abandonarse, porque a veces la deriva resuelve todo. Debemos, supongo, no empecinarnos y confiar en que el encaje, si sucede, será suave y sin esfuerzo. Entender que cada pieza tiene su momento. Que si no defiendes los espacios en blanco se acaban llenando con cualquier cosa. Que ni siquiera es muy recomendable pensar demasiado en lo que haces, tan solo continuar.

El puzle es una de nuestras grandes metáforas colectivas y, como corresponde, está muy manoseada. Como podría decir el filósofo Pau Luque en su último ensayo, un puzle es un ñu, que es el nombre de animal que da él a las soluciones fáciles y tramposas, que responden a problemas posiblemente inventados. Qué tranquilizador es saber que, al final, una última pieza otorgará al viaje un sentido retrospectivo. Excepto si, como me ha ocurrido hoy, esta pieza se ha perdido y vive feliz y sin objetivo vital en algún lugar entre el sofá y la cesta del perro, dejando un enorme espacio vacío en el centro de la imagen formada por sus 999 compañeras y ninguna lección por el camino.

OPINIÓN 13

#### EXPOSICIÓN / PACO PUENTES

'STOP PHOTOS' (4/6)

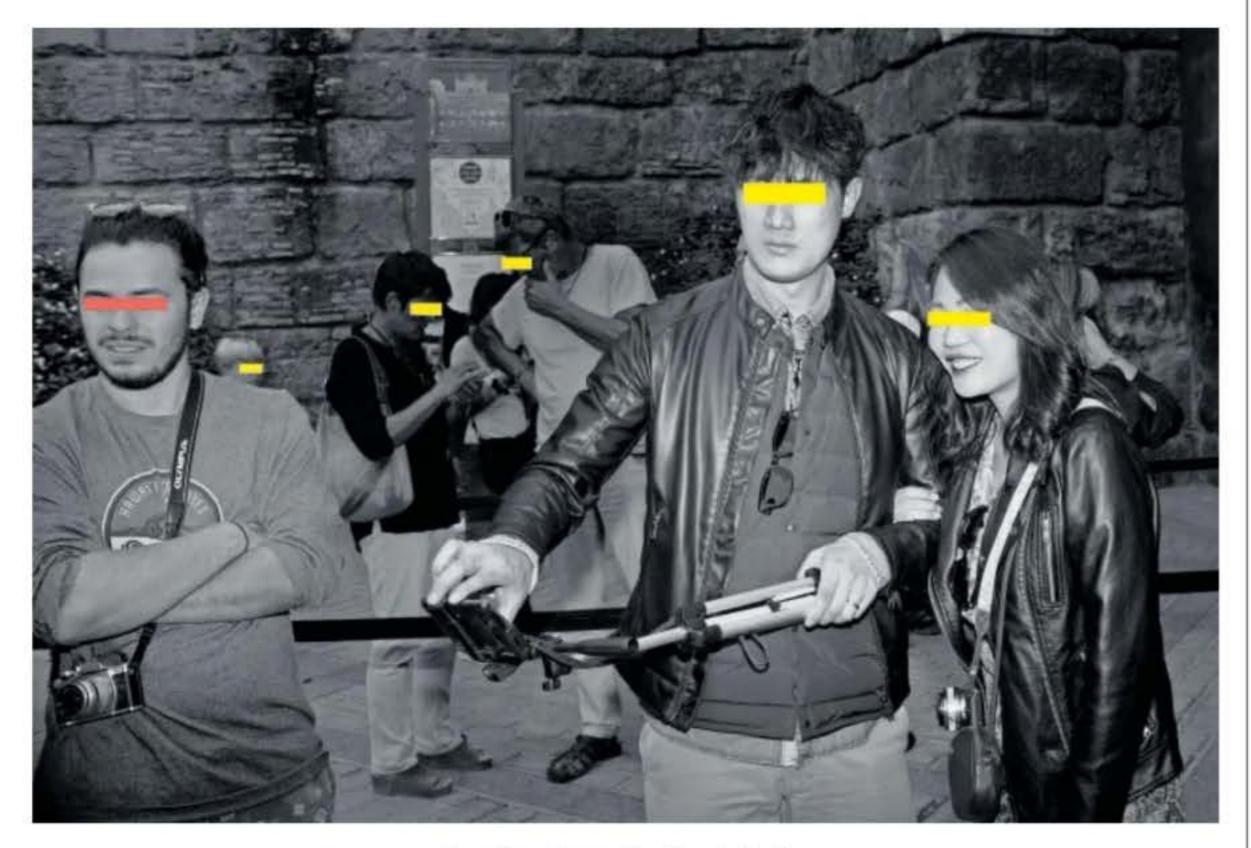

Un selfi en el casco histórico de Sevilla.

RED DE REDES / MANUEL VIEJO

### La revuelta de la vivienda

y Borbón confesó el lunes en el programa de El hormiguero — últimamente especializado en Ciencias Políticas— que este verano se había aficionado "un montón" a la fideuá. A la pasta, vamos. "A tope de power", contestó de inmediato Pablo Motos. ¿Qué vas a decir? Ay, nuestra querida España, esa España nuestra, siempre enfangada, bastante revuelta en las casas, ahora también en la parrilla televisiva y, sobre todo, en las audiencias. Vaya semanita.

Cómo estará el problema de la vivienda en España... que hasta El hormiguero va a sortear una casa en Torrevieja valorada en 300.000 euros. La tómbola está teniendo su eco en el patio tuitero. "¿Y luego quién paga en la declaración de la renta?", se preguntaba un usuario con buen criterio.

En España —y más ahora en plena dictadura— lo primero son los impuestos y, después, la fideuá. Luego, cuando vuelva a gobernar el PP, pues volverán a subir los impuestos y santas pascuas. La rifa de un pisito en televisión, por cierto, no es nada nuevo, aunque, puestos a premiar, lo suyo sería que se la dieran directamente a David Broncano tras los datos de audiencia que lleva.

La realidad de la casa en Torrevieja tiene su explicación. Resulta que el alcalde, Eduardo Dolón —del PP, obviamente—, compareció en una rueda de prensa hace unos días para explicar los motivos de que Trancas y Barrancas sortearan una casa en su programa. Porque paga Torrevieja, básicamente. Serán 701.800 euros. E incluye una campaña de publicidad en cines y en el programa de las hormigas. Cada vez que se anuncie el sorteo, se proyectarán imágenes de la ciudad alicantina. Así, durante un año. El impacto, según su alcalde, será un éxito. Torrevieja por doquier en cines y en la cena. ¿Sabe usted qué es realmente lo que quiero? Que bajen los precios.

Eldiario.es recordaba hace unos días que esto no es nada nuevo, sino que ya se hizo también en el mítico programa Un, dos, tres... responda otra vez hace décadas, y también en Torrevieja. ¿Y qué pasó con aquellas viviendas? Efectivamente, que hay okupas. Un reportaje del portal Vertele de 2019 describía que el atractivo de aquellos apartamentos había desaparecido por completo. "Nadie quiere veranear ni pasar sus vacaciones. El lujo que en los setenta atrajo a la propia Mayra Gómez-Kemp -que llegó a tener una casa en la zona- ha derivado en un barrio con calles sin asfaltar, ratas, cucarachas, malas hierbas, casas okupadas y hasta esquinas donde se vende droga". O dicho de otra manera: que fueron las cámaras de Espejo público.

Es interesante ver cómo a la vuelta del verano se sigue hablando de la vivienda como el principal problema de este país y el asunto no termina de asentarse y de cuajar en las tertulias, y mucho menos en la agenda política. Menos mal, eso sí, que este martes se habló de Venezuela en el Congreso. Otra opción es que el agitador ultra (y ahora eurodiputado) Alvise Pérez, además de sortear su sueldo, pues comience a repartir casas. Tiempo al tiempo.

Sumar ha anunciado que la semana

#### Se sigue hablando del precio de los pisos como el principal problema de este país, pero no se asienta en las tertulias

que viene se debatirá entre sus señorías una propuesta de ley para regular los alquileres de vivienda por temporada. Resulta que cientos de propietarios han visto una rendija por la cual, en lugar de alquilar los pisos de larga duración —y, por tanto, que el precio del alquiler solo se pueda subir anualmente con el IPC—, se alquilen por menos de 12 meses y así puedan incrementar más los precios. Parece fácil ser un propietario listillo, y lo es. El diario Ara Balears subió hace tres días un post a Instagram que resume muy bien la situación con un titular: "Menorca se queda sin viviendas de alquiler para todo el año".

DANIEL GASCÓN

### La realidad escamoteada

omo advertía Conrad, las palabras son grandes enemigas de la realidad. Este verano, la polémica entre el PP y el PSOE sobre la inmigración mostró que hemos dejado atrás cualquier aspiración de sentido. Si la gestión de los dos partidos ha sido bastante similar, el discurso era casi idéntico: tanto sobre las contrataciones en origen como sobre las expulsiones. El reproche dirigido al contrario - provocar el efecto llamada, adoptar las estrategias de la extrema derecha-valía para lo que habías hecho o ibas a hacer. Solo se puede reconocer la verdad cuando no hay testigos.

El escamoteo de la realidad es particularmente grotesco en el caso del pacto catalán. Desde hace dos meses, el Gobierno se niega a explicarlo, y engaña diciendo lo que significa y no lo que dice el texto. Como con la amnistía, se exhibe una delirante ristra de trampantojos: es el federalismo, es como Alemania, es como Soria y Teruel, es como lo de Aznar, es la corresponsabilidad, hemos dado mucho dinero a las comunidades (¡gracias, presidente, no te merecemos!), vamos a doblar algo que representa el 0,3% de la financiación de las autonomías y santas pascuas, el problema ahora lo tiene el PP, que debe definirse sobre lo que nosotros no decimos o no sabemos

#### Lo importante no se explica. Las alarmas surgen y desaparecen

lo que es, todos lo copiarán (pero ojo, Murcia no puede ser Cataluña, sus habitantes son ontológicamente distintos), esto se arregla con impuestos a los *lamborghinis*, todos tendremos más recursos. Esa falta de claridad es un fraude a los votantes y un desprecio a los ciudadanos. Quienes dicen para tranquilizarnos que el concierto no saldrá adelante aplauden el cinismo como elemento fundamental en nuestra vida política.

Lo importante no se explica. Las alarmas surgen y desaparecen. El presidente del Gobierno, al comenzar el curso, olvidó aquella regeneración democrática tan crucial. El Congreso, que el ministro de Justicia, abogado pro bono de la mujer de su jefe y creativo intérprete de la Constitución, había convertido en "sede de la soberanía popular", ya no es lo que era. El presidente declaró que seguirá gobernando "con o sin concurso del Legislativo". Cómo nos escandalizaría si lo hubiera dicho otro. Pero esa macarrada también es una confesión de impotencia: displicencia y actitud autoritaria por un lado, inestabilidad e inoperancia por otro, y un elevado precio para estar en el Gobierno, aunque se gobierne poco. El presidente, que ya ha debido adelantar que no es grave si fracasa en su intento de aprobar los Presupuestos, habla de cambiar el modelo de Estado sin los apoyos parlamentarios ni la legitimidad para hacerlo.



La bancada popular aplaudía al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, ayer en el Congreso. CLAUDIO ÁLVAREZ

## Sánchez recibe a Edmundo González y Feijóo abandera su causa en Europa

El presidente se entrevistará hoy en La Moncloa con el líder opositor venezolano exiliado en Madrid mientras el PP se propone llevar la batalla antichavista a la UE

MIGUEL GONZÁLEZ SILVIA AYUSO

#### Madrid / Bruselas

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo recibirá esta mañana en La Moncloa. tras haberlo acogido en España el pasado domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abandera el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela por parte de la UE. Después de haber conseguido, pese al rechazo de la izquierda, que el Congreso de los Diputados lo reconociese, el PP se propone llevar a Europa la batalla política en torno a la crisis venezolana.

Nada más producirse la votación ayer en la Cámara baja (que se saldó con 177 votos a favor de PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria, 164 en contra y la abstención del exministro socialista José Luis Ábalos), Núñez Feijóo, salió a saludar en las inmediaciones del Palacio de las Cortes a un grupo de exiliados venezolanos, a quienes prometió "trabajar en el seno del Partido Popular europeo" para que se reconozca la victoria electoral de Edmundo González. A su lado, la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo aseguró que la decisión del Congreso español, el primero en reconocer al candidato opositor, "abre el camino" para que otros

gobiernos y parlamentos europeos sigan su ejemplo.

El pleno del Parlamento Europeo celebrará el martes en Estrasburgo (Francia) un debate sobre la crisis de Venezuela. Los populares europeos presentarán el lunes una propuesta de resolución similar a la aprobada en la Cámara baja española, que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones y presidente legítimo. Algo más cauta, la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, del grupo de centro derecha Renew Europe, planteará que, a la luz de las actas electorales difundidas por la oposición —el Consejo Nacional Electoral (CNE) no las ha publicado, pese a estar obligado legalmente—, el dirigente opositor "sería el candidato presidencial ganador en los comicios por amplia mayoría", parafraseando al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

Los dirigentes del exilio venezolano en Madrid confían, tras los contactos con varios grupos del Parlamento Europeo, en que el reconocimiento de Edmundo González se apruebe por amplia mayoría de la Eurocámara cuando se someta a votación, el jueves. Los términos no se conocerán hasta última hora, dada la posibilidad de negociar transacciones.

Su decisión no será vinculante, pero tendrá un gran peso político. Se trata de aumentar la presión sobre los gobiernos de la UE que, hasta ahora, se han negado a reconocer la victoria de Maduro, pero tampoco han querido dar por ganador al candidato de la oposición, para no repetir el fiasco que supuso el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado en 2019.

#### Asuntos internos

Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen chavista, cargó contra la decisión del Parlamento español: "¿Qué carajo tiene que ver el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela?", clamó. "De aquí los echamos hace 300 años y los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. A ellos y a cualquier imperialista", añadió, informa Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tiene previsto recibir a Edmundo González en La Moncloa en las próximas horas, a su regreso del viaje oficial a China, en un encuentro en el que participará también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El presumible ganador de las elecciones venezolanas no ha comparecido públicamente desde que llegó a Madrid el domingo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española. En su último mensaje, que leyó su hija Carolina en la concentración frente al Congreso, hizo un llamamiento a la comunidad internacional "para la restitución de la libertad y la democracia en Venezuela" y, en tono más beligerante que en anteriores intervenciones, prometió continuar la lucha "hasta el final" y no defraudar a sus electores. Fuentes de la oposición venezolana aseguran que, tras reunirse con Sánchez en La Moncloa, González comparecerá por primera vez ante la prensa para anunciar sus planes inmediatos.

El primero podría ser, según fuentes del exilio venezolano, acudir a Estrasburgo para apuntalar la aprobación de la iniciativa del Partido Popular Europeo y otros grupos sobre Venezuela, a lo que seguiría una gira por varias capitales. La duda es si el excandidato, de 75 años, sometido a una fuerte presión en las últimas semanas como él mismo ha denunciado, se encuentra en condiciones de volver a la primera línea política y convertirse en embajador itinerante de la oposición.

Aunque la sorpresiva salida de Edmundo González de Venezuela y su exilio en España cayeron como un mazazo en las filas de la oposición, esta quiere hacer de la necesidad virtud y sacar partido de esta situación sobrevenida. Mientras la dirigente elegida en las primarias, María Corina Machado, sigue liderando las protestas desde la clandestinidad en su país, el excandidato a presidente, diplomático de profesión, se dedicaría a buscar el reconocimiento internacional de su triunfo en las urnas, alegan.

#### PERIDIS



## El Congreso pide que el Gobierno declare la victoria del líder opositor en Venezuela

Junts se ausenta del pleno y no vota la propuesta del PP, a la que se suman PNV, Vox, UPN y CC

JAVIER CASQUEIRO JOSÉ MARCOS Madrid

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una propuesta del PP para que el Gobierno de España reconozca al líder opositor en Venezuela, Edmundo González, como presidente electo de ese país. La moción de los populares fueo apoyada por Vox, el PNV, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC); no participaron en la votación los diputados de Junts, el parti-

do de Carles Puigdemont, que se ausentaron alegando que tenían que acudir a los actos de celebración de la Diada de Cataluña. La proposición -que no es vinculante- salió así adelante con 177 votos a favor, 164 en contra (los del PSOE y Sumar, los partidos del Gobierno, y la mayoría de sus aliados de investidura) y una abstención: la del exministro socialista José Luis Ábalos, que está expedientado por el PSOE, pero sigue en el Congreso como miembro del Grupo Mixto.

La propuesta no tiene ningún efecto práctico: el Gobierno, que es el único competente para realizar ese reconocimiento, insiste en que tomará su decisión en conjunto con los demás países de la Unión Europea. No obstante, el resultado de la votación proporciona otra victoria simbólica al PP en su estrategia de evidenEl exministro Ábalos se abstiene para dejar claro que su voto no está asegurado

Los peneuvistas dicen que su alianza con los populares es coyuntural

ciar las debilidades parlamentarias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El debate sobre la proposición no de ley del PP para el reconocimiento oficial de España a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela ya se había resuelto en la tarde del martes, mientras cientos de venezolanos radicados o exiliados en España se manifestaban contra el régimen de Nicolás Maduro precisamente en la plaza de las Cortes. Pero la votación se ratificó a primera hora de la tarde de aver, tras otra tormentosa sesión de control al Gobierno y sin la presencia del presidente Sánchez, que está de viaje oficial en China.

El PP logró sumar a su iniciativa, además de a Vox y a su socio en Navarra (UPN), a Coalición Canaria y en este caso muy particular al PNV. Fuentes del máximo nivel del PNV se afanaron en explicar que esa alianza con los populares es puramente coyuntural y que no significa ninguna ruptura de sus apoyos recurrentes al actual Gobierno. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, lo refrendó con su habitual tono pactista en la tribuna durante su intervención, donde agradeció las gestiones "útiles" del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para traer a España a Edmundo González Urrutia. pero también en privado a dirigentes socialistas en los pasillos.

El PNV se quejó de que el PP ni les hubiera llamado. Ningún grupo o miembro del Gobierno tuvo constancia de cuál podría ser al final la postura y voto de

Junts, que en todo caso no se produjo porque sus diputados se ausentaron. El único enigma, pues, que quedaba para ayer sobre este debate de Venezuela era conocer el número exacto de votos afirmativos y, sobre todo, esa posición de Junts, cada vez más imprevisible en su comportamiento en la Cámara baja. Finalmente, los siete diputados del partido de Carles Puigdemont anunciaron, tras la sesión de control, que no participarían en las votaciones al final del pleno, el primero del nuevo curso parlamentario, por su coincidencia con la Diada de Cataluña.

Fuentes de la formación independentista afirmaron que "hasta el último momento" habían intentado que las votaciones previstas se celebrasen el martes o el jueves de esta semana para no interferir en la celebración de la Diada, pero no lo lograron. En esta ocasión, la duración de los plenos, que suele ser de martes a jueves, se acortó en un día, por lo que la de ayer era la jornada final. Los siete diputados independentistas catalanes anunciaron su asistencia a la manifestación de ayer en Barcelona "para defender las reivindicaciones y los anhelos de nuestra nación". "No fallaremos a los catalanes, que son a quienes representamos", afirmaron en una nota.

Por su parte, el exministro socialista José Luis Ábalos, molesto con la auditoría que su sucesor en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, ha impulsado para investigar su papel en el caso Koldo, pasó de las palabras a los hechos y se desmarcó por primera vez del Gobierno de Pedro Sánchez en una votación en el Congreso. El que fuera todopoderoso ministro y secretario de Organización del PSOE durante los tres primeros años de Sánchez ejecutó aviso y se abstivo en la proposición no de ley del PP para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Una iniciativa que tiene un enorme simbolismo político,

aunque carezca de valor jurídico. El exministro estuvo precisamente en el centro de la diana política después de que, en enero de 2020, se reuniera en el aeropuerto de Barajas con la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien no podía entrar en territorio europeo. Su mensaje es rotundo: su voto no está ni mucho menos asegurado. El plazo de final de año es relevante porque es en enero cuando debería tomar posesión el nuevo presidente. Hasta entonces, explican estos días diversas



José Luis Abalos, exministro de Transportes, ayer en su escaño en el Congreso. c. A.

## El Gobierno pospone el reconocimiento del político exiliado en España para buscar una mediación

CARLOS E. CUÉ Kunshan (China)

El Gobierno no tiene intención de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tal como aprobó ayer el Congreso -con los votos a favor del PNV- pero no porque no

crea que es el ganador legítimo de las elecciones, sino porque está metido en otra operación más de fondo con sus socios europeos y algunos países muy relevantes de Latinoamérica como Brasil y Colombia, que están buscando una salida para que Nicolás Maduro abandone el poder y permita una salida negociada. Desde China, Sánchez no llegó a hablar abiertamente de la salida de Maduro del poder, pero de sus palabras se deducía claramente que eso es lo que se está intentando negociar. "El Gobierno de España ha pedido la publicación de las actas de las elecciones en Vene-

zuela. No reconocemos la victoria de Maduro y trabajamos por la unidad dentro de la UE que permita un margen de mediación de aquí a final de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas del pueblo venezolano", señaló.

fuentes del Gobierno, no tiene sentido reconocer a González porque la prioridad es negociar con el régimen de Maduro para que admita su derrota y abandone el poder. Si no lo hace antes de enero, llegará el momento de tomar una decisión, pero hay muchos actores implicados a todos los niveles para intentarlo y ese es el consenso en la UE.

## El Parlamento de Maduro amenaza con romper relaciones con España

El presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, persona de confianza del líder venezolano, responde así al Congreso

JUAN DIEGO QUESADA FLORANTONIA SINGER Bogotá / Caracas

El chavismo ha recibido con ira la decisión del Congreso de España de aprobar una propuesta para que el Gobierno de Pedro Sánchez reconozca como presidente electo y legítimo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor a Nicolás Maduro. En una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional se discutió el asunto votado horas antes en Madrid v Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y uno de los principales

operadores políticos del Gobierno de Maduro, respondió duramente a la decisión y pidió que se apruebe una resolución para instar a Venezuela a romper relaciones con España. "Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares, que se vayan de aquí todos los representantes del Gobierno de España". En su discurso, Rodríguez ha pedido incluso que cesen los vuelos entre los dos países.

Rodríguez calificó de tragicomedia la proposición del Congreso, aprobada con 177 votos, que insta al Ejecutivo español al reconocimiento del candidato de la oposición venezolana que ha publicado las actas oficiales en las que demuestra que ganó con el 67% de los votos, mientras Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente sin todavía presentar los resultados completos, a mes y medio de los co-



Rodríguez, en agosto en el Parlamento, en Caracas. L. F. V. (REUTERS)

micios. "Estamos en presencia de un caso en el que la historia ocurre como tragedia y se repite como tragicomedia. Resulta inconcebible que haya seres humanos con un nivel de inteligencia que se les ocurra repetir en tan corto lapso de tiempo uno de los más grandes errores políticos, diplomáticos, injerencistas que se hayan cometido en la historia del planeta", sentenció.

España concedió asilo político a González Urrutia después de que el político estuviera refugiado más de un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas,

hostigado judicialmente por la Fiscalía y el Tribunal Supremo, ambos bajo el control del chavismo. Se había emitido una orden de captura en su contra por delitos como conspiración, usurpación de funciones, falsificación de documentos y sabotaje -sin que se hayan presentado pruebas de cualquiera de estos señalamientos-, que son los que a la larga le han forzado al exilio. Después de haber aterrizado en Madrid, el fiscal chavista, Tarek William Saab, anunció que se cerraría la causa abierta contra él.

El Gobierno de España había

mantenido hasta ahora un papel más bien discreto en la crisis desatada en Venezuela tras las elecciones, pero se ha puesto en primer plano de nuevo al concederle el asilo a González Urrutia. virtual ganador de las presidenciales del 28 de julio. España se ha sumado así a Brasil, Colombia y México, las principales potencias de izquierdas latinoamericanas que llevan un mes tratando de que Maduro se siente en una mesa de negociación y acepte la voluntad de las urnas, donde todo parece indicar que la oposición venció por un gran margen de diferencia al chavismo.

Maduro, con este movimiento que cambia todo el tablero de negociación, ha querido dar por zanjado el asunto con el exilio de Edmundo González, como si las dudas sobre su victoria acabasen aquí. De hecho, ayer moderó el tono faltón que suele utilizar al referirse a su rival en las urnas y le deseó la mejor de las suertes en su nueva vida. El debate en el Congreso español, sin embargo, ha enfurecido a la cúpula chavista. "Delcy, llámate a tu amigo el canciller de España y explícale, muéstrale el Acta de la Independencia del 5 de julio y muéstrale el Parte de Simón Bolívar de la Batalla de Carabobo para que sepa que Venezuela es y será irremediablemente libre, soberana, independiente de Madrid, de España y del mundo entero", dijo el jefe de Estado, en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

## CRUCEROS FLUVIALES Y MARÍTIMOS

#### OTOÑO-INVIERNO

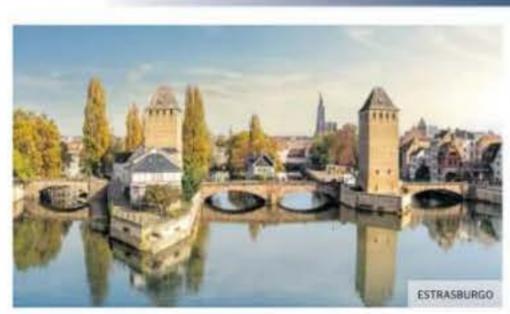

5 DÍAS / 4 NOCHES

## Alsacia pintoresca

Estrasburgo • Vieux Brisach • Eguisheim • Riquewihr • Ribeauville • Estrasburgo

HASTA 159 € DE DESCUENTO **EXCURSIONES INCLUIDAS** 

POSIBILIDAD DE EXCURSIÓN OPCIONAL AL EUROPA-PARK Y DE PAQUETE AEROTERRESTRE OPCIONAL DESDE MADRID

Desde 636€ por persona (en lugar de 795€) Salida el 29 de octubre 2024

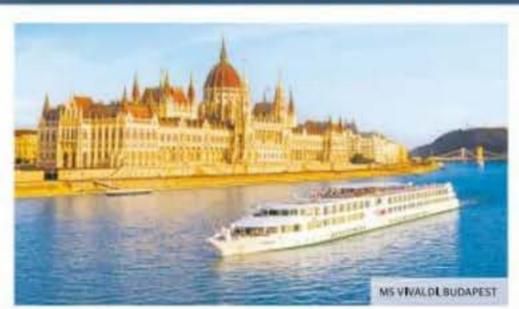

5 DIAS / 4 NOCHES

### Las capitales del Danubio

Viena • Budapest • Bratislava • Viena

HASTA 195 € DE DESCUENTO **EXCURSIONES INCLUIDAS** 

POSIBILIDAD DE PAQUETE AEROTERRESTRE OPCIONAL DESDE MADRID

Desde 784€ por persona (en lugar de 979€) Salidas el 9, 13 y 17 de noviembre 2024



7 DIAS / 6 NOCHES

### De Barcelona a Málaga

Barcelona • Roses • Palamós • Tarragona • Cartagena • Málaga

HASTA 1213 € DE DESCUENTO **EXCURSIONES INCLUIDAS** 

POSIBILIDAD DE EMBARQUE EN PALAMOS EL 2 DE NOVIEMBRE DESDE 1377 € POR PERSONA

Desde 1611€ por persona (en lugar de 2824€) Salida el 1 de noviembre 2024

**RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO:** 



BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS Y EN EL BAR



WIFI GRATIS



TASAS PORTUARIAS INCLUIDAS



Información y reservas en su Agencia de Viajes 





La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer en el Congreso. c. A.

Los populares acusan al Gobierno de seguir "punto por punto la hoja de ruta separatista"

ERC se mantiene en un segundo plano y Rufián solo pregunta por la protección del catalán

## La financiación coloca a Montero entre el fuego cruzado de PP y Junts

#### La crónica

XOSÉ HERMIDA

La nueva temporada parlamentaria se ha estrenado con tramas renovadas y el mismo tono de siempre. La ley de amnistía y las actividades de la esposa del presidente del Gobierno, los grandes hilos argumentales en los capítulos anteriores, han dejado paso a la financiación singular de Cataluña, la principal línea de ataque del PP, o la inmigración, el asunto al que Vox se ha entregado con armas y bagajes hasta olvidar todo lo demás (el feminismo, el separatismo, la "estafa climática"...).
Pero hay algo que siempre permanece invariable: la melodía de
fondo, esa estridencia con la que
el hemiciclo ya casi ni se inmuta
aunque el popular Jaime de Olano asegure que "el modelo de
Sánchez es Franco" o su portavoz,
un Miguel Tellado clame contra
los "socialistas corrompidos por
la narcodictadura de Maduro".

Con Pedro Sánchez en China, la primera sesión de control al Gobierno tuvo algo de esos descoloridos choques futbolísticos de pretemporada. En ausencia del presidente, la primera responsabilidad recayó sobre
María Jesús Montero, porque es
la vicepresidenta primera y porque como ministra de Hacienda
debe responder del gran tema,
el acuerdo de los socialistas con
ERC para traspasar la recaudación y gestión de los impuestos
a Cataluña, coincidiendo además
con la Diada.

Montero se enfrentó a tres preguntas: dos del PP y otra de Junts. Un fuego cruzado y tan contradictorio que permitió a 66

Si piensan que luchamos por la independencia para conformarnos con un poco de morralla..." Míriam Nogueras

Portavoz del grupo parlamentario de Junts

la vicepresidenta colocarse en una posición equidistante y seguir echando balones fuera, sin muchas más explicaciones que la promesa de que no se va a romper la solidaridad interterritorial ni ninguna comunidad saldrá perdiendo. Por un lado atacaban los populares Cuca Gamarra y Juan Bravo para acusarla de abrazar "punto por punto la hoja de ruta separatista". Y desde el bando contrario percutía la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, para ridiculizar el acuerdo con ERC, que "no es un concierto ni nada parecido", una afirmación que la propia Montero suscribió semanas atrás. "Si piensan que luchamos por la independencia para conformarnos con un poco de morralla...", remató Nogueras.

El Gobierno no se limitó a defenderse de las acometidas, sino que pasó a la ofensiva. Frente a las recriminaciones de Gamarra de que el plan para Cataluña supondría dejar "con menos recursos al que menos tiene", Montero esgrimió las rebajas fiscales a las rentas altas en las comunidades gobernadas por el PP. Y acusó a Andalucía de renunciar a 110 millones en transferencias para abrir guarderías. El asunto siguió presente en las preguntas a otros ministros, que también se lanzaron al ataque. El de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, echó mano de viejos programas y declaraciones del PP, incluido su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, en favor de un concierto fiscal con Cataluña. Bolaños se marcó un tanto haciendo morder el anzuelo a los populares con la lectura de un documento que rezaba así: "Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación para Cataluña que responda al objetivo de resolver la insuficiencia financiera sistemática de la Generalitat para atender a sus competencias. Aseguraremos que el nuevo modelo de financiación respete el principio de ordinalidad". El ministro preguntó entonces a Manuel Cobo, el diputado popular interpelante:

—¿A usted esto le parece separatismo fiscal? ¿Le parece que se rompe la unidad fiscal de nuestro país?

—Sííiíií— rugió con entusiasmo parte de la bancada popular.

## Tezanos atribuye los errores del CIS al sesgo a la izquierda de la sociedad

JAVIER CASQUEIRO Madrid

José Félix Tezanos, el cuestionado y polémico presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que realiza las encuestas oficiales, compareció en la tarde de ayer en el Congreso sin ninguna intención de reconocer errores, hacer autocrítica o dar alguna explicación científica en las desviaciones que reflejan recurrentemente muchos de los sondeos de la institución que dirige en favor de los partidos de izquierdas, como se ha constatado en muchos de los últimos trabajos y le reprochan casi todos los expertos. Tezanos no niega ese sesgo hacia la izquierda, pero lo atribuye a la tendencia hacia ese sector de la mayoría de la sociedad española. El responsable del CIS en los últimos seis años aceptó que sus barómetros políticos priman en exceso a Sumar y justificó la distancia a la baja en

los resultados reales de esa formación en la presión en contra de la derecha mediática. Tezanos arremetió especialmente contra informaciones de EL PAÍS en las que se han expuesto críticas a su trabajo, internas y externas.

Fue otra vez un Tezanos en estado puro, en su salsa, disfrutando de cada una de sus intervenciones, citando cara a cara con alguna de sus exposiciones más provocativas a los responsables de los distintos partidos, de la oposi-

ción y aliados del Gobierno, que le interrogaron sobre por qué el CIS está permanentemente en el centro de la polémica, cada vez que se publica alguna de sus encuestas políticas, desde que hace seis años fue nombrado para ese cargo por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Tezanos es militante socialista, volvió a reivindicarlo con orgullo, fue miembro de su ejecutiva, publica artículos políticos en la revista Temas de esa tendencia y en sus esperadas comparecencias ante la comisión Constitucional del Congreso se muestra sin dobleces, como si aguardara los cara a cara con los portavoces de la oposición.

A Tezanos no le hizo falta que los portavoces de otros partidos iniciaran siquiera sus alocuciones para anticipar los asuntos más conflictivos que se le achacan y que se resumen en que los sondeos del CIS bajo su mandato tienen la tendencia de favorecer a los partidos de izquierdas, especialmente el PSOE y Sumar, para minimizar las posibilidades de los de derechas. Él mismo sacó el tema, pero antes incluso aprovechó para exhibir una visión del CIS más allá de lo optimista. Tezanos aseguró así que el CIS es "la envidia" de la comunidad de expertos sociológicos internacionales por el trabajo de campo de las 25.000 encuestas que puede exhibir en abierto y de manera gratuita en su banco de datos. Afirmó que no percibe "desconfianza" hacia sus traba-

—¿Verdad que sí? Pues es el programa electoral del PP de Cataluña en 2012... ¡Gracias!

Bolaños enfrentó las más furiosas acometidas del PP, protagonizadas por Tellado y su compañero De Olano. Al portavoz popular, entregado estos días a la cuestión venezolana, no le vale que el Gobierno se haya negado a reconocer el triunfo electoral de Nicolás Maduro y haya concedido asilo político al líder opositor Edmundo González Urrutia. Con Tellado nunca hay medias tintas y, según él, Sánchez y los suyos están "haciendo el juego al socialismo genocida". De Olano discurrió por otro de los temas favoritos del PP, la "colonización sanchista de las instituciones", a propósito del controvertido nombramiento del exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Fue entonces cuando equiparó a Sánchez con Franco y llamó al presidente "autócrata de manual".

#### "A gastos pagados"

Las dos preguntas de las que disponía Vox se centraron en la inmigración, lo que dio pie a que su diputado José María Figaredo volviera con el bulo de que el Gobierno va a traer "a gastos pagados" a 250.000 mauritanos. En el duelo entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el joven diputado popular -y vallisoletano como él- Eduardo Carazo se invirtieron los papeles. Esta vez fue Puente quien debió encajar la afilada ironia de su rival, quien le afeó que sostenga que España pasa "por el mejor momento ferroviario de su historia" tras el caos vivido en el verano.

ERC decidió no agitar el asunto del acuerdo de financiación y se colocó discretamente en un segundo plano. Gabriel Rufián se limitó a conmemorar la Diada preguntando al ministro de Cultura por sus medidas para proteger el catalán. Ernest Urtasun le contestó en esa lengua ("la de mi padre y mi madre", ilustró) y se convirtió así en el segundo miembro del Gobierno -tras el de Industria, Jordi Hereu, que lo hizo el pasado diciembreque realizaba en la Cámara baja una intervención íntegra en una de las lenguas cooficiales.



Borja Sémper, Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, ayer en el Congreso. c. A.

## El PP trata de recuperar la unidad de los barones: "No hay grietas"

Ayuso insiste en pedir a sus colegas de partido que no hablen con Sánchez sobre "lo que es de todos"

ELSA GARCÍA DE BLAS JUAN JOSÉ MATEO Madrid

Cinco días después de la cumbre de barones que el PP organizó para escenificar la unidad de los 14 presidentes populares en el debate de la financiación autonómica, el partido se afana en tapar las últimas grietas que han aparecido en el frente común. La dirección nacional del PP niega estar preocupada por la posibilidad de que sus barones vayan a fraguar pactos dispares con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la reforma del modelo, y Alberto Núñez Feijóo ha negado discrepancias entre sus líderes autonómicos. "No hay grietas", dijo ayer a primera hora el líder del PP en el Congreso. Casi a la misma hora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvía a insistir en EsRadio en la petición a sus colegas en las comunidades de que no hablen con Sánchez sobre "lo que es de todos", esto es, la financiación autonómica, algo que los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, han avisado de que sí harán.

Los populares idearon el cónclave interno del viernes pasado para evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez les enredara con sus diferencias sobre el modelo de financiación autonómica, pero la ejecución de ese frente común no es tan sencilla, porque los presidentes autonómicos tienen visiones dispares sobre el sistema y sobre la estrategia. Ayuso quiso arrastrar a sus colegas a un plante a Pedro Sánchez en las reuniones bilaterales, y no llegó tan lejos pero sí consiguió que todos firmaran un documento en el que se comprometen "a tratar estos asuntos [la financiación autonómica] únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello". Esta semana, sin embargo, algunos de ellos sí han reconocido que hablarán con Sánchez también de financiación. La presidenta madrileña no desiste e insistió ayer, en un mensaje dirigido a sus colegas de partido, en que eviten negociaciones bilaterales sobre lo que es "de todos", algo que deben hablar todos los presidentes autonómicos "juntos". "O empezaremos a destruirnos", advirtió.

También el portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, apuntaló ese mensaje, demostrando que el PP madrileño tiene muy clara la estrategia que debe seguir el partido y va a defenderlo ante el resto. "No debemos caer en la trampa de la bilateralidad", enfatizó el portavoz de Ayuso.

Ayuso mantiene la incógnita de si ella acudirá a La Moncloa si es convocada por Sánchez, a pesar de que la semana pasada intentó arrastrar a todos sus colegas autonómicos a un plante. "Que yo vea que [Sánchez] invita y que convoca", dijo en EsRadio. La presidenta madrileña se mostró molesta con quienes tratan de buscar su "división con Feijóo", a pesar de que "nunca, ni en público ni en privado", ha tenido "una mala palabra hacia ningún compañero" y "mucho menos hacia el presidente del partido".

En la dirección nacional del PP creen que Ayuso sí asistirá a la reunión con Sánchez si es convocada y restan importancia a su actuación en la cumbre de barones. Pero el propio líder del PP y los presidentes autonómicos han tenido que afanarse en las últimas horas para ahuyentar el fantasma de la división interna. "No hay ni una sola grieta", defendió el presidente valenciano, Carlos Mazón. "Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado y no tiene grietas, lo que tiene son responsabilidades territoriales", argumentó por su parte el líder del PP en el Congreso. "Yo creo que las únicas grietas que hay aquí, como podremos comprobar, es en la Cámara, en los socios que apoyan al Gobierno y dentro del propio Gobierno. Nunca he visto un Gobierno más agrietado que este", insistió Feijóo, tratando de derivar el foco a las discrepancias del otro bando.

jos de la opinión pública española, ni "desprestigio", y negó que el centro "falle" en sus "previsiones electorales". No le gusta denominar esas proyecciones "predicciones" ni "pronósticos" porque no se considera "adivino".

El presidente del CIS no rechazó que algunos de sus sondeos políticos hayan errado en sus resultados, ni tampoco que en general se escoren hacia la izquierda, pero lo justificó. Primero señaló que "el comportamiento electoral es dificil de predecir" en general "porque el ser humano es un ser libre", luego precisó que cada vez más esas decisiones se toman en el último momento (el 8% casi en la votación y el 30% en los 10 días anteriores) y hasta llegó a apuntar que



José Félix Tezanos, ayer en el Congreso. c. A.

esos márgenes son mucho mayores en Estados Unidos (de cuatro
o cinco puntos). Tezanos defendió
que sus encuestas "están bien realizadas" y que sus últimas desviaciones en sondeos para las generales apenas habían sido del 0,5%.
El diputado del PP, José Antonio
Bermúdez de Castro, le mostró el
gráfico extraído de la web del centro en donde se daba ganador al
PSOE por dos puntos y en las urnas el PP le sacó finalmente 16 escaños a su favor. No fue su única
negación.

Aunque en una primera reflexión apuntó que era "mentira" que en el CIS "sobrestimen el voto de izquierda y del PSOE", luego matizó que esa realidad se produce por efecto de la propia definición ideológica de la población española. Tezanos constató que desde 2014 "España se sitúa moderadamente en el centro izquierda" y dató es ubicación en el 62% frente al 33% de españoles que autodefinen de derechas. Pero minimizó la relevancia de ese reconocimiento en las encuestas sobre el voto en las urnas. Dijo que solo el 5,8% de los encuestados admiten que los sondeos les influyen mucho y el 8,7% bastante.

También reconoció que hay "un fenómeno a analizar" en que suelan estimar de más a Sumar, la formación que lidera Díaz, y luego opinó que la diferencia a la baja que luego registra ese partido se puede deber a la presión en su contra de los medios de derechas.

Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

## "La condonación de la deuda es una distracción de Sánchez, quiere engañarnos"

El dirigente del PP pide una mesa multilateral para reformar el sistema de financiación

VIRGINIA MARTÍNEZ VIRGINIA VADILLO Murcia

Trajeado y con la muñeca derecha repleta de pulseras de festivales de música, el presidente "indie" del PP recibió a EL PAÍS en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno de la Región de Murcia, el martes. Cuatro días después de la cumbre de barones del Partido Popular y en la semana en la que cumple un año de tercera legislatura, Fernando López Miras (Lorca, 40 años) encara el nuevo curso ya con un Ejecutivo en solitario, tras la salida de Vox, en julio. La financiación autonómica será su principal "caballo de batalla" como responsable del territorio más infrafinanciado de España y con una deuda pública de 12.265 millones de euros con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Pregunta. En la cumbre se comprometieron a no tratar bilateralmente sistemas de financiación singulares. Pero, ¿qué pasa con la condonación de la deuda?

Respuesta. Urge una reforma del sistema de financiación autonómica y esto es lo que tiene que hacer el Gobierno. Ahora, parece que obligado por el chantaje al que le ha sometido ERC, quiere abordar la reforma. Dicho esto, nuestra deuda es una deuda en la que más de cinco organismos independientes establecen que el 90% está generada por la infrafinanciación. La Región de Murcia recibe cada año 650 millones de euros menos que la media de España, lo que nos genera ese déficit. ¿De qué le sirve a la Región de Murcia que le condonen la deuda, no se reforme el sistema de financiación y se siga generando esa deuda? La Región de Murcia solo se va a sentar para hablar de financiación en una mesa multilateral donde estén todas las comunidades y donde se haga un modelo justo e igual entre todos los españoles. Dentro de esa mesa multilateral, podemos hablar de qué hacemos con la deuda.

P. ¿Cierra entonces la puerta a pactar una condonación de la deuda previa a esa reforma del sistema en una mesa multilateral?

R. Condonar la deuda no es la solución para que la Región de Murcia reciba lo mismo que el resto de los españoles y esa es la prioridad. Una vez que nos sentemos a hablar de eso, nos sen-



Fernando López Miras, el martes en el Palacio de San Esteban, en Murcia. ALVARO GARCÍA

"Dentro de 15 años, mi estado vital va a ser óptimo para suceder a Feijóo"

"El PP tiene una posición global, pero cada territorio tiene su idiosincrasia" tamos a hablar de todo lo demás.

P. Llevan una década en la que no se han puesto de acuerdo para reformar el sistema, puede que ahora tarden meses, ¿en ese tiempo renuncia a la condonación?

R. La condonación de la deuda es una distracción de Sánchez para poder cumplir sus obligaciones con los independentistas. Lo que quiere es engañarnos.

P. En esa hipotética mesa multilateral, también hay discrepancias entre barones de PP, ¿es posible llegar a un entendimiento?

R. España es un país diverso en el que cada cada comunidad tiene unas circunstancias muy particulares. Pero, si ponemos encima de la mesa nuestras ideas, cedemos todos... podemos llegar a un acuerdo.

P. ¿En la reunión de barones no discutieron nada de una propuesta conjunta o de esos parámetros que pueden separarles?

R. No, porque la posición del

PP es que debe haber un sistema de financiación que respete al principio de solidaridad, de igualdad y de justicia. El actual sistema no respeta esas tres cuestiones. Luego, más allá de esta cuestión, cada territorio tiene sus peculiaridades. El día que yo me siente en una mesa con el Gobierno y el resto de comunidades para hablar de la financiación, estaré representando a 1.600.000 hombres y mujeres que viven en la Región de Murcia, con independencia de su ideología, representando los intereses de la Región de Murcia, no unos intereses partidistas. El PP tiene un posicionamiento global, pero cada territorio tiene su idiosincrasia.

P. Ya ha dicho que sí va a reunirse con Sánchez. ¿Va a poner condiciones para la cita?

R. Si el presidente del Gobierno llama a un presidente autonómico, ¿cómo no voy a ir? Tengo muchos temas de los que hablar con él a la cara. Pero, si lo que pretende es abordar una reforma bilateral o singular para la Región de Murcia, le voy a decir que eso es ilegal e inconstitucional.

P. ¿Hablará con él de la deuda?

R. Le voy a decir que, en la Región de Murcia, todos los organismos achacan el 90% de la deuda a la infrafinanciación.

P. ¿Por qué se posiciona en contra de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores no acompañados?

R. No entiendo que se quiera reformar un artículo que afecta a las comunidades sin querer escuchar a las comunidades. Le faltan dos aspectos que son fundamentales: necesitamos recursos para atenderlos en dignidad y, luego, igualdad en ese reparto, que todos los territorios participen.

P. ¿Y se tiene que hacer obligatorio ese reparto?

R. Vamos a sentarnos, lo debatimos y lo analizamos.

P.¿Diría que la Región de Murcia va bien?

R. Creo que la Región de Murcia es una región en la que ahora mismo hay una sensación de tranquilidad, no hay crispación. Evidentemente hay problemas. Aunque tengamos los niveles de desempleo más bajos de la historia, hay desempleo, tenemos que seguir trabajando por ese equilibrio del mar Menor...

P. ¿Sintió alivio en julio cuando Vox salió del Gobierno?

R. No sentí alivio porque la hoja de ruta estaba preparada para ese Gobierno de coalición. Ahora, Vox tomó unilateralmente a nivel nacional esa decisión, pues nos adaptamos y seguimos con el mismo objetivo.

P. ¿Hay inquietud por que los presupuestos no salgan adelante al necesitar el apoyo de Vox?

R. Confío en que no se haga un bloqueo por intereses partidistas.

P. ¿Teme que Vox, tanto por la ley del mar Menor como con la inmigración, les presione para aprobar o no los presupuestos?

R. La posición del PP en las dos cuestiones está fijada ya con tiempo. Con la inmigración, nosotros vamos a cumplir la ley. En el mar Menor, nuestra línea roja está en no dar un paso atrás en la protección del mar Menor.

P. Si no saca los presupuestos, ¿se plantea convocar elecciones? R. No.

P. Ayuso y Moreno se perfilan como los nombres que sucederán a Feijóo. ¿A usted le gustaría estar también en esa carrera?

R. El sucesor de Feijóo es Feijóo. La única opción que tiene España es que el presidente del Gobierno sea Feijóo. Pero, si me habla de dentro de 15 años, cuando Feijóo no sea presidente del Gobierno, mi estado vital va a ser óptimo para suceder a Feijóo.

P. Cuando ve vídeos en redes sociales en los que está de fiesta, ¿cómo se lo toma?

R. Sábado de agosto, grupo de música murciano con amigos, no hay mejor plan. El que tiene problemas es quien no lo entiende.



La cabecera de la manifestación de la ANC por la Diada, ayer en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

## Una Diada discreta certifica la pérdida de la hegemonía del independentismo

La Guardia Urbana cifra en 60.000 los asistentes a la manifestación de Barcelona

#### CAMILO S. BAQUERO Barcelona

La crisis del independentismo ya se había certificado en las urnas, en el seno de los partidos y las entidades que lo reivindican, y ayer quedó patente en la respuesta de la calle. La otrora muestra de poderío del secesionismo que implicaba la manifestación de la Diada en Barcelona, organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ömnium Cultural, quedó reducida a unas 60.000 personas (según la Guardia Urbana) que llenaron el paseo de Lluís Companvs de la capital catalana. La manifestación este año se descentralizó en cinco ciudades (las cuatro capitales provinciales y Tortosa, en Tarragona), lo cual también amortigua el pinchazo. Miles de personas pidieron unidad a los partidos secesionistas para recuperar la hegemonía política y cargaron contra el Ejecutivo catalán del socialista Salvador Illa.

El independentismo llegaba muy baqueteado a su día más grande y también habiéndose dado algún que otro tiro en el pie. Desde que Artur Mas puso el rumbo al procés independentista, la fiesta nacional de Cataluña se había convertido en el termómetro que medía la penetración de esa opción política en la sociedad. Por un lado, es la primera vez en 14 años que la fecha no se vivía con una mayoría independentista en el Parlament. En las últimas elecciones, los partidos secesionistas cosecharon 1,3 millones de votos, muy lejos de los dos millones que lograron en 2017.

Por otro, la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat terminó por enterrar cualquier tipo de complicidad con los organizadores de una manifestación que, según la propia Guardia Urbana, llegó a reunir 1,8 millones de personas en 2014 o 115.000 el año pasado en Barcelona. El president y su partido, el PSC, se habían encargado de descafeinar la efeméride de cualquier lectura beligerante con el La ANC y Òmnium piden unidad a los partidos secesionistas

Rovira y Junqueras no participaron ni en los actos convocados por Esquerra

Gobierno central para poner el foco en que se trata de una fiesta "para todos".

La portavoz Sílvia Paneque aseguró por la mañana en la ofrenda a Rafael Casanova que Cataluña es "un lugar de esperanza, futuro y oportunidades", donde "cada uno, desde sus ideas, proyectos y aspiraciones" ha de trabajar para no dejar escapar "ninguna oportunidad" de progreso. Ninguna mención, por ejemplo, a la aplicación de la ley de amnistía o de la implementación del sistema de financiación singular.

Ya la distancia entre el independentismo institucional y el de la vertiente más activista se había enfriado hace un par de años, primero con la ANC cargando directamente con la estrategia de ERC de apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez, aplaudida en su día por Junts—un pacto político que facilitó por ejemplo los indultos a los líderes del procés— y después con el aterrizaje en planteamientos directamente antipolíticos, donde también los de Carles Puigdemont se vieron atacados.

"Salimos a las calles porque ni estamos pacificados ni nos han pacificado", clamó el presidente de la ANC, el cantautor Lluís Llach, a los partidos. "¡Dejemos de lamernos las heridas y organizaos", pidió a unos partidos más enemistados que nunca y en pleno proceso de reorganización interna. "Les hemos facilitado mayorías parlamentarias que unos y otros han malgastado en discusiones cainitas. La batalla permanente nos ha llevado a donde estamos: la Generalitat en manos de un gobierno españolista que hace poco se arrodillaba delante de Felipe VI", lamentó el líder de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

Llach, en la víspera del día nacional de Cataluña, había añadido polémica con sus declaraciones que le abrían la puerta al partido xenófobo secesionista Aliança Catalana a la manifestación. "Todo el mundo que sea independentista será bienvenido y no será juzgado", aseguró el cantautor, que después rectificó ante el rechazo airado de Esquerra y la CUP. El expresidente de los republicanos, Oriol Junqueras, de hecho, se excusó de no acudir a la manifestación recordando esas declaraciones.

Los partidos también han tenido una muy discreta participación en una marcha donde antes
pugnaban por tener gran protagonismo. La decisión de la ANC
de dividir la manifestación en cinco ciudades (Girona, por ejemplo,
participaron 6.500 personas; en
Tarragona, 2.800 y 1.200 en Tortosa) también ha ayudado a diluir
ese divorcio. La líder interina de
los republicanos, Marta Rovira, al
igual que Junqueras, no participó
ni en los actos convocados por su
propio partido.

### Sin miedo al anatema

#### **Análisis**

#### FRANCESC VALLS

Este II de septiembre ha sido el primero desde hace una decena larga de años que no ha contado con un presidente independentista en la Generalitat. Es también la primera Diada que se celebra con presencia en las instituciones (ayuntamientos y Parlament) de Aliança Catalana, una fuerza de extrema derecha secesionista. El escenario político es además de profunda división entre las dos grandes fuerzas que pugnan por la hegemonía soberanista: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

No hay una hoja de ruta clara que una a un independentismo sumido en procesos de congresos otoñales de los que pueden salir relevos. La única seguridad es que la formación que lidera Carles Puigdemont seguirá como hasta ahora: presentándose como irreductible y enunciando grandes principios retóricos que tan rentables le son electoralmente. Y para ello Junts cuenta con la paradójica e inestimable ayuda de esa guerra de casamatas que libra un sector de la judicatura contra la ley de amnistía.

Esquerra, como sucede en los últimos años, en esta ocasión volvió a ser abucheada la víspera de la Diada en el kilómetro cero del nacionalismo, el Fossar de les Moreres, con gritos "Vergonya em faria haver votat l'Illa" ("Vergüenza me daría haber votado a Illa"). Las manifestaciones en las cuatro capitales de provincia, más Tortosa, suponían un back to basics. Los convocantes entienden que en época de tribulaciones lo mejor es atraer con asuntos cotidianos: el problema de la vivienda, la desinversión en el sistema ferroviario, la lucha por un sistema sanitario digno, la reivindicación de los payeses o el desequilibrio territorial y expolio del agua. El corolario es que todo ello es solucionable llegando a la independencia.

El interés por sumar manifestantes a un independentismo en horas bajas ha unido a las entidades sociales antaño a la greña, e incluye, para algunos, a los ultras de Aliança per Catalunya. De esa opinión es Lluís Llach, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), organizadora del gran acto en las calles. El cantante y ahora activista por la independencia afirmó en víspera de la Diada que los votantes del partido xenófobo eran bienvenidos individualmente a los actos del 11 de septiem-

bre. Luego tuvo que matizar la propia ANC. Otras entidades convocantes, como Òmnium Cultural, reiteraron que hay una línea roja con los xenófobos de ultraderecha.

El caso es que hay discrepancias sobre los límites del ecumenismo secesionista. El presidente Salvador Illa rehuyó todas esas polémicas con motivo del mensaje de la Diada. Recordó al Chile de Salvador Allende, y su intervención subrayó que "quien viene a mejorar Cataluña es catalán". Suficiente en época de borrosas líneas rojas con la xenofobia. El discurso de Illa fue monótono, pero imprimió un sensible cambio de tono. Y es que muchas cosas han cambiado: la situación política se ha tranquilizado en Cataluña; Esquerra y los comunes han hecho presidente al socialista Illa; las banderas independentistas apenas adornan los balcones y las manifestaciones que antaño reunieron a más de un millón de personas se quedan ahora en unas decenas de miles. Ya no hay miedo al anatema.

**ESPAÑA** EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## El Constitucional admite la cuestión del Supremo contra la amnistía

El tribunal de garantías acepta la inhibición del exministro Campo

#### JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

El Tribunal Constitucional aceptó aver por unanimidad la abstención de uno de sus miembros, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, en relación con los debates sobre la ley de amnistía, según fuentes del tribunal. Campo pidió no participar en ninguno de los recursos presentados contra la ley porque en 2021, cuando era ministro, afirmó que esa medida de perdón total y olvido de los delitos vinculados al procés independentista catalán sería inconstitucional. El Constitucional ha admitido a trámite también la impugnación a la ley que presentó el Tribunal Supremo, una norma que el alto tribunal, que juzgó y condenó a los líderes secesionistas en 2019, considera inconstitucional. El tribunal de garantias, presidido por Cándido Conde-Pumpido, comenzará a deliberar en los próximos días sobre ese asunto.

Para aceptar la abstención de Campo - que ocupó la cartera de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, y desde ese cargo tramitó los indultos concedidos a los líderes del procés en junio de 2021-, el Constitucional ha dictado un auto del que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, del sector conservador. Esa resolución sostiene que el exministro efectuó (como él mismo expone en su solicitud

de inhibición) "una valoración expresa y genérica sobre la inviabilidad constitucional de la ley de amnistía, entonces reclamada en favor de las personas condenadas" por el Supremo. Tales personas, añade el tribunal, podían "verse afectadas por las previsiones de la Ley Orgánica 58 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña".

El auto del Constitucional sobre Campo también explica que son dos las previsiones legales aplicables al caso para aceptar su abstención. La primera es la del artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judical (LOPJ), que estima causa de abstención "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa". También se menciona que la inhibición hallaría fundamento en el apartado 16 del mismo artículo, que alude a la circunstancia de "haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad".

El magistrado José María Macías, que formuló igualmente duras críticas a amnistía en su anterior cargo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha decidido, sin embargo, no abstenerse. Considera que le ampara la doctrina del propio Constitucional relativa a que las opiniones expresadas por los miembros del tribunal a lo largo de su trayectoria no son motivo suficiente para apartarles de las deliberaciones. Esta posición no excluye la posibilidad de que Macías sea recusado por alguna de las partes.

#### El Defensor no recurrirá

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha decidido no recurrir la ley de amnistía. El Defensor recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han presentado ya cuestiones de inconstitucionalidad sobre la ley y sostiene que su posición es la de apartarse "de los asuntos en los que ha habido intervención judicial".

Gabilondo también argumenta que en esta decisión "se ha tenido en consideración el respeto a los ciudadanos hasta ahora amnistiados". Por otro lado, el Defensor ha analizado la ley de amnistía y "encuentra

motivos, tanto históricos, de derecho comparado, jurisprudenciales, como conceptuales, que permitirían contradecir la presunta arbitrariedad de la norma", lo que supone que ha llegado a conclusiones opuestas a las del Supremo para formular su cuestión de inconstitucionalidad.

"Estos argumentos, ponderados con los contrarios [los sostenidos por el Supremo], exigirán del Tribunal Constitucional el juicio de proporcionalidad", remarca el comunicado del Defensor, añadiendo que el tribunal de garantías podrá así "establecer doctrina".



El juez Peinado se dirigía el 30 julio a La Moncloa a tomar declaracion a Pedro Sánchez. CLAUDIO ÁLVAREZ

## La Fiscalía apoya la querella de Sánchez contra el juez que investiga a su esposa

El ministerio público acusa al juez de haber cometido un delito de prevaricación judicial

#### REYES RINCÓN Madrid

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que admita la querella por prevaricación judicial interpuesta a finales de julio por la Abogacía del Estado contra el juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente, Pedro Sánchez. El Ministerio Público afirma que no se puede descartar a priori que el magistrado haya incurrido en un delito al dictar una resolución "arbitraria o injusta", como denunció el presidente después de que el juez Juan Carlos Peinado acudiera a La Moncloa para interrogarle como testigo en el marco de la investigación contra su esposa. "En momento alguno se motiva jurídicamente (...) la diligencia ni por qué, entre las dos modalidades de comparecencias previstas en la ley [presencial o por escrito], opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar", señala la Fiscalía.

El escrito registrado ayer está firmado por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien el pasado lunes se opuso a admitir otra querella contra el juez presentada por el periodista Máximo Pradera por la sabiendas, dicte una resolución supuesta filtración ilegal de las actuaciones de la causa abierta contra Gómez. En ese caso, Lastra consideró que ni el juez ni el jefe de prensa del TSJM (contra quien también se dirigía la querella) participaron en la difusión irregular de las diligencias y apuntó como presunto autor al abogado de una de las cinco acusaciones populares. La fiscal, sin embargo, cree que en los hechos denunciados por la Abogacía sí hay indicios de que el juez instructor pudo cometer un delito de prevaricación judicial (artículo 446 del Código Penal), que castiga al juez que, a

#### La Complutense no renueva la cátedra de Gómez

La Universidad Complutense de Madrid confirmó ayer que no renovará la cátedra para la Transformación Social Competitiva que dirige Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Así lo comunicó la UCM a dos entidades que la patrocinaban, Reale Seguros y Fundación La Caixa, sin ahondar en los motivos. El convenio, firmado en octubre de 2020. tenía una vigencia de cuatro años y finalizaba el próximo octubre, salvo renovación.

injusta.

La querella acusa al magistrado Peinado de haberse apartado "de los métodos usuales de interpretación" al impedir a Sánchez declarar por escrito, como contempla la ley para los miembros del Gobierno cuando van a comparecer en una instrucción como testigos por hechos que han conocido por razón de su cargo. Para sortear esta previsión, el juez Peinado alegó que quería preguntarle por temas que no tenían que ver con su cargo, sino con su condición de marido de Gómez. Eso llevó al presidente del Gobierno a comparecer el pasado 30 de julio ante el juez. Pero el presidente se acogió entonces a otro precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que los maridos, así como otros familiares directos de los investigados, "están dispensados de la obligación de declarar" contra sus esposas para garantizar los derechos de la defensa.

Unas horas después, la Abogacía interpuso la querella, que fue ampliada el 31 de agosto a raíz de una providencia del juez Peinado en la que este sostenía que se podían sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo.

Para la Fiscalía, los hechos recogidos en esta ampliación de la querella no vienen "sino a abundar en la necesidad de iniciar una investigación" para determinar si las resoluciones del juez "persiguen una finalidad ajena al proceso".

# La lentitud judicial libra de la cárcel a una red de proxenetismo de menores en Murcia

Siete mediadores y seis hombres que se acostaron con las adolescentes alcanzan un pacto con la Fiscalía para rebajar las penas

#### V. VADILLO Murcia

El deficiente funcionamiento de la justicia ha propiciado que siete personas que captaban a chicas menores de edad para prostituirlas y seis hombres que pagaron para mantener relaciones sexuales con ellas en Murcia en 2014 esquiven la entrada en prisión. La Fiscalía ha alcanzado un acuerdo con los 13 acusados por el cual estos reconocen los hechos del escrito de acusación —lo que implica para el ministerio público la seguridad de obtener una sentencia condenatoria-. A cambio, en atención a que, por la lentitud judicial, han transcurrido 10 años entre la apertura de la causa y el juicio oral, la fiscal accede a que se les aplique la circunstancia atenuante de "dilaciones indebidas". Ello permite rebajar la cuantía de las penas, en este caso hasta un punto en el que los acusados previsiblemente no pisarán la cárcel al no tener antecedentes penales.

Por el pacto de conformidad con los acusados, el relato de hechos de la Fiscalía alcanza la condición de verdad judicial firme. Según el escrito de acusación, los siete proxenetas buscaban adolescentes vulnerables en discotecas de menores, anuncios de trabajo e incluso en colegios. Insistían hasta convencerlas de que podrían ganar mucho dinero "dejándose acompañar y tocar" por "señores mayores que pagaban bien" y acababan por prostituirlas en pisos, despachos y locales a los que las trasladaban en taxis piratas.

Los hechos se remontan a 2014, cuando Ruth Karina D. T., cabecilla de la trama; Nelly Paola P. y Yesenia Mercedes B. C. captaron hasta a 10 chicas menores de edad, a las que presionaron para que tuvieran relaciones sexuales con los clientes de la trama, según los hechos recogidos en el relato del fiscal que las tres han aceptado como ciertos. Ruth Karina ha sido condenada por ocho delitos de prostitución de menores, a razón de dos años de prisión por cada uno de ellos; Nelly Paola, por seis; y Yesenia Mercedes, por tres.

A algunas de las chicas las conocieron en discotecas *light* (para menores), mientras que con otras tres contactaron en su centro escolar y, con una más, a través de un anuncio que la menor había puesto ofreciéndose como canguro. Una vez convencidas las adolescentes, las proxenetas mostraban sus fotos a hombres interesados en tener sexo con menores. Los siete hombres condenados son de edad avanzada y de alto poder adquisitivo. Uno de



El juicio a la red de proxenetas, ayer en la Audiencia de Murcia. MARCIAL GUILLÉN (EFE)

ellos tuvo hasta cinco contactos sexuales con las menores, otros dos acudieron a la trama dos veces y el resto una. Sus condenas oscilan entre los cinco y los siete meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos.

Las menores eran prostituidas en domicilios particulares, despachos o locales a los que eran acompañadas por una intermediaria, Manuela P. P., que ha sido condenada a seis meses de prisión. Las llevaban hasta allí dos taxistas pirata, Walter Jhovany D. M. y Martín D. T., que también han sido condenados como cooperadores necesarios de delitos de prostitución de menores (seis delitos con condenas de dos años cada uno) y un año y tres meses respectivamente.

La sentencia, que se ha dictado oralmente, ya es firme. Aunque las sumas de las penas de las cabecillas de la trama, de uno de los taxistas y de uno de los clien-

tes sí superan los dos años de prisión, plazo mínimo que fija la ley para pisar la cárcel si no se tienen antecedentes penales, como es el caso de los 13 condenados, ninguna de las condenas individuales está por encima de ese periodo, por lo que, según los abogados de las partes, previsiblemente quedarán en suspenso. Todos los condenados tendrán que abonar, además, una indemnización a las víctimas, que oscila entre los 500 y los 2.000 euros. También deberán pagar multas que van desde los 540 hasta los 4.320 euros.

En la rebaja de las penas — la fiscal pedía inicialmente siete años por cada delito de prostitución de las proxenetas, seis para los cooperadores y cuatro años por cada delito de los empresarios—, se ha tenido en cuenta, según ha indicado el presidente de la sala de la Audiencia Provincial de Murcia, la "dilación indebida" en el procedimiento, que se ha

prolongado durante 10 años. De hecho, dos de los hombres que estaban procesados por haber pagado por acostarse con las jóvenes han fallecido a lo largo de esta década.

No es la primera vez que en Murcia una deficiente actuación judicial acaba beneficiando notablemente al acusado. En diciembre de 2018, la "indolencia" de la jueza instructora y de la Fiscalía provocaron la absolución del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, en un caso de presunta corrupción. El político se benefició de la limitación a seis meses de la instrucción de las causas penales aprobada por su partido en 2015. La jueza María del Carmen Torres Buitrago dejó pasar los seis meses sin tomar declaración a los investigados y la Fiscalía pidió tarde la ampliación del plazo de investigación, un defecto de forma que acabó frustrando el juicio.

## Un ex alto cargo de Transportes afirma que contrató a la empresa del 'caso Koldo' por orden del ministerio

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA Madrid

La declaración ayer en la Audiencia Nacional del primer ex alto cargo del Ministerio del Transportes imputado en el caso Koldo, en el que se investiga la supuesta adjudicación irregular de varios contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia en 2020, ha apuntado hacia arriba. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, defendió ante el juez Ismael Moreno su actuación en la compra de ocho millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, supuesto epicentro de la trama de corrupción, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Y aseguró que se contrató a esa empresa por órdenes del ministerio, entonces encabezado por el socialista José Luis Ábalos. Sánchez Manzanares fue destituido el pasado marzo por el actual ministro, Óscar Puente, tras estallar el escándalo.

Alvaro Sánchez Manzanares era el número dos del organismo público Puertos del Estado cuando comenzó la pandemia, y su firma aparece en uno de los documentos del contrato por el que fueron adquiridas ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros. Él no concretó ayer qué persona dio supuestamente

esa orden, aunque en el sumario figura que fue el entonces ministro Ábalos quien firmó la orden ministerial de compra el 20 de marzo de aquel año, en un momento en el que, dada la emergencia sanitaria, estaban suspendidos buena parte de los filtros y controles que rigen la contratación pública. Fuentes de las acusaciones han descrito el testimonio de Sánchez Manzanares como "ilustrativo".

El ex alto cargo, al que la Guardia Civil intervino un cruce de correos electrónicos con Koldo García, asesor de Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama, dos de los personajes claves del caso, justificó este intercambio



Álvaro Sánchez Manzanares.

de mensajes en la necesidad de gestionar el traslado desde China a España de las mascarillas adquiridas. En uno de los registros en las empresas de Aldama, la Guardia Civil localizó un cuaderno que "contenía, entre otras hojas, una captura de pantalla de una conversación [de WhatsApp] entre Aldama y 'Alvaro vice de Puer", al que identifican como Sánchez Manzanares. La destitución del Sánchez Manzanares como número dos de Puertos del Estado se produjo después de que se conociera un informe de la Agencia Tributaria que señalaba que el presidente de este organismo, Álvaro Rodríguez Dapena, jefe directo de Sánchez Manzanares, negó en una respuesta por escrito que su departamento hubiera tenido relación alguna con Aldama.

El ex alto cargo imputado defendió, como ya hizo ante la Guardia Civil cuando fue interrogado en febrero como testigo, que su participación en la compra fue secundaria y que siempre fue siguiendo órdenes de sus superiores. 24 MADRID
EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Manifestación que exigía una solución para los afectados en la estación de Hospital del Henares el 8 de julio. RICARDO RUBIO (EP)

## Ayuso proyecta un gran parque en la zona cero del metro en San Fernando

Los afectados por las obras de la línea 7B califican la medida de "precipitada" y "frívola", cuando aún quedan casas por derribar e indemnizaciones por cobrar

#### JUAN JOSÉ MATEO Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto anunciar hoy, primera jornada del debate del estado de la región, la construcción de un parque de 12.000 metros cuadrados en la zona cero de la línea 7B de metro en el municipio de San Fernando de Henares, donde el paso del suburbano ya ha provocado el derribo de 73 viviendas. La decisión, que avanza una fuente de su confianza e implica invertir cinco millones para que la nueva infraestructura se levante antes del final de 2025 sobre los restos del antiguo complejo de El Pilar, es calificada de "precipitada" y "frívola" por los afectados. ¿La razón? Aún quedan viviendas por derribar, edificios por rehabilitar y vecinos por indemnizar por un drama que ha afectado ya a 200 residentes de este municipio de 40.000 habitantes, y que también ha obligado a paralizar el paso de los trenes desde hace más de dos años. De hecho, la Comunidad no puede asegurar que el metro vaya a operar de nuevo en el tramo cerrado entre San Fernando y el Hospital del Henares, pues informes oficiales reconocen que el túnel está en un estado de "grave inestabilidad" por los movimientos del terreno provocados por la entrada de agua.

"Si eso es así [que Ayuso anuncia el inicio de las obras para el parque], me parece muy precipitado, dado que se está procediendo en estos días al derribo de 16 viviendas y esos afectados aún no saben cuándo estará su paupérrima indemnización y otros están a la espera de que se rehabiliten sus viviendas, de las que están desalojados", expone Juan Fuentes, representante de la asociación de afectados Presa-Rafael Alberti. Y subraya: "Me parece una frivolidad hacer en estos momentos ningún tipo de anuncio de "parque", cuando hay tantas familias sufriendo estos días con tanto por hacer, y más importante".

#### "Es un parche más"

Esto amplía Alejandro Escribano, representante de otra plataforma de afectados: "Rehabilitar el municipio es fundamental, pero se quiere rehabilitar una zona que se está hundiendo, que ahora mismo está todavía en proceso de derribo, con casas agrietadas, que van a quedar desamparadas porque no van a ser reparadas por la Comunidad", dice. "Es una medida que ahora mismo no es pertinente", protesta. "Lo que es pertinente es hacer un estudio para saber cuáles son las causas últimas del problema, y cómo suturarlas", reclama. "Cuando eso esté resuelto, y las familias tengan

otra casa, entonces hablaremos de rehabilitar nuestro municipio. Es un parche más".

En la misma línea se expresa Javier Corpa, el alcalde socialista de la localidad. "Cuando no se ha acabado de indemnizar a la gente, todavía no es el momento para esto, no es la prioridad", coincide. "Estamos hablando de que se van a poner a derribar más casas de aquí a unos días", recuerda. Y remata: "Nosotros lo que les planteamos es que en todo caso el Ayuntamiento tiene que opinar. Nos han trasladado la idea, pero no nos han pasado ni un plano de cómo va a ser, y queremos hacer aportaciones en función de las necesidades del pueblo. No estamos conformes".

Lo previsto es que las obras arranquen en enero de 2025 y acaben en el segundo semestre del próximo año. Un plan que supone que los trabajos puedan coincidir con las obras de impermeabilización que se están llevando a cabo en el grueso de la línea, para intentar reflotar la 7B. Porque el agua es, precisamente, el problema.

"Se puede asumir que el factor causante de las patologías [que afectan a la infraestructura] es el agua del terreno que empapa los rellenos del trasdós de los muros bandeja y los del falso túnel que conduce al fondo de saco", se lee en un informe que tieEl plan pretende desarrollar una zona verde de 12.000 metros cuadrados

87 viviendas han sido desalojadas y 183 personas no tienen casa

El alcalde, el socialista Javier Corpa, cree que no es una prioridad

ne la Comunidad desde 2020, v que precisa los procesos que desencadena esa acumulación. "Produce empujes sobre el trasdós de los muros bandeja que sumados a los de los rellenos pueden explicar las deformaciones (desplomes) que se observan en ellos", enumera. "Induce empujes por subpresión bajo la losa de fondo con carácter estacional [dependiendo de que llueva]", sigue. Y recomienda una serie de medidas correctoras que cuatro años después aún no se han ejecutado al completo, mientras los movimientos del terreno provocaban que los edificios de la superficie perdieran pie.

#### Aguirre, en el origen

Así, la zona cero de esta pesadilla está oculta bajo tierra. En 2007, las obras del túnel del metro, impulsadas a toda prisa por el Gobierno de Esperanza Aguirre, facilitaron la entrada del agua en el subsuelo. El líquido contactó de esta manera con terrenos solubles, rebosantes de sales incrustadas. Y los problemas aparecieron de inmediato. De hecho, la Comunidad tiene informes clarísimos en su diagnóstico.

"En el túnel de la Línea 7B, entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando, se ha producido una continua entrada de agua por las juntas de las dovelas y de la contrabóveda", explica. "De esta forma, aumenta de forma importante la evolución de los procesos de disolución y karstificación de los materiales salinos presentes en el terreno y, en especial, en las zonas en las que se detecta la presencia de halita o glauberita. Algo similar ocurre con el pozo de bombeo del P.K. 2+890", añade. Y concluye: "Este aporte de agua de baja saturación en sales, que se está renovando permanentemente produce disolución de las sales presentes y formación de cavidades de diferente magnitud, que, a su vez, pueden ocasionar asientos en profundidad, y dichos movimientos, provocar asientos superficiales y movimientos en los edificios al progresar hacia la superficie".

Un drama que ha obligado a desalojar 87 viviendas, según la Comunidad, y a 183 personas, según el Ayuntamiento de la localidad. A ellas se añaden las que viven con miedo a que la aparición de una grieta, o el ruido de un crujido del edificio en la noche, signifique que en el futuro se unirán al grupo de damnificados. En este sentido, el Ejecutivo regional ha abonado ya indemnizaciones a 67 familias de la localidad por valor de casi 10 millones de euros y bonificará el 100% de los tributos de gestión autonómica que estén relacionados con la compra de una vivienda por parte de los afectados. En paralelo, y mientras el drama sigue, el Gobierno se dispone a construir un gran parque que los vecinos reciben con suspicacias.

## La Comunidad quiere proteger la escolanía del Valle de Cuelgamuros

La declaración de Bien de Interés Cultural choca con la intención del Gobierno central de que se marchen los benedictinos

#### JUAN JOSÉ MATEO Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, planea proteger la Escolanía de la Santa Cruz, situada en el Valle de Cuelgamuros y fundada durante la dictadura (1958), designándola como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de patrimonio inmaterial. Esa decisión, con más efectos simbólicos que prácticos, está cargada de intencionalidad política. De un lado, supone una muestra de apoyo a los benedictinos que gestionan el coro, tras conocerse que el Gobierno central quiere que abandonen cuanto antes el lugar dentro de las labores de resignificación del complejo que ampara la ley de memoria democrática. Del otro, es un guiño a los votantes de Vox, cuya portavoz regional, Rocío Monasterio, lleva largo tiempo reclamando que se protejan también la basilica y la cruz que preside el monumento de la dictadura. Ese paso no se dará, afirma una fuente gubernamental, porque la Comunidad de Madrid considera que no tiene competencias sobre el resto del conjunto, al pertenecer a Patrimonio Nacional.

En mayo, el ministro Ángel Torres, titular de la cartera gubernamental de Política Territorial y Memoria Democrática, fue taxativo. "Queremos que se vayan", dijo sobre los benedictinos del valle en una entrevista con EL PAÍS. "Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra



El Valle de Cuelgamuros. SANTI BURGOS

y lo que vino después", añadió, subrayando así la importancia de resignificar el monumento de la dictadura, en el que continúa la ingente labor de exhumación del mayor osario de la Guerra Civil, en el que están enterradas 40.000 personas, entre sublevados y republicanos. "No cabe que se queden", insistió Torres sobre los religiosos. Y reconoció: "No quieren irse, hay cierta resistencia".

Esa oposición se tradujo en hechos en julio. Apenas un par de meses después de aquellas declaraciones, el abad de la orden consiguió que Díaz Ayuso, y alguno de sus colaboradores clave, visitaran el valle en una cita privada. "Se trata de proteger el valor que tienen esas escolanías Itambién se declarará BIC la del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, fundada en 1567] que están en el contexto además de un abandono y desatención del Gobierno central debido al contexto en todo el conjunto del va-

En la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, se asume que a nadie se le escapa "la oportunidad política" del movimiento. Al tiempo, se rechaza que haya conexión entre la protección de las escolanías "por su valor" y que el Gobierno trate de expulsar a los monjes, aunque se reconoce que la decisión tiene un valor simbólico en ese sentido.

Estos dos coros se han encargado de preservar la tradición oral a lo largo del tiempo y han tenido un papel fundamental en el desarrollo de sus comunidades religiosas", justifica la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que detalla que la escolanía del valle está compuesta por 40 niños de 8 a 16 años. "Su repertorio abarca la monodia medieval, especialmente el canto gregoriano e hispano-mozárabe", añade en un comunicado en el que se refiere repetidamente a Cuelgamuros por su denominación anterior de Valle de los Caídos.

## El futuro de nuestros hijos no puede esperar

#### Opinión

ESTEBAN ÁLVAREZ

Promesas vacías, datos manipulados y una gestión ineficaz son el sello de la política del PP de Madrid que está perjudicando a profesores, estudiantes, y familias, sin importar su ideología. La educación de calidad debería ser una prioridad para todos.

La gran mentira de los nuevos profesores. Nos dicen que este curso habrá 64.435 docentes y que se han incorporado 1.394 más, pero la realidad es otra. Según los datos de la consejería hay 58.166 y para alcanzar esa cifra deberían haber contratado más de 6.200 profesores. El consejero maquilla las cifras, incluyendo docentes de colegios, institutos, FP, UFIL, personas adultas, conservatorios... ¿Es esto la transparencia que prometen? Necesitamos más docentes en nuestras aulas, no trucos contables.

Reducir alumnos por clase. Nos dicen que se han creado 959 nuevas aulas para reducir la ratio. Y lo que no nos dicen es que no han contratado suficientes profesores para cubrir estas nuevas aulas: cada aula de secundaria necesita hasta 1.5 profesores para cubrir las horas lectivas, pero el Gobierno dice haber contratado solo a uno por aula. ¿Qué pasa con los demás? Una clase más pequeña sin suficientes profesores es otra promesa rota.

Escuelas cerradas, niños sin plaza. Ayuso presume de defender a las familias mientras las escuelas infantiles públicas están cerrando: El Manantial en Galapagar, Don Gato en Vicálvaro, Tesoros en Arganda... ¿Dónde está la defensa de la familia que tanto pregona el Partido Popular? Las familias necesitan apoyo real, no titulares vacíos.

Contratos fraccionados. Los contratos para la construcción de centros de Formación Profesional se han fraccionado para evitar licitaciones públicas y controles. Esto significa que los fondos públicos destinados a la educación se reparten entre empresas sin ninguna transparencia. Un ataque directo al dinero de todos los contribuyentes, a la confianza pública y, sobre todo, a la educación de nuestros jóve-

Los profesores, agotados y mal pagados. El profesorado madrileño está trabajando más horas lectivas y cobrando menos que en otras comunidades. No es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de calidad educativa. Un profesor agotado y mal pagado no puede ofrecer lo mejor de sí mismo. ¿Por qué una de las comunidades más ricas no vuelve al horario de 2012 como el resto de autonomías y no paga a sus docentes lo que merecen?

Exigimos respuestas, no más excusas. Es hora de que todos, independientemente de nuestra ideología, nos preguntemos: ¿es este el futuro que queremos para nuestros hijos? Las mentiras, la falta de transparencia y el desvío de recursos públicos hacia el negocio privado están destruyendo la calidad de la educación en Madrid.

Necesitamos un Gobierno que invierta en profesores, que abra más plazas en escuelas públicas y que gestione los recursos de manera transparente. La educación no es un negocio ni un lujo, es un derecho de todos.

Esteban Álvarez es portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid



## Consigue entradas para ver Malditos tacones

Luisa Martín y Olivia Molina protagonizan esta obra de Ignacio Amestoy sobre dos mujeres que se enfrentan



con el poder en sus manos.





(O) @elpaismas

19, 20 Y 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00 **TEATRO BELLAS ARTES, MADRID** 

**EL PAÍS** 

## El valor de los coches de lujo, joyas y arte declarados al fisco se duplica en 10 años

Los contribuyentes reconocieron a Hacienda bienes suntuarios por 2.141 millones de euros en 2022, la cantidad más alta de la serie histórica

#### PABLO SEMPERE Madrid

"Más transporte público y menos Lamborghini". Es la frase que empleó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar hace unos días su intención de subir los impuestos a los grandes patrimonios. "Los servicios y productos de lujo, como los yates y los elementos más suntuarios, tienen que soportar una carga mayor en términos tributarios", añadió esta semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al

Consejo de Ministros. Los mensajes, pronunciados por los pesos pesados de los dos partidos de la coalición, apuntan a que las próximas medidas fiscales que llevará a cabo el Ejecutivo incluirán de alguna forma a los bienes y servicios que consumen y contratan las grandes fortunas del país. A falta de detalles concretos, el impacto de la posible medida es todavía incierto. Sin embargo, el debate sobre la imposición a los ricos cobra fuerza, ya que estos perfiles tienen más patrimonio que nunca en los bienes suntuarios, entre los que se incluyen vehículos, embarcaciones, aeronaves, joyas u obras de arte.

En 2022, según la estadística de la Agencia Tributaria publicada hace una semana, los aproximadamente 230.000 declarantes del impuesto de patrimonio del país reconocieron atesorar 2.141 millones de euros en bienes de lujo, un aumento anual del 13% y el mayor volumen de la serie histórica.

De hecho, si la cifra se compara con los 966 millones declarados en 2013, el crecimiento ha sido del 122% en tan solo 10 años. De esta cantidad, 1.161 millones correspondieron a joyas, pieles, vehículos, embarcaciones y aeronaves, mientras que los otros 980 millones se repartieron entre obras de arte y antigüedades. A partir de aquí, algunos de los expertos consultados discrepan del alcance de un posible impuesto al lujo, mientras que otros resaltan el universo de posibilidades que se abre si se potencia el control tributario.

Una de las grandes trabas, explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, es de carácter jurídico. "En imposición directa se pueden hacer muchas cosas, pero en la indirecta hay muy poco margen", apunta. De la Torre se refiere a las directivas comunitarias de IVA e

#### Bienes de lujo declarados en el impuesto de patrimonio

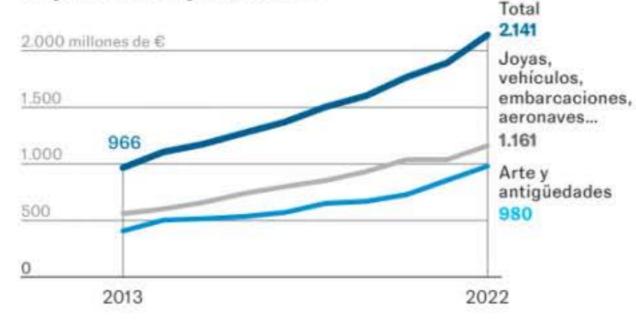

#### Bienes de lujo declarados en 2022 por CC AA

En millones de euros



No se incluyen datos de País Vasco y Navarra, que tienen sistemas propios

Fuente: Agencia Tributaria.

impuestos especiales que ya gravan estos bienes y servicios y que imposibilitan la subida del gravamen a partir de ciertos niveles. "Los yates ya llevan el IVA general del 21% y también pagan el impuesto de matriculación en función de las emisiones. Lo mismo sucede con el Lamborghini", apunta. Tampoco habría mucha capacidad de actuación a la hora de crear nuevas figuras, ya que seguramente se incurriría en doble imposición.

EL PAÍS

Sin embargo, prosigue el inspector, el gran problema no es

de forma, sino de fondo. "Es imposible aumentar sustancialmente la recaudación con los bienes suntuarios, que representan muy poco sobre la riqueza total", afirma. En la misma línea se sitúa Violeta Ruiz Almendral, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid: "El rico va no está cargado de joyas, bolsos y Lamborghinis. Ahora tiene un gasto dificilmente rastreable, por lo que lo único que puede tener recorrido en este sentido es localizar los activos y crear un impuesto global".

En 2022, en efecto, los bienes suntuarios representaron apenas el 0,25% de toda la riqueza declarada por estos contribuyentes (que por lo general tienen un patrimonio superior al millón de euros), la cual rozó los 865.000 millones.

Sumar propone elevar la tributación sobre este tipo de artículos

Los expertos creen que la medida sería compleja y no recaudaría mucho

Los fiscalistas opinan que hay "un gran agujero" en torno a estos activos

La estadística, no obstante, refleja una realidad que pasa desapercibida en un primer vistazo y que sería muy diferente si en la Agencia Tributaria se mejorasen las técnicas de control tributario, según resalta José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El gran problema para este experto es el "gran agujero" que rodea a todos los bienes de lujo, ya que, según las cifras de la agencia, solo reconoce tener este tipo de productos el 13% de los declarantes del impuesto, algo completamente inverosimil teniendo en cuenta que en la partida del impuesto hay que rendir cuentas acerca de la cantidad de vehículos que se poseen, entre otros bienes. "Puede ser que sean muy pocos los declarantes que tengan un Rolex, pero es po-

co creíble que solo el 13% de ellos tenga coche", resume.

En 2022, algo más de 230.000 personas tuvieron que declarar en este tributo por su patrimonio. Sin embargo, únicamente 30.327 contribuyentes lo hicieron por los bienes suntuarios. De ellos, 1.273 dijeron tener arte y antigüedades (con un valor medio de 769.829 euros) y otros 29.615 afirmaron poseer vehículos, joyas, yates o pieles, en este caso por 39.203 euros, "una cifra que además es muy pequeña".

El porqué de estas cifras, continúa Mollinedo, se encuentra en la utilización de vehículos empresariales o sociedades patrimoniales en las que las grandes fortunas inscriben todos estos bienes. Como el impuesto de patrimonio lo pagan las personas físicas y no las jurídicas, toda la riqueza que se inscribe en las segundas pasa desapercibida a ojos de Hacienda. "En nuestra opinión esto es elusión. Una vez que se investigue, habrá que ver si es fraudulenta", añade.

#### Más control

Por eso, coincide De la Torre, el punto clave pasa por mejorar el control tributario, "porque en España hay más ricos que los que declaran el impuesto de patrimonio v también hav mucho bien suntuario a nombre de las empresas para tributar menos". Para De la Torre, aumentar el control es importante, aunque no afloren miles de millones de euros. Para Mollinedo, mayor comprobación, sumada a figuras fiscales que graven hechos imponibles asociados al lujo, sí puede redundar en ingresos adicionales.

El lujo en España se reparte de forma muy desigual. De los 2.141 millones de euros declarados por los ricos de todo el Estado —a excepción de País Vasco y Navarra por contar con sistemas fiscales propios - unos 967 millones (el 45%) se situaron en la Comunidad de Madrid, donde residen los patrimonios más altos de todo el país. A mucha distancia le siguieron Cataluña y Galicia, con un peso del 19% y el 13%, respectivamente, mientras que en el lado opuesto se quedaron La Rioja, Extremadura o Castilla-La Mancha, con un peso testimonial en la estadística.

Por nivel de riqueza, los datos muestran que quienes reconocen tener este tipo de bienes se sitúan mayoritariamente en la parte alta de la tabla. La Agencia Tributaria, en un ejercicio estadístico, divide a los contribuyentes del gravamen en 10 partes iguales para entender el comportamiento en los diferentes tramos de patrimonio. Es así como se puede ver que el 10% más acaudalado de todas las fortunas posee 1.585 millones de euros (casi el 70% del total) en bienes de lujo. Otra curiosidad se encuentra en el sexo de los ricos. El 62% de ellos son hombres, mientras que las mujeres son minoría.



El busque cisterna NG Asya Energy en el puerto de Limasol, en Chipre, el 29 de junio. DANIL SHAMKIN (GETTY)

## Las importaciones de gas ruso en España se duplicaron en agosto

El combustible del país euroasiático cubrió el 23,6% del consumo total en el mes

#### IGNACIO FARIZA Madrid

Menos importaciones de gas en general, pero mucho más gas ruso. Las llegadas de gas natural licuado (GNL, el que viaja congelado en barco) procedentes del gigante euroasiático, un apestado internacional desde el inicio de la invasión de Ucrania, prácticamente se duplicaron en agosto. Hasta el punto de cubrir ya casi la cuarta parte de la demanda nacional. A escala europea, la tendencia apunta en la misma dirección: las llegadas de gas ruso por tubo han caído con fuerza tras la voladura del gasoducto Nord Stream y el rechazo generalizado a Moscú, pero las importaciones por vía marítima siguen imparables.

A España llegaron 6.367 gigavatios hora (GWh) de gas licuado ruso en agosto, un 91,7% más que en un año antes, de acuerdo con el último boletín estadístico de Enagás. El combustible procedente de aquel país cubrió, así, el 23,6% del consumo total español ese mes. Una cifra ligeramente más baja que la registrada en julio, cuando se superó el 27%, pero muy superior al escaso 10% de agosto de 2023.

Tanto el mes pasado como en el acumulado de lo que va de año, Rusia fue el segundo punto de origen del gas que entra en España, solo por detrás de Argelia. Y el primero en el caso concreto del GNL, muy por delante de potencias gasistas como Estados Unidos, Nigeria, Australia o Qatar.

Aunque en España la tendencia es particularmente acusada, no es ni mucho menos única en Europa: en el primer semestre, las llegadas de GNL ruso al Viejo Continente crecieron un 11%. En Francia se duplicaron con creces, según las cifras que publicó ayer el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés).

Tanto España como Francia y Bélgica son destinos naturales del GNL ruso por una cuestión puramente logística: cuentan con la mayor capacidad de regasificación del continente, a años luz de Alemania (que llegó a la guerra sin una sola planta de recepción y transformación de gas licuado) y de Italia, otro gran consumidor de gas que en los últimos años se ha echado en brazos de Argelia para reducir su supeditación de Rusia.

Una parte del combustible que llega a estos países acaba siendo posteriormente reexportado a otros vecinos a través de la cada vez más mallada red gasista europea. En el caso español se suma, además, la habitual infrautilización de sus regasificadoras: en la primera mitad del año, la del puerto de Barcelona trabajó al 11% de su capacidad máxima, las de Sagunto y Cartagena rondaron el 21% y la de Huelva, el 27%, de acuerdo con el IEEFA. También el llenazo de sus depósitos subterráneos de gas, que en agosto alcanzaron el 100% de su capacidad, lo que reduce la necesidad de acopio. "La Comisión Europea debería repensar la política comercial de las importaciones de GNL desde Rusia, ya que es

Moscú es el segundo proveedor español, solo por detrás de Argelia

A diferencia del petróleo, la UE sigue sin prohibir sus compras competencia exclusiva de Bruselas", urge Pedro Cantuel, analista de Ignis. "Limitarlas y dar mecanismos a los importadores para no incurrir en penalizaciones por los contratos vigentes debería ser una prioridad".

Aunque es muy dificil diferenciar entre unas llegadas y otras, el gas licuado ruso entra en España por dos vías. La principal es el contrato de Naturgy con Yamal LNG, firmado en 2018 y con una duración prevista de dos décadas, que contempla la entrega de alrededor 3,5 millardos de metros cúbicos (bcm) al año. La segunda, menor aunque también muy importante, es la de los traders privados: empresas que compran barcos en alta mar para su posterior descarga en una planta de regasificación. Desde el inicio de la guerra, el gas ruso adquirido por esa vía es notablemente más barato que el procedente de otros países.

A diferencia del petróleo y el carbón ruso (y sus derivados), sobre los que pesa una prohibición europea desde junio de 2022, el gas procedente de aquel país sigue sin ser objeto de sanciones comunitarias. En parte, porque es su flanco más débil, en el que la dependencia de Moscú era mucho mayor hace tres años.

La demanda europea de gas cayó en agosto hasta su menor nivel en al menos un siglo, según las cifras de la Universidad de Columbia. A diferencia de en la fase más cruda de la crisis, cuando el principal vector de caída era la industria, ahora son las energías renovables las que han tomado el testigo, al reducir la quema de gas en la generación de electricidad. "Es clave apostar por la reducción de la demanda residencial de gas, dando apoyo a las familias para la sustitución por electricidad", apremia Cantuel. "Los hogares alemanes consumen el 10% del gas europeo en invierno; es imprescindible que esto último se aplique sin demora".

## El 80% de los que pueden cobrar el bono social eléctrico no lo hacen

Los hogares más vulnerables se benefician menos que las familias numerosas con renta media-alta

#### I. F. Madrid

Una buena herramienta, pero mucho menos efectiva de lo deseable: casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no lo recibe. Una tasa de cobertura que, aunque ha crecido en los tres últimos años, es particularmente pequeña en los hogares de renta baja (los más necesitados, donde ronda el 20%) y sube con fuerza en el caso de las familias numerosas, algunas de ellas de renta media o media-alta. Así se desprende de un monográfico publicado ayer por EsadeEcPol y la ONG Oxfam Intermón, según el cual cerca de la mitad (el 45,5%) de las unidades familiares con tres o más hijos recibieron este descuento en su recibo, con una prevalencia superior en las

de recibir el bono social eléctrico: sube un 27% las opciones de acogerse exitosamente a él. Pertenecer al colectivo de renta baja, en cambio, solo las eleva en un magro 4%. En sentido contrario, ser de origen extranjero -un factor que aumenta la incidencia de la pobreza energética-reduce la probabilidad de lograrlo: las familias con al menos un miembro nacido fuera de España tienen un 12% menos de opciones de recibirlo. También los hogares monoparentales tienen una tasa de cobertura menor (tres puntos porcentuales menos), a pesar de que tanto el bono social eléctrico como la evidencia empírica reconocen su mayor vulnerabilidad.

El régimen de tenencia de la vivienda y el lugar de residencia incide, igualmente, en la probabilidad de acogerse a este descuento. Pese a la "significativa" correlación entre vivir en propiedad y los ingresos —a más altos, más probable es residir en una vivienda adquirida y no de alquiler—, la tasa de cobertura es casi nueve puntos menor en quienes viven de alquiler (17,4% frente a 26%).

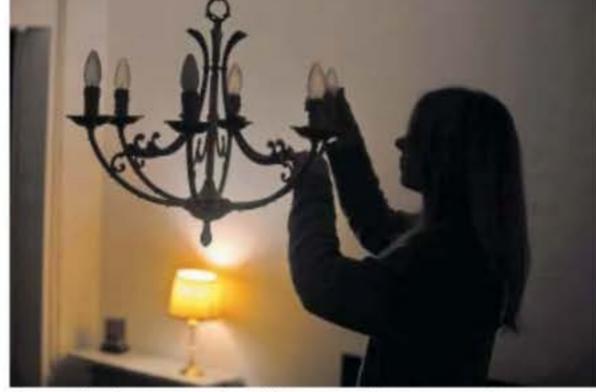

Una mujer desenrosca bombillas para ahorrar energía. v. SAINZ

de ingresos medios o altas que en las que menos ganan.

"Una buena parte de los que sí se benefician de él no son familias vulnerables", se lee en el informe, y que pide una reforma de esta herramienta con tres pilares: que se centre más en las familias vulnerables, que el peso de la solicitud se traslade más a la Administración que al perceptor potencial y que se armonice de forma "efectiva" con otras ayudas públicas. Según sus cifras, la tercera parte de los perceptores no son de renta baja. "De hecho, entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono frente al 40% de los de ingreso bajo", apuntan.

Ser familia numerosa tiene, según el estudio, el mayor efecto positivo sobre la probabilidad

Tal como está diseñado desde 2017, para recibir el bono social un hogar tiene que tener una renta máxima de 8.106 euros, ser familia numerosa o estar formado por jubilados que reciban la pensión mínima y que no reciban ingresos adicionales de más de 500 euros anuales. La potencia contratada no puede superar los 10 kilovatios (KW), mucho más de lo necesario en el hogar promedio, y estar en el mercado regulado, en el que el precio de la luz varía hora tras hora y en el que el margen de ganancia de las eléctricas está fijado por ley. En abril de 2023, este descuento - fluctúa entre el 25% y el 40%, aunque puede alcanzar el 100% en el caso de riesgo de exclusión social-la recibían un total de 1,45 millones de unidades familiares.

## El Banco Central Europeo prepara su segundo recorte de tipos de interés del año

Los buenos datos allanan el camino a Lagarde y ponen el foco en la velocidad de las rebajas

#### ÁLVARO SÁNCHEZ Madrid

William M. Martin, patrón de la Fed durante 20 años, decía que los banqueros centrales son esos tipos que se llevan el ponche justo cuando la fiesta se está animando. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene hoy ante sí una tarea de apariencia más grata: traer otra jarra de vuelta para que la velada no se acabe. O lo que es lo mismo, bajar de nuevo los tipos de interés para que la economía europea tome oxígeno aprovechando la tregua de la inflación.

Si no hay sorpresas de última hora, el BCE reducirá los tipos en 25 puntos básicos, en su segundo recorte del año tras el de junio. Vuelve así a una senda de suavización de la política monetaria después de la pausa de julio, que debía servir para comprobar que no había una regresión de la inflación al alza. Las nuevas estadísticas muestran que nada se ha roto. Al contrario: los salarios se ralentizaron con más fuerza de lo esperado —subieron un 3,55% en el segundo trimestre, frente al 4,74% de los tres primeros meses—, y la inflación pasó del 2,8% al 2.2%. Solo la inflación de servicios -del 4,2% en agosto, frente al 4% de julio—, sigue siendo fuente de malas noticias.

Para Lorenzo Codogno, exsecretario del Tesoro italiano, esa riada de datos positivos no debe empujar a Fráncfort a ir más rápido en la desescalada. "El BCE



Christine Lagarde, en el Palacio del Elíseo, en París, el 26 de julio. JEAN CATUFFE (GETTY)

no necesita entrar en pánico ni señalar ningún cambio sustancial en su postura. Hay que actuar con cautela y no precipitarse a una aceleración arriesgada. Mi escenario base sigue siendo un recorte de 25 puntos básicos tanto el 12 septiembre como el 12 de diciembre", apunta. A más largo plazo, predice un único recorte de 25 puntos básicos por trimestre.

El temor de Codogno a una relajación demasiado rápida viene justificado por los últimos cambios en el sentimiento del mercado, cada vez más proclive a los recortes, como explica Michael Krautzberger, CIO Global de Renta Fija de Allianz Global Investors. "Hasta hace poco, el consenso del mercado apuntaba a que el siguiente recorte tras 
el de septiembre se produciría 
en diciembre [lo que supondría 
que el BCE se quedaría de brazos 
cruzados en la reunión de octubre]. Sin embargo, con el debilitamiento del mercado laboral en 
EE UU, y la creciente especulación sobre un posible recorte de 
50 puntos básicos por parte de 
la Reserva Federal, no se puede 
descartar un movimiento en octubre", afirma.

Los mercados de futuros respaldan esa visión: descuentan tres rebajas hasta final de año. E indicadores como el euríbor, que El contexto alienta el debate sobre si se deben bajar de nuevo en octubre

Los mercados de futuros descuentan tres rebajas hasta final de 2024 suelen acompañar las subidas y bajadas de tipos del BCE, ya han dado señales de que confían en que el BCE seguirá recortando el precio del dinero con fuerza: este lunes rompió la barrera psicológica del 3% en tasa diaria -ayer marcó el 2,96%-, algo que no sucedía desde hace casi dos años, abaratando las cuotas de los hipotecados a tipo variable y facilitando el acceso a financiación de quienes busquen contratar ahora un préstamo. El efecto también se ha notado en las letras del Tesoro, cuva rentabilidad se ha reducido en las últimas subastas de deuda, ya por debajo del 3% a 12 meses.

Los grandes bancos centrales se miran de reojo, porque lo que hace uno tiene cierto impacto en el territorio del otro, al alterar el mercado de divisas. El euro, al fortalecerse frente al dólar — se cambia a 1,10 billetes verdes—, se ha movido en el último año en una dirección que apoya la reducción de la inflación.

Como recuerdan desde ING, el ciclo de recortes tiene algo de atípico, porque en el pasado siempre habían sido desencadenados por recesiones o crisis. Pero eso no implica ni mucho menos que se pueda dar por descontado un periodo de bonanza. "Europa no está en recesión, pero sí en un entorno de bajo crecimiento. Y, dadas las debilidades en otros lugares, es difícil ver cómo Europa podrá recuperarse en los próximos meses. Aquí también debemos prepararnos para un aterrizaje suave... y no hemos volado tan alto como EE UU", señala Carsten Brzeski, jefe de Macro de ING.

En ese escenario, todavía incierto, Goldman Sachs también vaticina rebajas en septiembre y diciembre. Aunque dada la debilidad de la actividad y la moderación de los salarios, estima que el banco pisará el acelerador el año que viene: ahora pronostica recortes consecutivos de 25 puntos básicos en 2025 hasta llegar al 2% en julio, mientras que antes preveía solo un movimiento por trimestre hasta alcanzar el 2,25% en diciembre.

### El BCE lleva a cabo un ajuste técnico para adaptarse a las condiciones de mercado

El banco prioriza el dato de la facilidad de depósito y cambia las otras dos referencias

#### A. S. Madrid

El BCE aplicará a partir de esta reunión un ajuste en dos de los tres tipos de interés que fija cada seis semanas como parte de su labor para mantener la estabilidad de precios en la zona del euro. Eso se traducirá en que hoy restará automáticamente 35 puntos básicos del MRO (las operaciones principales de financiación), y otros 35 puntos básicos del tipo de interés de la facilidad marginal de crédito, que es el tipo al que los bancos pueden obtener financiación a un día del BCE.

Eso quiere decir que el MRO se situará, una vez se consume el cambio, en el 3,90%, desde el 4,25% actual, a lo que se añadirá la bajada de tipos que previsiblemente realizará el BCE, de 25

puntos básicos, con lo que se colocará en el 3,65% de una tacada. A ojos del mercado, sin embargo, eso no implica que el BCE haya reducido los tipos en 60 puntos básicos. La modificación, anunciada en marzo, pero efectiva desde el jueves, no afectará a la facilidad de depósito, el tipo de interés que para el BCE ha pasado a ser la principal referencia. La facilidad de depósito es la que determina el interés que las entidades reciben, o pagan en caso de ser negativa, por sus depósitos a un día en el BCE, y ahora está en el 3,75%.

Ese será el dato que desde ahora tomará como referencia EL PAÍS y Cinco Días para informar sobre las subidas y bajadas de tipos de interés. El anterior, el citado MRO, ha perdido relevancia con los años debido a que el acceso ilimitado a la liquidez del banco central por parte de los bancos provocó que hubiera más dinero en el sistema del necesario, lo que llevó a las entidades financieras a usar cada vez más la facilidad de depósito.

El objetivo del banco con esta decisión es reducir la volatilidad en los mercados de dinero y dar más estabilidad a medida que el exceso de liquidez que ha estado presente tantos años se va

El objetivo es reducir la volatilidad en los mercados del dinero

Una vez se consume el cambio, el MRO se situará en el 3,90% desde el 4,25% actual retirando, así como "guiar los tipos de interés del mercado monetario a corto plazo hacia niveles estrechamente acordes con las decisiones de política monetaria del Consejo de Gobierno", informa el Eurobanco. El nuevo marco de trabajo fue aprobado en marzo en un Consejo de Gobierno celebrado de forma telemática.

Se trata de una cuestión sumamente técnica, pero de primer orden para el BCE, puesto que de ella depende la transmisión de la política monetaria. La elevada liquidez en los mercados en un entorno de tipos elevados implica un doble problema: por un lado, va en contra de la política restrictiva que persigue y, dos, implica que tenga que remunerar a un alto porcentaje ese exceso de liquidez que las entidades financieras están depositando en el BCE.

## Sánchez aboga por "reconsiderar" los aranceles al coche eléctrico chino

El presidente defiende en el país asiático los intereses del sector porcino, castigado preventivamente por Pekín

#### CARLOS E. CUÉ Kunshan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugirió ayer que la Unión Europea y la Comisión reconsideren su postura sobre los aranceles al coche eléctrico chino, mientras Pekín espera a conocer la votación que tendrá lugar a finales de octubre en Bruselas para oficializar definitivamente esas nuevas tarifas. Sánchez cree que con su posición, explicada a las autoridades chinas, en especial en su reunión clave con el presidente, Xi Jinping, ha logrado alejar la reacción agresiva de Pekín, que amenaza con poner aranceles a la carne de cerdo española como respuesta a las trabas a sus coches eléctricos. El presidente del Gobierno ha ido muy lejos y ha llegado a decir que España se está replanteando su posición sobre este asunto -votó en junio a favor de los aranceles a los coches chinos- y todos los socios europeos deberían hacerlo. "Todos los miembros de la UE y la Comisión tenemos que reconsiderar nuestra posición. No necesitamos otra guerra comercial. Tenemos que buscar un acuerdo entre la Comisión Europea y China en el marco de la OMC [Organización Mundial del Comercio]. Todos estamos reconsiderando nuestra posición", sentenció Sánchez.

Sánchez también mostró su malestar por la amenaza china de represalias sobre el cerdo español. "En cuanto al sector porcino, hemos manifestado nuestra sorpresa a las autoridades chinas porque se haya involucrado potenciales acciones a un sector que nada tiene que ver con la automoción. El Gobierno chino es muy consciente del valor del sector porcino español. La negociación continua abierta. El sector porcino puede estar tranquilo de que estamos defendiendo sus intereses", insistió.

El presidente, ante una pregunta de la televisión oficial china en español, quiso agradar a sus anfitriones y se colocó claramente a favor de los coches eléctricos chinos, cuya entrada la UE quiere frenar en una iniciativa que hasta ahora contaba con el apoyo de España. La periodista china le preguntó si había probado algún coche eléctrico de este país, y Sánchez contestó: "He tenido ocasión de conducir un vehiculo electrico chino y es de matrícula de honor. Las marcas europeas tenemos que aprender de las chinas. Al igual que le he comentado al presidente Xi en privado, España quiere jugar un rol positivo de tender puentes. No nos convienen las guerras comerciales. Estoy convencido de que entre todos vamos a alcanzar una solución de consenso. Agradezco la actitud constructiva de las autoridades chinas".

Tras el revuelo que han causado estas declaraciones de Sánchez, realizadas en inglés en la



Sánchez visitaba ayer el clúster industrial y tecnológico de Kunshan, en una foto de La Moncloa. B. P. DE LA B.

"No necesitamos otra guerra comercial", afirma el español durante la visita

Xi Jinping reclama un "entorno empresarial justo, equitativo y seguro"

rueda de prensa del balance del viaje a China, fuentes del entorno del presidente explican que lo que está planteando el presidente es lo que ha venido explicando durante toda la visita, esto es que hay que buscar un acuerdo para evitar una guerra comercial que perjudicaría a todos pero especialmente al sector porcino español, que tiene en China a su principal cliente y exporta a este país carne por valor de casi 1.300 millones de euros anuales, un quinto de la producción española. España por sí sola no tiene capacidad para cambiar la decisión de la Comisión Europea, que parece convencida de poner los aranceles al coche electrico chino, pero estas declaraciones de Sánchez en China sí suponen un desmarque y una llamada a la negociación. Alemania, con muchos intereses en China, ya votó en junio en contra de estos aranceles, mientras Francia los apoya.

Este mensaje de Sánchez sobre el replanteamiento, además de la posibilidad de que España cambie el voto y pase a una abstención cuando se decidan definitivamente los aranceles, podría implicar que el sector porcino se salve de las represalias. En cualquier caso, quedan varias semanas para que la UE negocie con China y encuentre un acuerdo, por ejemplo, sobre unos precios mínimos de los coches para evitar los aranceles.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, abogó durante la visita de los mandatarios españoles por el "libre comercio" y pidió a España que propicie "un entorno empresarial justo, equitativo, seguro y no discriminatorio para que las empresas chinas inviertan y hagan negocios en el país". Asimismo, manifestó a Sánchez su esperanza de que España desempeñe "un papel constructivo" en las relaciones entre China y la UE para "lograr un progreso constante en el desarrollo de las relaciones en una dirección de independencia, apoyo mutuo y beneficios compartidos". "Tenemos que abogar por el multilateralismo y el libre comercio", destacó Xi en la reunión.

## Ayuso amplía las rebajas fiscales con un impacto de 180 millones

JUAN JOSÉ MATEO Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto anunciar hoy, en la primera jornada del debate del estado de la región, una serie de rebajas fiscales que tendrán un impacto de 180 millones, según los cálculos del Ejecutivo. Tras explicitar la presidenta en febrero que los márgenes para los recortes impositivos "se van complicando", y confirmar en julio la consejera del ramo, Rocío Albert, que cada vez hay "menos margen", el Gobierno autonómico da un nuevo paso en esta política bandera del PP, que ha renunciado a ingresar

vía reducción de impuestos más de 65.000 millones de euros desde 2004. Los estrategas conservadores, sin embargo, aseguran que aun así se ha aumentado la recaudación, pues esas decisiones han espoleado la actividad económica a medio y largo plazo, una tesis que bebe de la polémica teoría de la curva de Laffer. Por ello la presidenta de Madrid tiene previsto anunciar este jueves que se ampliarán las bonificaciones en los impuestos de Sucesiones y Donaciones (con un impacto de 130 millones que beneficiará a 13.000 contribuyentes) y se aumentará de 35 a 40 años la edad máxima para aplicarse la deducción destinada al alquiler de vivienda ha-

bitual (50 millones y 45.000 ciudadanos).

La primera jornada del Debate del Estado de Región empezará a las 12.00 con la intervención, sin límite de tiempo, de la presidenta. Una vez finalizada, la sesión se suspenderá hasta mañana. Esa segunda jornada comenzará a las 10.00 con el turno de intervenciones de los portavoces de los Grupos Parlamentarios, comenzando por los grupos de la oposición de mayor a menor representación en la Cámara y por un tiempo máximo de 30 minutos.

Durante la primera jornada, Díaz Ayuso anunciará que en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elevará ya desde este próximo año al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, que actualmente se encuentra en el 25%. De esta manera, la Comunidad de Madrid será la primera región que introduce esta medida en ambas modalidades del impuesto para este grado de parentesco.

Además, se establecerá una bonificación del 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros. También se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes. El Gobierno regional estima que estas nuevas rebajas fiscales en este impuesto tendrán un impacto de casi 130 millones de euros anuales y beneficiarán alrededor de 13.000 madrileños.

Además, en materia de vivienda, Díaz Ayuso tiene previsto anunciar que se amplía desde este año el ámbito de aplicación de una deducción vinculada al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, se elevará la edad máxima para poder aplicarse la destinada al alquiler de vivienda habitual de hasta 1.234 euros, pasando de los 35 a los 40 años. Se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, lo que se valora en 50 millones anuales.

#### Las regiones ricas, más aliviadas por las ayudas contra la inflación

#### DENISSE LÓPEZ Madrid

Las medidas adoptadas por el Gobierno entre 2022 y 2023 para paliar los efectos de la crisis inflacionaria han beneficiado más a unas comunidades que a otras. En estos años, aunque las políticas se han aplicado de manera uniforme en todas las autonomías, su impacto en el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha sido desigual, favoreciendo más a Madrid y Cataluña, dos de los territorios más ricos.

El primero posee el nivel de renta por hogar más alto en todo el país, mientras que el segundo también supera con creces la media nacional. Sin embargo, registran la inflación acumulada más baja del país entre junio de 2019 y junio de 2024 -- un 17,1% y 18,1%, respectivamente-, según un informe publicado la semana pasada por el Banco de España sobre la heterogeneidad regional en la evolución reciente de la inflación en España.

El impacto real de las ayudas desplegadas por el Ejecutivo en plena crisis de precios ha sido dispar, tanto por las diferencias en el peso de los servicios en las cestas de consumo regionales, como por la intensidad con la que se han aplicado los descuentos en cada comunidad. Aunque siempre ha habido un diferencial, este se amplió entre 2019 y 2023, es decir, con la pandemia y el descontrol de la inflación. De acuerdo con los datos del organismo, la brecha "alcanzó el máximo valor desde mediados de los años ochenta en junio de 2022 (4,2 puntos porcentuales), coincidiendo con el pico máximo de inflación general en nuestro país".

En este vaivén de precios, Madrid ha sido la menos golpeada. Hasta junio, el índice de precios se situaba casi dos puntos por debajo de la media nacional, que es de un 18,9% en el acumulado de los últimos seis años. Además, ha sido el territorio donde menos se han encarecido los servicios y la energía. Cataluña, por su parte, también tiene tasas por debajo del promedio en estos dos grupos y en alimentos.

En el extremo opuesto está Castilla-La Mancha, una de las comunidades con la renta por hogar más baja junto a Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia.

## Inditex sube un 4% en Bolsa pese a crecer menos de lo esperado en el primer semestre

Las ventas aumentan un 7,2%, hasta los 18.065 millones, aunque se contaba con llegar al 8%

#### JAVIER GARCÍA ROPERO Madrid

Inditex cerró el primer semestre de su año fiscal 2024 con nuevas cifras récord de ventas y beneficios, pero con crecimientos por debajo de lo esperado en ambas variables. La compañía gallega culminó el periodo semestral con un alza de sus ingresos del 7,2% hasta los 18.065 millones de euros, el menor incremento para un arranque de año de los últimos cuatro, después de que el segundo trimestre siguiese la misma estela del primero, con un alza similar del 7,2%.

Las previsiones del mercado hablaban de un crecimiento de las ventas del 8% para el conjunto del semestre, hasta los 18.182 millones de euros, con un alza que superaba 8,4% en el segundo trimestre. Las mismas también apuntaban a una mejora del beneficio neto del 11%, que finalmente se ha quedado en un 10,1%, hasta 2.768 millones, por lo que, en ambos apartados, Inditex se ha quedado corta respecto a las expectativas de los inversores, algo que no le pasa factura, ya que inicia la sesión bursátil con crecimientos del orden del 3%.

La compañía habla de un "fuerte desempeño operativo" y de una evolución de ventas "muy satisfactoria tanto en tienda como online", con incrementos en todos sus formatos, pero no así en sus mercados, ya que el semestre arroja un retroceso en las ventas en el mercado asiático. Esta detalla que, a tipo de cambio constante, la evolución de las mismas superaría el 10,2%, lo que habla de un impacto cambiario de prácticamente el 3%, mayor de lo proyectado por la compañía para el conjunto del ejercicio. De hecho, esta ha elevado esa estimación, y ahora prevé un impacto de ese mismo 3% para todo el año, frente al 2% inicial.

El margen bruto, variable que mide la rentabilidad de cada prenda que se vende y que es observada con atención por el mercado, mejora en el semestre un 7,5% hasta 10.541 millones, lo que equivale al 58,3% de las ventas para el conjunto del periodo, frente al 58,2% de un año antes. En lo que respecta al segundo trimestre, el porcentaje es del 56,4%, 1,5 puntos porcentuales mejor que en los mismos tres meses de 2023. Esa resistencia de los márgenes suele ser premiada por los inversores.

En otros apartados de rentabilidad, Inditex cosechó un ebit-



La presidenta de Inditex, Marta Ortega, en la junta de accionistas de julio, en Arteixo (A Coruña). C. (EFE)

## Apuesta por el mercado nacional

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, destaca el desempeño de la compañía en su mercado doméstico. A cierre del primer semestre, las ventas en España mejoraban más de un 9% hasta el entorno de los 2.655 millones de euros, siguiendo la tendencia del último ejercicio, donde el crecimiento llegó al 13%.

Algo que el consejero delegado vincula a la estrategia que, desde hace años, sigue el grupo de apostar por tiendas de gran formato, absorbiendo otras de menor tamaño. "Estamos muy contentos

del desempeño en España". señaló el ejecutivo. "Entre 2019 y 2023 hemos crecido un 20% en ingresos con un 27% menos de tiendas. Esa estrategia de optimización sigue en marcha", añadió. "Vamos a continuar ejecutando iniciativas para tener un crecimiento rentable en todas nuestras geografias", añadió García Maceiras ante los analistas. Entre ellas están las inversiones en el apartado logístico. Como anunció en marzo, Inditex va a invertir 1.800 millones entre 2024 y 2025 en nuevos almacenes, cantidad de la que más del 90% se ejecutará en España.

da de 5.040 millones, un 8,1% más, y el ebit (beneficio operativo) rozó un alza del 12%, hasta 3.541 millones. El beneficio antes de impuestos creció un 10,6%, llegando hasta 2.768 millones.

Lo que también sigue creciendo es la generación de fondos, que crece un 9% hasta 4.356 millones, y la posición de caja, que roza los 11.000 millones.

"El diseño y la calidad de nuestra propuesta de moda y la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes son, junto a la eficiencia y la creciente sostenibilidad de nuestras operaciones, las claves de la solidez de estos resultados", valora el consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras. "Nuestro modelo totalmente integrado continúa generando oportunidades de crecimiento rentable en todos los conceptos, regiones y canales", añade.

El semestre está marcado por un desigual desempeño de las diferentes marcas que componen el ecosistema Inditex. El mayor impulso lo registran Bershka y Stradivarius, dirigidas ambas a públicos jóvenes, con un crecimiento en ambos casos del 16,7%, a gran distancia de las siguientes, Pull & Bear y Massimo Dutti, que mejoran un 7,9% y un 7,4%, respectivamente. Oysho, el formato más pequeño del grupo, lo hace en un 6,35%.

El buque insignia del grupo, Zara, junto a Zara Home, experimentó una mejora del 5,4% hasta 13.033 millones, representando el 72% de los ingresos.

Igualmente desigual es el desempeño por mercados. Según la información que proporciona Inditex, el segmento que engloba al mercado asiático y resto del mundo reduce sus ingresos más de un 3% en el semestre, y pasa de representar el 18,4% de las ventas al 16,6%. No son habituales las caídas de ingresos de Inditex en general, ni tampoco entre sus diferentes mercados. En América el grupo sí crece, pero a menor ritmo, apenas un 3,9% hasta rozar los 3.400 millones, representando el 18,8% de la facturación.

El mayor impulso lo genera en el continente europeo. En España, las ventas mejoran un 9,4% hasta 2.655 millones, ganando tres décimas en el peso total que representa para el grupo, el 14,7%. Europa sin España mejora casi un 12% superando los 9.000 millones y rozando el 50% del total.

Inditex concluye el periodo semestral con un total de 5.667 tiendas, 78 menos que un año antes y 31 por debajo de las que tenía a cierre del primer trimestre.



Un avión de TAP se aproximaba al aeropuerto de Lisboa en febrero de 2023. ARMANDO FRANCA (AP/LAPRESSE)

## Una inspección aprecia posibles delitos en la privatización de la aerolínea portuguesa TAP en 2015

El informe de Hacienda revela que la empresa se capitalizó con fondos de Airbus tras comprometerse a comprar 53 aviones

#### TEREIXA CONSTENLA Lisboa

El informe de la Inspección General de Hacienda sobre la privatización de la aerolínea TAP en 2015 no podía haber salido a la luz en peor momento para el actual Gobierno de Portugal, que prepara a marchas forzadas una nueva venta de la compañía, cuyo 95% fue recomprado por el Estado en 2021 para evitar su quiebra tras la pandemia. Después de inyectar 3.200 millones de euros de ayudas públicas para salvarla y un plan de reestructuración supervisado por Bruselas, la aerolínea parece haber superado la crisis y ha comenzado a dar beneficios. Es un bocado apetitoso para grupos como IAG, Air France-KLM o Lufthansa, cuyo presidente, Carsten Spohr, estuvo el día 2 en Lisboa para reunirse con los ministros de Finanzas e Infraestructuras. Lufthansa, según el Corriere della Sera, está dispuesta a pagar entre 180 y 200 millones por el 19,9% de TAP.

El mismo día que Lufthansa mostraba sus cartas a los ministros portugueses salió a la luz la investigación de los inspectores de Hacienda sobre la venta de la compañía aprobada en 2015 por

el actual, el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

Lo que desvela el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es una sucesión de anomalías en la venta y gestión de la compañía, que fue adquirida por Atlantic Gateway, un consorcio formado por DGN Corporation y HPGB, sociedades de los empresarios David Neeleman y Humberto Pedrosa, para comprar el 61% de TAP. La Fiscalía tiene en marcha desde 2023 una investigación sobre la privatización, a la que ahora se incorpora el informe de Hacienda.

El informe sostiene que los nuevos propietarios idearon un esquema para comprar sin gastar. El 12 de junio de 2015 el Gobierno anunció que había elegido Atlantic Gateway para privatizar TAP, que arrastraba una deuda de 647 millones. Cuatro días después se firmó un memorando de entendimiento entre DGN, que pertenece a David Neeleman, y Airbus para comprar 53 aviones. El 19 de junio se constituyó Atlantic Gateway (51% bajo control del portugués

Lufthansa está dispuesta a pagar hasta 200 millones por el 19,9%

Los inspectores han desvelado anomalías en la venta y gestión de la compañía

un Gobierno del mismo color que Pedrosa y 49% del brasileño Neeleman). El 12 de noviembre se firmó el contrato de privatización. El Gobierno anunció que Atlantic Gateway, que aporta 10 millones iniciales, inyectaría 338 millones en los siguientes siete meses.

Ese mismo día, Airbus firmó la venta a DGN de 53 aviones. En paralelo, Airbus concedió a DGN un préstamo de 202 millones. Al día siguiente, DGN transfirió a Atlantic Gateway y TAP los contratos de compraventa de las aeronaves, así como los fondos de Airbus. En el contrato se añadió una nueva cláusula: se compromete a pagar una penalización de 202 millones a Airbus en el caso de cancelar la compra de las 53. Los inspectores concluyen que las aportaciones de los accionistas proceden "de un tercero con intereses directos", lo que podría desembocar en la nulidad de los contratos.

Los inspectores detectaron, además, que las remuneraciones y bonificaciones pagadas entre 2015 y 2020 a Neeleman Pedrosa y su hijo David, se realizaron a través de un contrato de prestación de servicios de planeamiento, estrategia y apoyo a la reestructuración de la deuda entre TAP y Atlantic Gateway para evitar pagar impuestos.

El informe de Hacienda concluye a su vez que no se ha demostrado "la racionalidad económica de la decisión de la administración de TAP" de invertir en empresas del sector aeronáutico en Brasil, ni tampoco el rechazo a compartir los riesgos con otros socios.

### Pallete descarta una "revolución" en el consejo de Telefónica

#### RAMÓN MUÑOZ Madrid

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, manifestó ayer que no prevé una "revolución" en el consejo de administración de Telefónica tras los últimos movimientos accionariales, con la entrada de la SEPI y STC, y ante el vencimiento del mandato para alguno de los miembros del máximo órgano de gobierno. "Una de las grandes fortalezas de Telefónica es la gente que tiene, y no creo necesaria una revolución", indicó tras pronunciar una conferencia en el Club Siglo XXI.

Sobre las intenciones de Saudi Telecom Company (STC), el presidente precisó que no había ninguna novedad y que el grupo de telecomunicaciones, propiedad del fondo soberano

PIF de Arabía Saudí no había "pedido nada nuevo". "STC no ha manifestado nada desde que el año pasado por estas fechas nos comunicó su participación. No somos conscientes de que hayan registrado la autorización del Gobierno", señaló. STC está pendiente de la autorización del Gobierno para ejecutar el 5% de las acciones que tiene aparcadas desde hace un año en derivados financieros, tras adquirir un 4,9% directamente en acciones en septiembre de 2023.

De cara a la próxima remodelación, la SEPI podría solicitar un segundo consejero y STC instar a que se le diera representación en el mismo (con uno o dos sillones). Asimismo, CriteriaCaixa estaría en disposición de ampliar de uno a dos miembros su presencia tras ampliar su participación hasta el 9,9%.

#### Las Bolsas

| $\uparrow$              | $\uparrow$       | $\downarrow$ | $\uparrow$ | $\uparrow$   | $\downarrow$ |
|-------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| IBEX 35                 | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100     | DAX        | DOW<br>JONES | NIKKEI       |
| +0,67%<br>VAR EN EL DÍA | +0,35%           | -0,15%       | +0,35%     | +0,31%       | -1,49%       |
| 11.278,90<br>INDICE     | 4.763,58         | 8.193,94     | 18.330,27  | 40.861,71    | 35.619,77    |
| +11,65%<br>EN EL AÑO    | +5,35%           | +5,96%       | +9,42%     | +8,42%       | +6,44%       |

#### Bolsa española / IBEX 35

| TITULO          | COTIZACION | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |        |  |
|-----------------|------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|--|
|                 | COTIZACION | EUROS            | *     | MÁX.   | MIN.   | ANTERIOR        | ACTUAL |  |
| ACCIONA         | 125,4      | -0,1             | -0,08 | 126,7  | 124,5  | -1,72           | -5,85  |  |
| ACCIONA ENERGÍA | 21,92      | 0,1              | 0,46  | 22,14  | 21,62  | -17,16          | -22,29 |  |
| ACERINOX        | 8,925      | -0,05            | -0,56 | 9,075  | 8,915  | -1,91           | -15,77 |  |
| ACS             | 40,42      | 0.1              | 0,25  | 40,66  | 40,28  | 22,7            | 0,4    |  |
| AENA            | 188        | 2.9              | 1,57  | 188,5  | 185    | 23.65           | 12,8   |  |
| AMADEUS         | 62,26      | -0.28            | -0,45 | 62,92  | 62,1   | 1,39            | -3,61  |  |
| ARCELORMITTAL   | 19,695     | -0.025           | -0,13 | 20,08  | 19,67  | -17,83          | -23,16 |  |
| BANCO SABADELL  | 1,8        | -0,006           | -0.33 | 1,832  | 1,781  | 70.06           | 62,26  |  |
| BANCO SANTANDER | 4,246      | -0,001           | -0,01 | 4,327  | 4,205  | 23,23           | 12,36  |  |
| BANKINTER       | 7,95       | 0.03             | 0,38  | 8,026  | 7,904  | 33,38           | 36,65  |  |
| BBVA            | 8,894      | -0,028           | -0,31 | 9,048  | 8,796  | 25,8            | 8,46   |  |
| CAIXABANK       | 5,334      | -0,054           | :-1   | 5,442  | 5,264  | 49.92           | 44,61  |  |
| CELLNEX TELECOM | 36,12      | 0,18             | 0,5   | 36,12  | 35.44  | 2.04            | 0,79   |  |
| COLONIAL        | 6,15       | 0,005            | 0,08  | 6,18   | 6,075  | 11,73           | -6,18  |  |
| ENAGÁS          | 13,97      | -0.05            | -0,36 | 14,1   | 13,97  | -13,22          | -8,16  |  |
| ENDESA          | 19,675     | -0,015           | -0,08 | 19,8   | 19,51  | 1,7             | 6,66   |  |
| FERROVIAL       | 37,42      | -0,38            | -1,01 | 37,8   | 37,14  | 27,02           | 14,48  |  |
| FLUIDRA         | 21,36      | -0.48            | -2,2  | 22,04  | 21.24  | 8,01            | 15,86  |  |
| GRIFOLS         | 9,808      | 0,58             | 6,29  | 9,834  | 9,25   | -29,77          | -40,29 |  |
| IAG             | 2,29       | 0,012            | 0,53  | 2,3    | 2,27   | 23,8            | 27,91  |  |
| IBERDROLA       | 13,36      | 0,02             | 0,15  | 13,405 | 13,27  | 23,46           | 12,38  |  |
| INDITEX         | 48,38      | 2,1              | 4,54  | 48,95  | 46,98  | 29,31           | 17,37  |  |
| INDRA SISTEMAS  | 16,5       | -0,17            | -1,02 | 16,76  | 16,38  | 21.41           | 19,07  |  |
| LOGISTA         | 27,7       | 0.02             | 0,07  | 27,96  | 27,62  | 8,98            | 13,07  |  |
| MAPFRE          | 2,24       | -0,004           | -0,18 | 2,256  | 2,23   | 14,31           | 15,49  |  |
| MERLIN PROP.    | 11,36      | -0.17            | -1,47 | 11,55  | 11,28  | 40.7            | 14,61  |  |
| NATURGY         | 23         | 0.06             | 0,26  | 23,12  | 22,82  | -14,53          | -15,04 |  |
| PUIG BRANDS     | 20         | -0.2             | -0,99 | 20.47  | 19,93  | -               | -      |  |
| REDEIA          | 17,44      | -0,13            | -0,74 | 17,58  | 17,4   | 15,36           | 17,84  |  |
| REPSOL          | 11,625     | 0.01             | 0,09  | 11,755 | 11,585 | -23,23          | -13,64 |  |
| ROVI            | 75,1       | -1,35            | -1,77 | 76,45  | 74,6   | 43,97           | 26,99  |  |
| SACYR           | 3,11       | 0.008            | 0,26  | 3,124  | 3,074  | 8.23            | -0,77  |  |
| SOLARIA         | 11,71      | 0,33             | 2,9   | 11.72  | 11.43  | -15,01          | -38,85 |  |
| TELEFÓNICA      | 4,211      | 0,033            | 0,79  | 4,211  | 4,168  | 6,04            | 18,22  |  |
| UNICAJA BANCO   | 1,149      | 0.002            | 0,17  | 1,185  | 1,141  | 12,45           | 28,88  |  |

32 SOCIEDAD EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Cultivos de lechuga cerca del condado de Suffolk (Inglaterra). GETTY

Un estudio británico señala los fenómenos climáticos extremos como causa de unas intoxicaciones alimentarias en 2022. España, entre los países vulnerables

## Lluvias intensas, lechugas contaminadas y 73 hospitalizados

ORIOL GÜELL Barcelona

Las alertas sanitarias saltaron en el Reino Unido a principios de septiembre de 2022. En solo 72 horas, entre los días 5 y 7 de ese mes, el laboratorio de referencia del país confirmó 73 casos de intoxicaciones alimentarias por el serotipo O157 de Escherichia coli productora de toxina Shiga, un patógeno de origen animal que requiere la hospitalización de cerca del 30% de los pacientes y es mortal en algunos niños. Como lo habitual en el país es que no haya más de una quincena de positivos mensuales y las muestras sospechosas seguían llegando a cientos, las autoridades británicas declararon el mismo día 7 la existencia de un brote nacional y crearon un grupo de trabajo, llamado equipo de gestión de incidentes (IMT, en sus siglas en inglés), con miembros de varias agencias de salud, seguridad alimentaria...

Las gestiones del IMT revelaron pronto que la causa del brote eran lechugas contaminadas por la bacteria. "Se llevaron a cabo investigaciones para determinar si los factores climáticos habían influido. Mediante nuevas técnicas y análisis, incluidos datos meteorológicos, información sobre el uso del suelo y las granjas de ovejas, pudimos comprender mejor los eventos que probablemente llevaron al brote", contesta por escrito a EL PAÍS un portavoz de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

El resultado de estos trabajos es un brillante artículo, publicado en el último número de la revista científica Eurosurveillance, que es la última evidencia del enorme impacto que los factores climáticos tienen sobre la salud pública y los retos que plantean los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Una idea clave es la de los "riesgos en cascada" asociados al cambio climático, es decir, cómo un episodio extremo de lluvias (o cualquier otro fenómeno) pone en marcha "una secuencia de eventos secundarios conectados causalmente" que acaban relacionándose con un grave problema de salud pública.

"Las investigaciones determinaron cómo una serie de fenómenos meteorológicos adversos en julio y agosto de 2022 probablemente provocaron la contaminación de los cultivos. Los periodos prolongados de clima extremadamente seco y las fuertes lluvias que siguieron posiblemente contribuyeron a la amplificación y propagación de las bacterias a través del medio ambiente, con agua estancada e inundaciones, lo que finalmente provocó la contaminación de los cultivos", explican desde la UKHSA.

Isidro Mirón, jefe del Distrito de Salud Pública de Torrijos (Toledo) y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, destaca el interés del artículo: "El cambio climático aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria e hídrica porque cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales y el aumento de temperaturas".

El artículo publicado destaca por la precisión con la que se describen los factores encadenados que llevaron al gran brote nacional. Pero los expertos apuntan a que, como fenómeno global que es el cambio climático, episodios similares pueden ocurrir en todos los países y que España es especialmente vulnerable a ellos por su posición geográfica. "Se ha sugerido que el excepcional aumento de casos por criptosporidiosis [infección intestinal] en España en 2023 puede ser debido a la potente dana que afectó a varias regiones en agosto y septiembre de ese año", resalta Mirón.

Uno de los episodios más importantes de este incremento se
produjo en la comarca aragonesa de Tarazona, donde más de
500 personas resultaron afectadas por el consumo de agua del
grifo contaminada por el protozoo del género Cryptosporidium,
otro patógeno de origen animal.
Las investigaciones revelaron que
la fuente más probable del brote
fueron explotaciones ganaderas

El brote de 'Escherichia coli' se extendió por el país en solo 72 horas

"Que el caso se deba al cambio climático es solo una hipótesis", opina un experto situadas aguas arriba del río Quiles en la provincia de Soria y que las fuertes lluvias habían arrastrado el agente causal de la enfermedad desde ellas hasta el cauce fluvial, contaminando los sistemas de agua potable al desbordarse.

Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), explica que la Escherichia coli "es la causa más frecuente de infección urinaria en cualquier mujer", entre muchas otras manifestaciones clínicas. "Lo especial de este clon, el O157, es que produce una toxina denominada Shiga que suele colonizar el sistema digestivo de ganado bovino y ovino y, si llega al ser humano, produce infecciones que pueden evolucionar a formas graves, especialmente el llamado síndrome urémico hemolítico (SUH) que cursa con complicaciones como la anemia hemolítica y daño renal agudo", añade Buzón.

#### Amplia distribución

Entre agosto y octubre de 2022, según el estudio, las autoridades sanitarias británicas confirmaron 259 casos vinculados al brote en casi todo el país debido a la amplia distribución comercial de las lechugas contaminadas. Los síntomas más comunes entre los afectados fueron diarrea (el 92%), dolor abdominal (87%) y sangre en las heces (65%). 75 personas necesitaron ser hospitalizadas.

Luis Buzón se muestra más cauto a la hora de vincular el gran brote con el cambio climático. "Es un clon que conocemos desde hace décadas. Es cierto que en este caso está relacionado con un episodio de lluvias torrenciales, pero que el caso se deba al cambio climático es más bien una hipótesis", opina. Isidro Mirón, por su parte, apunta que no le gusta "relacionar brotes concretos con el cambio climático", aunque insiste en que el "aumento del riesgo" de este tipo de problemas de salud pública relacionados con fenómenos climatológicos cada vez más frecuentes "es evidente".

En las conclusiones del artículo -del que el internista Neil Cunningham, de la UKHSA, es el primer firmante-, los autores admiten la dificultad de hacer frente a este tipo de brotes: "Los casos de contaminación de productos frescos suelen ser transitorios y los brotes suelen terminar antes de que puedan implementarse medidas de intervención. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que demuestran que los brotes vinculados a productos frescos y causados por la misma cepa de bacterias [...] pueden volver a ocurrir año tras año".

Por ello, siguen, "es importante resolver la causa raíz de dichos brotes, hacer recomendaciones e implementar medidas preventivas y de control". Para lograrlo, proponen "utilizar proactivamente los datos de monitoreo meteorológico en tiempo real para identificar granjas que experimenten eventos climáticos adversos que puedan amplificar el riesgo". SOCIEDAD 33



Cosecha de aguacates en una plantación orgánica de Vélez-Málaga. GETTY

## El cultivo del aguacate acentúa la sequía en Málaga y Granada

Un informe de Ecologistas en Acción señala el estrés hídrico y la proliferación de pozos ilegales que conlleva el riego de la planta

#### MIGUEL ÅNGEL MEDINA Madrid

La plantación del aguacate está creciendo sin parar desde hace 15 años en Málaga y Granada, espoleado por los altos precios que se pagan por el producto. Sin embargo, la sustitución de cultivos de secano -viñas, olivos y almendros- por esta planta tropical que requiere mucha agua tiene consecuencias: estrés hídrico, proliferación de pozos ilegales, peor gestión de las sequías y suelos degradados. Así lo denuncia un informe de Ecologistas en Acción presentado ayer, que calcula que alrededor del 40% de las hectáreas de regadío en la Axarquía malagueña son ilegales y denuncia que el cultivo se está extendiendo a otras zonas de la península de forma insostenible.

"El principal problema que genera es la sobreexplotación de las masas de agua tanto subterráneas como superficiales. También está muy relacionado con el saqueo del agua", critica Elena Alter, coordinadora del Área de Agroecología de la entidad. "Los efectos se notan, y mucho, en el embalse de La Viñuela, construido para abastecer a la zona, que el año pasado estuvo al 7% de su capacidad tanto por la sequía como por la mala gestión del agua", añade.

Rafael Yus, portavoz de Ecologistas en Acción Axarquía, señala que el plan Guaro de 1989 —elaborado cuando entró en funcionamiento La Viñuela— permitía pasar de 6.000 hectáreas de regadío a 8.500. Sin embargo, han realizado un estudio con imágenes por satélite en el que estiman que al menos otras 5.000 hectáreas se han convertido a esta modalidad de manera ilegal.

Algunos agricultores han construido pozos fuera de la ley. En 2023 el Seprona realizó una operación contra el saqueo de agua en la Axarquía en la que denunció 250 pozos ilegales. "La situación es insostenible, mientras la Junta de Andalucía mira para otro lado. A pesar de la sequía, se han seguido plantando aguacates, incluso regándolos con camiones cisterna", apunta Yus.

Esto lleva a situaciones complicadas: en 2022, algunos agricultores tuvieron que talar ejemplares ante la persistente sequía en la zona. El ecologista también critica que las comunidades de regantes están revendiendo agua para este cultivo, que hay que mover con bombas, lo que aumenta el gasto energético y empeora la situación de la cuenca hidrográfica.

El 40% de las hectáreas de regadío en la Axarquía son ilegales

En 2022 algunos agricultores tuvieron que talar ejemplares por la falta de agua

El informe de Ecologístas en Acción señala que "el elevado consumo de agua para el riego del aguacate, combinado con olas de calor, mayor evapotranspiración y periodos de sequía recurrentes, conduce a una gran sobreexplotación de los recursos hídricos, afectando drásticamente a los ecosistemas fluviales y humedales costeros - que si no tienen un caudal ecológico están en peligro- así como a los acuíferos, salinizados por la entrada de agua de mar". Además, "el agotamiento de los recursos hídricos está afectando al suministro público de agua a la población local, que se ha visto confrontado con cortes hasta de 12 horas el año pasado".

Otro de los problemas es la mayor erosión de los suelos. Según Yus, "para plantar aguacate hay que meter maquinaria pesada y arrasar con cualquier resto vegetal, con enormes movimientos de tierra para crear bancales. Mientras los árboles crecen, la tierra queda empobrecida y hay mucha más erosión en cuanto vienen las lluvias". Los fenómenos climáticos extremos impulsados por el cambio climático, como las lluvias torrenciales, empeoran la salud del terreno. Además, esa degradación favorece la lixiviación progresiva de sales minerales, lo que aumenta la necesidad de fertilizantes que tienen repercusiones sobre el medio ambiente.

El informe pide paralizar las transformaciones de cultivos de secano en regadío, repartir de manera equitativa los recursos hídricos, aumentar la eficiencia del riego y reforestar los suelos degradados con matorral autóctono.

## La ESO empieza a perder alumnado por la caída de la natalidad

Según la previsión del Gobierno, el número total de estudiantes sube ligeramente por el impulso de la FP

#### IGNACIO ZAFRA Valencia

La sacudida demográfica que lleva tiempo sintiéndose en los colegios de infantil y primaria empieza a llegar a los institutos. Según la estimación del Ministerio de Educación, publicada ayer, el número de estudiantes matriculados en la Educación Secundaria Obligatoria (la ESO, que dura cuatro cursos y a la que asisten los chavales, normalmente, entre los 12 y los 16 años) descenderá en este curso que acaba de comenzar por primera vez en tres lustros, como consecuencia de la bajada acumulada de la natalidad que tar por una mejora de la calidad de la enseñanza, manteniendo el actual nivel de recursos y haciendo que la demografía reduzca, por ejemplo, el número de chavales por aula, o suprimiendo clases y despidiendo a profesorado, como apuntaron el curso pasado algunos pasos dados por comunidades del PP.

El desplome de los nacimientos, que han caído cerca de un 40% entre 2008 y 2023 ya se ha notado en las etapas educativas anteriores. La educación primaria (seis cursos, con alumnado de 6 a 12 años), ha perdido 222.817 niños entre el curso 2018-2019 y el actual, según el ministerio, lo que supone un descenso del 7,6% del total. Y el segundo ciclo de infantil (3-6 años), ha visto reducida su matrícula en el mismo periodo en 193.171 alumnos, una caída del 15,1%. Si se calcula desde su récord, en el año 2011, sus aulas han perdido 385.934 niños, un 26% de los que llegó a tener.

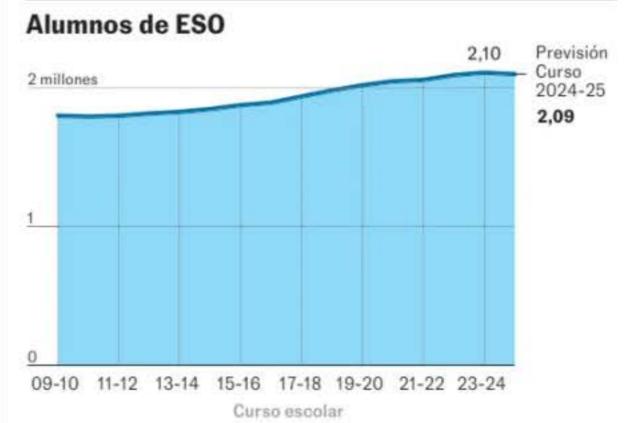

Fuente: Ministerio de Educación

EL PAÍS

registra España desde 2008. La estimación del Gobierno es que en las aulas de la ESO hay 10.811 chavales menos que en junio, lo que supone, de momento, una reducción moderada, apenas un 0,1%, de los 2.103.216 con que acabó el curso pasado.

La cifra puede variar cuando se tengan los datos definitivos, que se publicarán el año que viene, ya que la previsión no responde a información de matrícula, sino a cálculos basados en lo que sucedió el curso anterior, las dinámicas de población y la creación de nuevas plazas.

Se confirme o no este curso se trata, en todo caso, de una tendencia que, si no lo ha hecho ya, está a punto de desembarcar en secundaria y que se extenderá, al menos, hasta finales de la próxima década, ampliando la envergadura de un gran dilema que ya tienen delante las administraciones educativas: apos-

A pesar del descenso de alumnado en las etapas obligatorias y en el segundo ciclo de infantil -al que, sin ser obligatorio, asiste un 98% de los niños en edad de hacerlo-, el número total de estudiantes en las enseñanzas de régimen general no universitarias volverá a crecer este año, aunque por los pelos. Tendrá apenas 10.493 estudiantes más, hasta los 8.348.030. Según la estimación del Gobierno, el primer ciclo de infantil, el 0-3, ganará 7.251 alumnos pese a la caída de los nacimientos. En bachillerato, que todavía se beneficia de la tendencia demográfica ascendente anterior, habrá 20.234 más. Y la FP tendrá 48.460 nuevos estudiantes, hasta sumar 1.193.260. La etapa del 0-3 y la Formación Profesional son dos grandes apuestas educativas del Gobierno, que el martes destinó a ellas otros 162 millones de euros.

SOCIEDAD EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Una estudiante frente a su ordenador en una clase. GETTY

El abundante contenido en redes sociales sobre este trastorno banaliza el problema y desvirtúa su tratamiento

## El autodiagnóstico, el efecto inesperado de la concienciación sobre el TDAH

#### VERÓNICA M. GARRIDO Madrid

A los ocho años, las visitas al médico se volvieron algo rutinario en la vida de Andrea Belmont. Recuerda responder a muchas preguntas a señores con batas, análisis en "máquinas grandes" y comenzar a tomar pastillas todas las mañanas. "No entendía qué pasaba o qué era lo que tenía; solo sé que cuando mi madre se lo dijo a los profesores me trataron diferente. Y no precisamente para bien", admite. Han pasado 18 años desde que le diagnosticaron cuatro siglas que le hacían sentir como un extraterrestre: TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero esa sensación de ser de otro planeta está muy alejada de lo que le pasa a día de hoy. Ahora escucha con frecuencia comentarios como "perdón, me he distraído, es mi TDAH". Y es que, en las redes sociales, el contenido alrededor de este padecimiento psiquiátrico prolifera; muchas personas se identifican con los síntomas y se lo apropian, incluso aunque nunca hayan recibido un diagnóstico. "Estaba muy mal visto y ahora está de moda", considera Belmont.

En la lucha por visibilizar a las personas neurodivergentes se ha normalizado la conversación sobre este trastorno en particular, y la salud mental en general. Y aunque esto es algo positivo, en la práctica, puede llegar a banalizar el problema. Algunos creadores de contenido han pasado de concienciar a fomentar el autodiagnóstico del TDAH, como ya ha pasado con la depresión, la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad y otros problemas mentales convertidos en contenidos para las redes y en tendencia.

Los vídeos con las etiquetas #adhd (sus siglas en inglés) o #tdah abundan y tienen más de 17.000 millones de vistas en Tik-Tok. Los protagonistas describen síntomas, desde ser despistados hasta parálisis TDAH, un tipo de procrastinación extrema. Y ese contenido incita a acudir a otros medios para obtener un diagnóstico rápido, ya sea en redes sociales o en los test que se encuentran online fácilmente, que han ganado popularidad, pero que son un recurso insuficiente. Un estudio descubrió que cuando los adultos completaban estos test, a menudo se les identificaba como personas con TDAH, aunque no lo eran.

El TDAH es un trastorno del desarrollo neurológico que comienza en la infancia y generalmente implica falta de atención,

desorganización, hiperactividad e impulsividad; síntomas que ocasionan problemas en entornos como el hogar o la escuela. Los pacientes suelen clasificarse en tres tipos: hiperactivos e impulsivos, desatentos, o una combinación de ambos. Aunque normalmente es identificado y tratado en la niñez con una prevalencia que baila entre el 6% y el 8% de la población infantil en España, cada vez más adultos aseguran que lo padecen. A pesar de la controversia que a veces rodea al trastorno en adultos -hace apenas 20 años la mayoría de los profesionales no creían realmente en el TDAH en la madurez-, el 50% de los afectados arrastran el trastorno hasta la edad adulta, de acuerdo con Josep Antoni Ramos Quiroga, jefe de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Aldo Ferrera se ubica a sí mismo entre los sospechosos de tener el déficit. A sus 27 años, se considera una persona dispersa con una mente muy inquieta. Danae Medrano, de la misma edad, habla de síntomas similares y agrega irritabilidad, falta de memoria, problemas para dormir y constantes cambios de ánimo. A Caio Ruvenal de 29, lo diagnosticaron de pequeño con TDAH leve, pero cree que lo sigue teniendo porque le cuesta concentrarse y pierde y olvida objetos. Todos tienen en común que han indagado sobre sus síntomas en libros o internet, pero no han acudido a un especialista.

Tanto en niños como en adultos, los síntomas del TDAH pue-

"Estaba mal visto y ahora está de moda", dice Andrea, diagnosticada de niña

Un estudio descubrió que los test 'online' son erráticos e insuficientes den ir "de muy leves a muy graves", explica Ramos Quiroga. El caso de Bruno Solorio, como él mismo lo describe, se acerca más a lo segundo. Lo diagnosticaron a los 14 años y aunque abandonó el tratamiento a los pocos meses, lo ha retomado a los 28. "Cada vez más personas dicen tener lo mismo que yo, pero es muy diferente dependiendo de la persona. El mío es muy notorio. Ha afectado toda mi vida: en lo escolar, laboral, social y hasta en lo sentimental. La gente cree que solo no te interesan las cosas o que eres vago. Y yo tengo la sospecha de que a quienes el mundo llama perdedores, son solo personas con TDAH".

Uno de los grandes problemas del autodiagnóstico es que se puede confundir con otra patología. Existen padecimientos que pueden crear síntomas similares. El estrés tanto crónico como agudo puede imitar el TDAH y provocar dificultades de planificación, organización y autorregulación.

Un estudio de 2017 halló que alrededor del 95% de los participantes que empezaban a presentar síntomas parecidos a los del TDAH a partir de los 12 años no padecían el trastorno pese a coincidir en las listas de comprobación de síntomas. Por esto es necesario un diagnóstico adecuado que requiere varios pasos: una entrevista, una historia médica y de desarrollo, cuestionarios de síntomas y, si es posible, conversaciones con otras personas en la vida del paciente. En ocasiones se recurre al análisis neurológico.

La recomendación más destacable es evaluar de qué manera afecta en el día a día. "Si tengo dificultades graves y hay un impacto emocional importante en la vida, es necesaria una evaluación. Si los síntomas permiten un funcionamiento adecuado es mejor no dejarse incidir en cosas de las que se ha informado sin profesionales", explica Ramos. "Si hay evidencia contundente de ansiedad, depresión o TDAH, es necesario plantearse una evaluación exhaustiva".

### Encontrado el cadáver de la mujer desaparecida en Villalbilla

#### PATRICIA PEIRÓ Madrid

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer que permanecía desaparecida desde hace casi dos semanas en Villalbilla (Madrid). El cadáver de la mujer fue encontrado el domingo en la casa que la pareja compartía en la localidad madrileña, según confirman fuentes de Delegación del Gobierno.

El hombre ha pasado a disposición judicial. La mujer llevaba desaparecida desde el 31 de agosto, cuando el marido había acudido a interponer una denuncia después de asegurar que no sabía nada de ella desde hacía varios días.

La mujer respondía al nombre de Raquel B. L. y tenía 54 años. Según adelanta 
El Periódico de España, el detenido aseguró a los agentes 
que su mujer se había marchado a visitar a su madre y 
que jamás había regresado, lo 
que había desatado su preocupación.

#### El cuerpo fue hallado en una habitación de la casa común

El cuerpo de la víctima fue hallado en una estancia de la vivienda, en la que se encontró también un colchón, y que estaba insonorizada. Los investigadores encargados del caso tuvieron que recurrir a la obtención de una orden judicial para acceder a la casa, ante la negativa del marido a dejarlos ingresar en el lugar para continuar con la investigación.

Por el momento, a la Delegación del Gobierno en Madrid no le consta que existieran denuncias previas en la pareja por violencia machista, ni tampoco que la víctima estuviera registrada en el sistema Viogén.

La investigación permanecerá por el momento abierta, con el objetivo de determinar las causas de la muerte y el caso se mantendrá bajo secreto de sumario.

El 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016. Los menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR 900 20 20 10. SOCIEDAD 35



La misión Polaris Dawn, minutos después de despegar el martes, en una imagen de SpaceX.

## 'Polaris Dawn' vuela a 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra

La astronave operada por SpaceX bate el récord de la órbita más alta jamás alcanzada

#### FRANCISCO DOMÉNECH Madrid

SpaceX confirma que durante la noche del martes la misión Polaris Dawn superó los 1.400 kilómetros de distancia de la superficie terrestre durante el apogeo de su 
órbita alrededor de nuestro planeta. Nunca una nave tripulada 
había alcanzado una órbita tan 
alta y los cuatro astronautas de 
la cápsula Resilience llegan así a 
una distancia que solo había sido 
superada por las misiones Apolo 
a la Luna, que finalizaron en diciembre de 1972.

Durante los años previos a la llegada a la Luna, otra nave de la NASA —la Gemini II— había logrado un récord espacial que había permanecido imbatido hasta ahora. Durante sus cuatro días de vuelo, entre el 12 y el 15 de septiembre de 1966, llegó a colocarse en una órbita con una distancia máxima de 1.373 kilómetros. Desde entonces nadie había orbitado tan alto. Como mucho, a menos de la mitad de altura, cuando un transbordador de la NASA desplegó en abril de 1990 el telescopio espacial Hubble, que gira a 570 kilómetros sobre la Tierra.

La cápsula Resilience, una astronave del modelo Crew Dragon que SpaceX ha adaptado para los retos de la misión Polaris Dawn, alcanzó el nuevo récord de altura orbital casi 15 horas después de su lanzamiento el martes desde Cabo Cañaveral (Florida, EE UU). Primero completó ocho órbitas elípticas con una alta excentricidad: pasando a 190 kilómetros de altura en su punto más cercano a la Tierra y llegando a alejarse hasta los 1.200 kilómetros. Fue entonces cuando la nave realizó un nuevo encendido de sus motores, para subir el apogeo hasta los 1.400 kilómetros.

Es la segunda vez que Isaacman, fundador de la empresa de procesamiento de pagos Shift4, vuela al espacio. Como en la primera ocasión —en la misión *Inspiration4*, en 2021—, el emprendedor, filántropo y piloto es el comandante. Completan la tripulación un piloto retirado de las fuerzas aéreas de EE UU, Scott Poteet, y las especialistas de misión Sarah Gillis y Anna

#### La misión logra su primer objetivo: medir el riesgo de la radiación espacial

Menon. Ambas marcaron ayer dos hitos, al convertirse en los primeros miembros de la plantilla de SpaceX que viajan al espacio. Y desde ayer, Gillis y Menon son además las mujeres que más alto han volado en la historia, batiendo la marca de 621 kilómetros de la astronauta de la NASA Kathryn Sullivan, cuando en 1990 participó en el despliegue del *Hubble*.

La madrugada del miércoles, cuando el control de la misión Polaris Dawn comunicó a la nave que acababan de superar los 1.400 kilómetros de altura y estaban "más lejos de la Tierra que ninguna otra persona desde la última misión Apolo, hace más de 50 años", Isaacman respondió: "Ahora esperamos que nuestros amigos del programa Artemisa nos lleven todavía a mayores alturas". La NASA espera que la misión Artemisa III, en colaboración con SpaceX, lleve en 2026 por primera vez a una mujer a pisar la Luna.

Mientras tanto, al batir aver este récord de altura espacial, la astronave de la misión Polaris Dawn se internó en el primer cinturón de radiación de Van Allen que rodea nuestro planeta v aprovechó para realizar experimentos científicos que evalúan los riesgos de operar en ese entorno más hostil de lo habitual para los astronautas: tras varios breves pasos durante las seis órbitas que realizaban a esa altura, se estima que habrán recibido tanta radiación espacial como durante una estancia de varios meses en la Estación Espacial Internacional.

Otro momento crítico tendrá lugar hoy, durante el tercer día de la misión, cuando se abra la compuerta de la cápsula Dragon y toda la tripulación experimentará el vacío completo de flotar en el espacio abierto, algo a lo que llegan muy pocos de los astronautas actuales. Además, dos de los tripulantes, Isaacman y Gillis, efectuarán entonces un paseo espacial que será el primero privado; es decir, llevado a cabo por astronautas que no pertenecen a una agencia espacial gubernamental. Con todos estos ambiciosos hitos por delante, SpaceX ha diseñado un nuevo traje espacial que está probando por primera vez en esta misión.

Descubren en Francia un linaje desconocido que pudo extenderse por la costa mediterránea y que pasó 50.000 años completamente aislado

## Thorin, el último neandertal

#### NUÑO DOMÍNGUEZ Madrid

Tras nueve años de estudio para intentar encajar unas pruebas que parecían incompatibles, un equipo de arqueólogos presenta a Thorin, uno de los últimos neandertales. El análisis de ADN de los restos, hallados en 2015 en la gruta de Mandrin, en el valle del Ródano (Francia), muestra que este individuo masculino de unos 50 años pertenecía a un linaje desconocido hasta ahora. Los datos apuntan a que este grupo pasó 50.000 años aislado genéticamente de cualquier otro. Su antigüedad, de unos 45.000 años, sitúa a Thorin como uno de los últimos neander-

tamente aislada genéticamente. Y esto fue así a pesar de que Mandrin estaba a unos 10 días andando de otro clan neandertal. En aquella época, Europa ya estaba sumida en la glaciación y el paisaje era una gran estepa herbácea. El linaje de Thorin habría formado un pequeño grupo en esa primera fase de hace 100.000 años y después habría quedado aislado hasta su desaparición. Para Slimak, este hallazgo ofrece una ventana única para entender la mente neandertal y contraponerla a la sapiens.

El estudio, firmado por más de una veintena de investigadores de siete países, ha comparado el genoma de Thorin con



Reproducción del maxilar del neandertal Thorin. XAVIER MUTH

tales que vivieron antes de la extinción total de esta especie, la más cercana a la nuestra, el *Homo sapiens*. El hallazgo arroja un sinfín de preguntas sobre la mente y la cultura de los neandertales, y su desaparición, que nos convirtió en la única especie humana del planeta.

"¿Buscaban deliberadamente el aislamiento? Sí, eso creo", reconoce a este diario el paleoantropólogo Ludovic Slimak, veterano investigador del abrigo de Mandrin y coautor del estudio, publicado en Cell Genomics.

Hasta ahora, solo se conocía un único grupo de neandertales en esta cronología tan cercana a su extinción, hace unos 40.000 años. Thorin pertenecería a un segundo grupo poblacional que se originó hace unos 100.000 años, cuando Europa era relativamente cálida y cubierta de bosques. Pero el terreno donde se halló la mandíbula data de hace unos 45.000 años.

Los investigadores han tardado todo este tiempo en explicar estos dos datos aparentemente irreconciliables. La razón es que esta segunda rama del árbol de familia neandertal habría permanecido compleel de los otros individuos conocidos, que se remontan hasta 120.000 años. El de la cueva de Mandrin es solo el quinto genoma neandertal con menos de 50.000 años.

El trabajo sobre Thorin muestra que sus lazos de parentesco más cercanos estaban en Gibraltar, donde se ha rescatado un genoma también perteneciente a uno de los últimos neandertales. El equipo de Slimak cree que tal vez el linaje de Thorin emigró desde el Estrecho hasta Francia, y que posiblemente otros grupos aún por descubrir se extendían por un corredor mediterráneo. Su territorio podía expandirse hasta Polonia, ya que también hay cierta cercanía, aunque menor, con neandertales de esta zona del norte de Europa.

Slimak ha bautizado a este neandertal con el nombre de un personaje de J. R. R. Tolkien. "Thorin representa a uno de los últimos reyes enanos bajo la montaña, y el último de su linaje. Thorin el neandertal es también uno de los últimos de esta inmensa línea de humanidad tan extrañamente diferente", propone.

## DEPORTES



Alcaraz golpea de revés y en suspensión, ayer durante el partido contra Machac en La Fonteta de Valencia. ÁNGEL MARTÍNEZ (GETTY)

#### Copa Davis

## Un despegue esperanzador

España allana el camino hacia las Finales al resolver la apertura frente a Chequia con un pleno (3-0), merced a los triunfos de Bautista, Alcaraz y la remontada en el dobles

#### ALEJANDRO CIRIZA

Admite Carlos Alcaraz a pie de pista, ciertamente aliviado, nada más sellar el cruce con Tomas Machac: "Lo necesitaba. Después de los últimos partidos, las sensaciones no eran positivas y la Copa Davis siempre es especial, así que siempre sientes ese extra de presión". Y sonríe contento el murciano, habiéndose quitado un peso de encima porque en ese instante ya se ha cerrado el cruce de apertura con la República Checa, merced a su triunfo (6-7(3), 6-1 y abandono del rival por problemas físicos, tras 1h 38) y al firmado previamente por Roberto Bautista contra Jiri Lehecka (7-6(1) y 6-4, en 1h 48m). Ya de noche, él y Marcel Granollers sacan brillo al casillero con una remontada en el dobles (6-7(2), 6-3 y 7-6(2) a Adam Pavlasek y Jakub Mensik. De este modo, el equipo español inicia con magnifico pie la andadura en esta fase de grupos que el año pasado comenzó de forma radicalmente distinta, en falso, recibiendo precisamente un soberano manotazo en el rostro de los checos. Esta vez, el escenario de entrada se invierte (del 0-3 al 3-0)

y lo venidero pinta mejor. Nada corriente a favor —como primero de grupo— y adquiere buen rumbo de cara a lograr la deseada clasificación para las Finales de noviembre (del 19 al 24) en Málaga. Deberá confirmarlo entre mañana y el domingo, contra Francia (16.00) y Australia (14.00).

Volvía Alcaraz a la pista después del derrapaje en Nueva York, donde cedió en la segunda ronda del US Open, con ganas de quitarse ese regusto amargo. Y en realidad, la historia se quedó a medias: acompañó el marcador, pero el juego volvió a ser deficiente durante el primer parcial. Enredados él y el también joven Machae (23 años y 35º del mundo), esa manga se dirimió entre imprecisiones de uno y otro, pero a continuación, el murciano se levantó gracias a un arrebato providencial. Con 2-1 a su favor, un chispazo revitalizó su tenis y la reacción furibunda consumió al contrario, que se acalambró y terminó entregándose porque apenas podía servir ni desplazarse. El punto de giro se produjo con un par de carreras de las suyas, deslizándose como si estuviera sobre arena (impresionante lo de ese físico, lo de esas piernas y esos tobillos de goma) y matando la pelota en una volea de manual, tal que si fuera un portero en la estirada.

"No me he sentido del todo positivo y cómodo en el primer set, pero luego he estado fuerte mentalmente y el habérselo puesto duro en el segundo quizá haya podido generarle esos problemas físicos", indicó el de El Palmar, quien posteriormente volvió a saltar a la pista para abordar el dobles junto con el especialista Marcel Granollers. De la mano del timonel catalán, su juego y sus sensaciones

#### La campeona Italia sufre, pero vence

Italia, defensora del título obtenido hace un año, logró imponerse a Brasil, pero no sin sufrimiento. Lo hizo ya de noche en Bolonia, gracias al triunfo de Matteo Arnaldi ante Thiago Monteiro; un ajustado 7-5, 6-7(4) y 7-6(5) que se certificó después de más de tres horas y media. Antes, Matteo Berretini había rendido a João Fonseca por 6-1 y 7-6(5) en la serie correspondiente al Grupo A.

En el C, Estados Unidos consiguió un pleno ante Chile, derrotada por 3-0 en la sede de Zhuhai. El equipo norteamericano fue superior tanto en los compromisos individuales —Reilly Opelka

y Brandon Nakashima, sobre Cristian Garin y Alejandro Tabilo, respectivamente como en el dobles. Y en el D, Gran Bretaña se apropió en Mánchester de la eliminatoria contra Finlandia gracias a las victorias de Daniel Evans y Billy Harris frente a Eero Vasa y Otto Virtanen.

Hoy, el programa ofrece los siguientes encuentros: Alemania-Chile (disputado esta madrugada), Canadá-Finlandia (14.00), Países Bajos-Brasil (15.00) y Australia-República Checa (16.00). Entretanto, España dipondrá de una jornada de rodaje para preparar el siguiente compromiso.

se incrementaron. Funcionó el dúo, novedoso, y La Fonteta festejó un pleno de mérito que encarriló a primera hora de la tarde un miembro de la vieja guardia.

Para abrir boca, Bautista ejerció de Bautista; esto es, un tenista sumamente fiable y consistente que después de un año complicado —fractura de peroné de por medio, montando a caballo— ha empezado a reencontrarse consigo mismo. Puro hormigón. Y no era fácil, ni mucho menos.

#### Sangre fría

Siempre están ahí, alrededor del jugador, los nervios traicioneros y la responsabilidad inherentes a toda apertura; enfrente, además, Lehecka y su pegada: cabeza fría, brazo ardiente. Cierto es que el checo (37º) viene también de un periodo dificil, dado que en mayo sufrió una fractura vertebral por estrés -la misma lesión que le diagnosticaron a Paula Badosay que, en consecuencia, apenas ha podido competir últimamente; en concreto, solo ha podido jugar siete partidos desde entonces. En cualquier caso, su electricidad y golpes desbordantes siempre intimidan y el castellonense supo desarticularlos con oficio.

No comenzó bien el duelo para él, pero se repuso rápido y una vez por encima lo pilotó con sangre fría. Y de esto va la vieja Davis, sea cual sea el formato: de saber disparar el nivel en los instantes delicados, cuando la situación aprieta. Ante todo, mucha determinación. Morder en la devolución, en este caso. "Tenía que atacar sus segundos saques", explicó el español, una roca sobre la línea y dañino desde ambos perfiles, abriendo la pista y destemplando poco a poco a su rival, diluido por los errores (27 frente a 10). Le avalaban los precedentes. el 2-0 a su favor, sobre todo el disputado el curso pasado en Bercy bajo el mismo contexto técnico (dura y a cubierto).

Incontestable en el desempate de la primera manga, dio un acelerón en la segunda y decantó el pulso con tres breaks; dilató los peloteos con inteligencia hasta que fueron cavendo a su favor. Lehecka, fatigado de tanto intentar abrir el boquete, terminó chocando con el muro. La paciencia se impuso al tiro. "Soy un jugador con experiencia. He hecho un partido serio", calificó el de Castellón, hoy día el 62º del ranking -llegó a salir del top-100- y que se ha adjudicado ocho de sus últimos nueve encuentros en la Davis. Profesional modélico, extremadamente disciplinado, el veterano Bautista marcó el camino de la serie.

"Vive como un monje, por y para el tenis; en eso es un ejemplo", describía su preparador, Guillermo García-López, en palabras recogidas por Movistar+. Y ahí sigue el tibetano, devolviendo más y más bolas, e iluminando el trazado hacia Málaga. EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPORTES 37

## Brasil, sin rumbo, ahonda su agonía

La Canarinha cae derrotada ante Paraguay y las críticas en el país se multiplican

#### NAIARA GALARRAGA São Paulo

No da pie con bola. La selección brasileña de fútbol cayó el martes por 1-0 frente a Paraguay en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, una derrota que agrava la agonía para lograr una plaza en la Copa que acogerá Norteamérica y ahonda la crisis que arrastra desde hace tiempo la Canarinha.

Asoma en los fans un punto de inquietud ante la posibilidad de no clasificarse por primera vez para una Copa del Mundo. Tras perder ante los paraguayos, la selección que dirige Dorival Júnior cae del cuarto al quinto lugar y queda empatado a 10 puntos con Venezuela, sexto. Se clasifican los seis primeros clasificados y el séptimo, que ahora es Paraguay con 9 puntos, disputará una repesca. Pero las críticas por el mal juego se multiplican contra un equipo que también quedó fuera de los Juegos de París.

Tras la derrota, la cuarta en los últimos cinco partidos clasificatorios, Vinicius declaró: "Pido perdón a la torcida, que siempre está de nuestro lado. Pero es un momento complicado". El madridista añadió en declaraciones a Globo Esporte: "Tenemos que asimilar las críticas para devolver cuanto antes a Brasil a la cima".

Cuando se celebre el próximo Mundial, el único pentacampeón de la historia llevará ya un cuarto de siglo sin conquistar el títu-



Rodrygo y Arana se lamentan tras una ocasión fallada por Brasil. JUAN PABLO PINO (EFE)

lo, desde 2002, en el torneo disputado en Corea y Japón, con Ronaldo Nazario como máxima estrella. Toda una generación de brasileños solo ha visto a sus futbolistas alzar el máximo trofeo en viejos vídeos de You-Tube. Eso duele -y mucho- en una nación que alumbró a Pelé y que aún presume de ser el país del fútbol. En el campeonato de Oatar en 2022 cayó en cuartos de final, en los penaltis, ante la Croacia de Modric. Y tuvo que asistir al golpe añadido de que la victoria final fuera para el rival más acérrimo: la vecina Argentina con Messi a la cabeza.

Brasil arrancó el partido frente a Paraguay con una de-

lantera que podría ser la del Real Madrid: Vinicius, Rodrygo y Endrick. Aunque acabó el encuentro con cinco atacantes, le resultó imposible dar la vuelta a un partido sentenciado en la primera parte con un golazo de Diego Gómez. Los cambios tampoco surtieron efecto en esta octava ronda de la clasificación. Hacía 16 años que la Canarinha no caía ante los paraguayos.

En los diez partidos que Dorival Júnior lleva como entrenador de Brasil no ha logrado articular al equipo, sumido en una crisis de juego e identidad. El técnico brasileño reconoció después que la primera parte del partido de Asunción fueron De ocho partidos de clasificación para el Mundial el equipo ha perdido cuatro

"Es un momento complicado. Pido perdón a la afición", dijo Vinicius Jr

los peores 45 minutos de juego de la Canarinha desde que asumió el cargo. Brasil tiró a puerta solo tres veces en todo el partido aunque su porcentaje de posesión fue muy superior al de Paraguay.

Con el equipo perdido y sin Neymar, lesionado, Brasil navega a la deriva. Y sus estrellas, especialmente Vinicius Jr., libran la guerra cada uno por su cuenta, un camino tortuoso para garantizarse la plaza en el Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

#### Añoranza de Neymar

Neymar es cada día más añorado. Los seguidores reclamaron desde la grada el regreso del jugador, apartado hace casi un año por una lesión en la rodilla, pero esa vuelta llevará bastante más tiempo del que los aficionados, sus compañeros y el equipo técnico desearían. La selección, que sigue muy de cerca el proceso de recuperación de su estrella, es consciente tras las últimas pruebas médicas de que Neymar probablemente no se reincorporará antes de 2025.

Los comentaristas deportivos brasileños critican hace ya tiempo la falta de creatividad del equipo. Ahora se suma la indecisión constante del entrenador. Pone un centrocampista, lo quita, pone un falso nueve, lo quita. El equipo está totalmente desarticulado. Ese es el principal lastre, pero a la falta de rumbo, se suma que la selección está en un profundo proceso de renovación con la llegada de muchos jóvenes. Siempre hay un recién llegado en fase de adaptación para integrarse en el conjunto. Ese papel les toca ahora a Endrick y Estevão.

Otro problema va muv arraigado, es que Brasil exporta desde hace décadas su talento futbolístico a Europa. Prácticamente ninguno de los miembros de su selección juega ya en casa.

ALIENACIÓN INDEBIDA / RAFA CABELEIRA

### Mejor Rodrygo que Rodri Goes

o es ningún secreto que Rodrygo Goes llegó a tenerlo todo acordado con el Barça (él mismo lo ha explicado en alguna entrevista), pero apareció el Real Madrid y aquello terminó como la conversión de San Pablo camino de Damasco, pues ya se sabe que no hay fichaje blanco cuya historia esquive lo bíblico, lo épico y hasta lo sobrenatural. Desde niños que nacieron para jugar en el Madrid, hasta verdades reveladas en sueños, a lo largo de los últimos años hemos visto casi de todo. Y debe ser por esto que una buena parte de los aficionados ya no se decepciona tanto por la falta de rendimiento como por la ausencia de relato, acaso el nuevo opio del pueblo.

Aquella fue una decisión que dolió en Barcelona y en casi cualquier parte del mundo donde late un escudo con la Creu de Sant Jordi, la senyera y la bandera blaugrana. Quizá no inmediatamente, pues faltaba por comprobar la auténtica valía de Rodrygo y la Masia lucía escaldada por tantos meninos que llegaban como el próximo Pelé y se marchaban pensando en la FP como una alternativa plausible. Ni tampoco fue un dolor abrasivo, como el del desamor, pues ser aficionado del Barça se parece mucho en los últimos tiempos a cocinar desnudo y que una minúscula gota de aceite te salpique el pecho, justo al lado del corazón.

No tardó el niño bonito de la cantera del Santos en descubrir qué es el Real

Madrid, un club que te entrega la gloria un jueves y te lleva al dentista un domingo, más pendiente de lo que el futbolista es capaz de ofrecer que de las necesidades emocionales de este. El Santiago Bernabéu, que tantas veces funciona como un microondas que derrite a los contrarios, también se revela, a menudo, como una incubadora con las resistencias alteradas donde el polluelo que no crece se abrasa. Lo consiguió Rodrygo, con su cara pubescente y un padre más joven que algunos compañeros de vestuario. Se adaptó a las brasas, creció, soportó el peso de la historia madridista y se hizo con un hueco entre la idolatría merengue hasta que la llegada de Kylian Mbappé lo ha situado frente a la enésima prueba de fuego.

Anda incómodo el brasileño con el nuevo rol que la crítica parece haberle otorgado. Ni siquiera el propio club, o su entrenador. Y ha bastado una minucia de portadas, de esas que se dedican a bautizar

triadas con las iniciales de los futbolistas. para que Rodrygo haya caído en la trampa de lo que casi nunca importa cuando el balón comienza a rodar, de los juegos pueriles y el complejo del desplazado: lo que no consiguió el azote de la grada, o el despiadado escrutinio de la prensa, lo ha logrado un simple acrónimo.

De esto, en gran medida, parece quejarse Rodrygo Goes en las últimas semanas cada vez que le preguntan por su nuevo rol en un ataque saturado de talento. Y lo hace no tanto por una inquietud objetiva, pues su puesto en el once parece inamovible, sino por una cuestión de sensaciones, que suele ser la antesala del verdadero malestar. Lo que nadie le ha contado al brasileño es que, de haber optado por el Barça, quizás su leyenda estaría hoy ligada al diminutivo, un vicio muy propio del universo azulgrana y que reduce a sus estrellas al oprobio del medio nombre terminado en vocal: date un pequeño respiro, Rodri Goes, y disfruta.

38 DEPORTES

#### EE UU elige a Pochettino como nuevo seleccionador

AGENCIAS

Mauricio Pochettino (Argentina, 52 años) se ha convertido en el nuevo entrenador de la selección de fútbol de Estados Unidos para las próximas dos temporadas. El que fuera preparador de conjuntos como el Espanyol, el Southampton, el Tottenham, el PSG o el Chelsea, este último hasta el pasado mes de mayo, debutará previsiblemente como seleccionador estadounidense el próximo 15 de octubre en un partido amistoso contra México. El reto del argentino en esta nueva etapa es, según la Federación de Estados Unidos, llevar al equipo al Mundial que el país norteamericano albergará en 2026 junto a Canadá y México.



Mauricio Pochettino.

Su nuevo equipo hizo oficial el fichaje a través de un comunicado en las redes sociales la pasada madrugada. Pochettino llega para sustituir a Gregg Berhalter, quien dirigió a la selección entre 2018 y 2022, y posteriormente desde 2023 hasta la Copa América celebrada en julio.

Pochettino ha señalado a través de un comunicado que no podía dejar pasar la oportunidad. "Veo un grupo de jugadores llenos de talento y potencial, y juntos vamos a construir algo especial del que toda la nación pueda estar orgullosa", dijo. El director deportivo de la selección estadounidense, Matt Crocker, también mostró su apoyo al argentino. "Su historial habla por sí solo, y confío en que es la elección correcta para aprovechar el inmenso potencial de nuestro talentoso equipo. Estamos encantados de tener a Mauricio a bordo", aseguró.

Estados Unidos ha estado sin entrenador desde su mala participación en la Copa América de este año, en la que el equipo norteamericano no consiguió pasar de la fase de grupos, perdiendo contra Panamá y Uruguay.



Amanda Gutiérrez, durante la entrevista en Barcelona el martes. MASSIMILIANO MINOCRI

Amanda Gutiérrez Presidenta de Futpro

## "Mientras los clubes no inviertan, la Liga F no será competitiva ni profesional"

La dirigente del sindicato mayoritario de mujeres futbolistas reclama más derechos para las jugadoras

#### IRENE GUEVARA Barcelona

Amanda Gutiérrez (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona; 33 años), la presidenta de Futpro, sindicato mayoritario de mujeres futbolistas, traslada sus quejas sobre la falta de inversión en las infraestructuras de los clubes de la Liga F, la necesidad de un camino común para brindar más derechos a las futbolistas o un calendario nacional e internacional muy apretado. "Puede parecer prepotente pedir una Liga más corta, pero al final haces limpieza de clubes que no están a la altura de una categoría profesional", asegura Gutiérrez desde su oficina. Embarazada, será madre dentro de poco de

una niña. La maternidad, la salud mental y la protección en caso de acoso son fundamentales para la presidenta. "No es perfecto, pero es una evolución con respecto al anterior", confiesa sobre el texto.

Pregunta. ¿Cuál es el mayor miedo de una futbolista?

Respuesta. Sus miedos son más sencillos de lo que la gente cree, como lesionarse y no recuperarse bien. Que el entrenador las sustituya, sentirse un cromo. Ahí hay mucho de salud mental, pero obviamente también de que los clubes tengan esas infraestructuras para evitar estas lesiones.

P. ¿Las tienen?

R. Nos encontramos clubes de la Liga F que no se hacen cargo de la recuperación de la futbolista, y lo tienen que pagar ellas. Imagine una futbolista que está en el salario mínimo del convenio [22.500 euros esta temporada], que tenga que destinar más de la mitad a su tratamiento médico y que luego no se recupere bien y no pueda volver. No deja de ser un trabajo con contratos temporales en los

que quizás se acaba la temporada, no renuevan y no tienen más ofertas. ¿Qué hacen?

P. Cuesta ver la Liga F como profesional.

R. No puedes decir que tienes una Liga profesional cuando hay clubes que no asumen el tratamiento médico de sus jugadoras, no tienen vestuario propio, no pagan el sueldo a tiempo, no tienen campos en condiciones o tienen entrenadores con conductas inapropiadas con sus futbolistas... Podría decir muchas cosas que aún nos quedan para realmente hacer honra a ese nombre que tenemos de profesional. Y mientras los clubes no inviertan y tengan un plan estratégico, la Liga no va a ser competitiva.

P. ¿Por ello la fuga de talento?
R. La fuga de talento es real.
Lo que nos dicen las que se van es
que se marchan porque no sienten que la Liga esté en su momento. Ahora la patronal se lo tiene
que tomar como un reto. Pero no
podemos seguir diciendo que tenemos una buena Liga solo por-

que tenemos dos o tres equipos en niveles de Champions.

P. El año pasado la Liga empezó con una huelga. Esta temporada parece todo más calmado.

R. Todo está más tranquilo. Ahora hay más diálogo, y la Liga F se ha mostrado más abierta en cuanto al convenio colectivo y también con temas como maternidad, salud mental, protocolo de acoso sexual y otros beneficios de las jugadoras. Ha sido más amable la negociación.

P. ¿Y la comunicación con la Federación?

R. La relación entre la Federación y los diferentes estamentos del fútbol femenino es más constructiva. También va mejorando la situación a nivel deportivo, que al final eran las principales demandas, y ellas están más tranquilas. Pero es verdad que la Federación no ha tenido un periodo de estabilidad desde el año pasado, y eso hace muy difíciles a niveles de más alta dirección que sigan cambiando cosas. Pero de momento estamos en un periodo de tregua hasta que se pueda estabilizar la situación y continuar peleando por mejoras.

P. ¿Cuándo habló por última vez con la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez?

R. Fue en la gala de la Liga F, la semana pasada. Hablamos de las ganas que teníamos de firmar ya el convenio y de trabajar.

P. ¿Cuándo se firmará?

R. Es un tema burocrático. Hay que elegir fechas para reunirnos y acabar de pulir el texto, al final somos cinco sindicatos y una Liga que también viene con unos clubes. Ojalá sea lo más pronto posible.

P. La maternidad es un punto importante.

R. Las futbolistas están protegidas por las leyes laborales en España, pero con el convenio colectivo hay que aprovechar para protegerlas aún más. Ahora, si se quedan embarazadas, tienen un año más de contrato. Pero hay que asegurarnos de que son capaces de volver en sus máximas capacidades y garantías, trabajando también a medida que conozcamos más casos, ya que cada parto y cada mujer es distinto.

P. Ya ha pasado un año del caso Rubiales.

R. Lo que pasó en el Mundial demostró que cuando ellas se unen pueden conseguir lo que quieran. Aquel comunicado firmado por tantas jugadoras hizo tambalear a la Federación, pero también al CSD e incluso al Gobierno. Es una enseñanza que también se extrapola a la sociedad. Muchas veces nos separan por el miedo, para que nuestras voces sean más bajitas.

P. ¿Qué le diría a su hija si quisiese ser futbolista?

R. Me haría feliz, yo también he jugado, y me haría sentir orgullosa, ya que yo desde mi cargo, aunque haya podido cometer mil errores, he puesto mi granito de arena para que el fútbol femenino sea un sitio mejor. Como consejo le diría que no olvide nunca que la fuerza reside en estar juntas.



Varias partidas ayer en Budapest en una imagen de la organización.

#### Olimpiada de ajedrez

## El torneo arranca con 175 selecciones y tres ausencias polémicas

Afganistán, donde el ajedrez está prohibido, Palestina y el equipo de refugiados mantienen su lucha burocrática para jugar

#### LEONTXO GARCÍA Budapest

El ajedrez es mucho más popular ahora que antes de la pandemia y de la serie Gambito de Dama (Netflix). Momento ideal para batir el récord de participantes en la edición 45 de la Olimpiada, en Budapest. Quizá aún se consiga, pero con el sufrimiento de muchos, cuyos visados fueron rechazados por el Gobierno húngaro. Entre quienes no llegaron a la primera ronda ayer, el equipo especial de refugiados de guerra, Afganistán (donde los talibanes prohíben el ajedrez) y Palestina. De los 201 países (o territorios) miembros de la Federación Internacional (FIDE), han empezado 175 y faltan 23 de los inscritos, además de los expatriados.

El problema de las ausencias es delicado por dos motivos adicionales a los obvios: la FIDE, cuyo lema es Gens una sumus (somos una familia) celebra este año su centenario. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, para quienes los emigrantes son "veneno" y "no necesarios", afirmó el viernes: "La emigración desintegrará la Unión Europea". Las reiteradas peticiones de EL PAÍS para lograr testimonios oficiales del Gobierno húngaro y de la FI-DE fueron peloteadas de cargo a cargo hasta que el presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkóvich, y el de la Federación Húnga-

ra, Zoltan Polyanszky, coincidieron al afirmar que están haciendo "todos los esfuerzos posibles para que varios de los equipos inscritos puedan llegar en las próximas 48 horas". Dvorkóvich añadió: "Me consta que los palestinos ya están viajando; los refugiados están en Nairobi (Kenia) y creo que podremos traerlos".

La Embajada de Austria (que lleva los asuntos de Hungría en Senegal) explicó a la federación de ese país que el Gobierno húngaro no había logrado comprobar que los ajedrecistas inscritos fueran jugadores de verdad. El gran maestro de origen español, residente en Dakar, Félix Izeta, replica: "Eso es absurdo, porque todos ellos se han clasificado jugando el campeonato de Senegal". Más chirriante aún es el caso de los afganos, trasladados hace un mes a Irán a la espera de un visado que no llega: dificilmente se puede comprobar que disputan torneos si en su país están prohibidos.

La marca de participación se batió hace dos años en Chennai (India) con 187 equipos en la competición absoluta (algunas selecciones suelen incluir mujeres) y 162 en la femenina. Las Olimpiadas de Ajedrez son una competición durísima para quienes aspiran a medallas pero también una gran fiesta para muchos de los participantes (cada equipo consta de cuatro titulares, un suplente y un capitán).

Ese era el sentimiento colectivo que prevalecía el martes, cuando la húngara Judit Polgar, única mujer en la historia que ha estado entre los diez mejores del mundo, hizo el último relevo con la antorcha para encender el pebetero. Las pesadillas de los visados estaban, de momento, en segundo plano.

## Oier Lazkano abandona el Movistar y ficha por el Red Bull Bora

El ciclista vitoriano, campeón de España en ruta en 2023, pasa a formar parte del equipo que lidera Primoz Roglic

#### AGENCIAS

#### Madrid

El español Oier Lazkano, que ha militado durante tres temporadas en el Movistar, ha fichado por el Red Bull Bora Hansgrohe, según ha confirmado el equipo alemán en un comunicado. Lazkano, nacido en Vitoria hace 24 años, campeón de España en ruta en 2023 y subcampeón de contrarreloj ese mismo año, tiene en su palmarés victorias en la Vuelta a Portugal, el Tour de Valonia, la Vuelta a Burgos o la Clásica

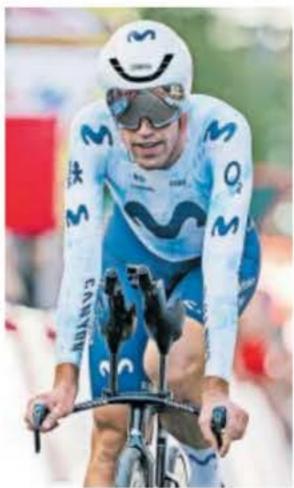

Oier Lazkano, en la Vuelta.

Jaén Paraíso Interior, así como un podio en la Kuurne

El corredor vitoriano, que comenzará con su nuevo equi-

po -en el que corre el esloveno Primoz Roglic, reciente ganador de la Vuelta a España por cuarta vez- en 2025, reconoció su emoción por este cambio, que considera "un gran paso" en su carrera. "Estoy muy agradecido al equipo por la confianza depositada en mí. Trabajar con los nombres más importantes del deporte es una oportunidad increíble", ha afirmado.

Ralph Denk, exciclista y máximo responsable del Bora, ha señalado: "Oier es todavía joven, pero ya se ha hecho un nombre con su potencia pura. Su estilo destaca en el ciclismo moderno: atacar instintivamente y avanzar con fuerza". "A veces parece de la vieja escuela, pero tiene éxito y me inspira. Podemos aprovechar bien esta potencia en las clásicas y con Oier ahora tenemos aún más opciones para las carreras por etapas", ha añadido...



#### CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS **28 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Se convoca la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Socios y Socias de "Banca Popolare Etica" que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de septiembre de 2024 a las 09,30 horas en Turin, en la Sucursal de Banca Etica en via Saluzzo 29 - 10125 y en segunda convocatoria el día 28 de septiembre de 2024 a las 10 horas en Turin, en el Teatro Grande Valdocco en Via Sassari 28b - 10152 y a través de los medios de telecomunicación a distancia en la página https://assemblea.bancaetica.it/. La Asamblea se convoca con el siguiente orden del día:

1) Comunicaciones de la Presidenta

#### PARTE EXTRAORDINARIA

Modificación de los Estatutos de Banca Popolare Etica scpa artículos 25 bis - Competencias de la Asamblea, Art. 26 bis - Reglamento de Asamblea y Art. 31 - Composición, nombramientos y cargos

Nota a la modificación de los Estatutos: la modificación estatutaria propuesta está sujeta a evaluación por parte de la Autoridad de Control de conformidad con el art, 56 del Texto Refundido de la Ley Bancaria, El Consejo ha iniciado el proceso de verificación. Teniendo en cuenta los tiempos definidos por las Instrucciones de Supervisión para la emisión de la citada disposición, se dará información adecuada a los socios y socias a la mayor brevedad posible y en todo caso en sede asamblearia.

#### PARTE ORDINARIA

- Modificación de los artículos 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 21, 22 y 27 del Reglamento de la Asamblea de Banca Etica
- Aprobación del nombramiento del nuevo componente del Comité
- Información sobre la composición cualitativa y cuantitativa del Consejo de Administración, Junta de Revisión, Comité Ético, Comité de Arbitraje. Información sobre directrices del nuevo Plan estratégico del periodo
- Varios y eventuales

#### Legitimación para el ejercicio del voto

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, todas aquellas personas que estén inscritas en el Libro de Socios desde al menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, es decir hasta el 29 de junio de 2024.

Las personas socias que han procedido al depósito de títulos en otro intermediario autorizado que se haya adherido al sistema de gestión centralizada "Monte Titoli", podrán participar previa exhibición de la correspondiente comunicación expedida por dicho intermediario.

#### Voto en presencia y delegación de voto

Se invita a las personas socias que van a participar en presencia en la sede asamblearia de Turín a registrarse en la página https://assemblea.bancaetica,it/ para permitir la organización de procedimientos y espacios,

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad no obstante lo dispuesto a continuación, cada persona socia presente fisicamente en la Asamblea en nombre propio o como representante de otra entidad, puede ejercer, por si misma o como delegada, hasta 10 (diez) votos, además del suyo y de los casos en los que sea representante legal.

La delegación, firmada en original por la persona que delega, tendrá que estar acompañada, bajo pena de invalidación, de la fotocopia de un documento de identidad en vigor. En el caso de socias que no sean personas fisicas, la delegación, firmada por el representante legal del que delega, tendrá que ir acompañada además de la copia de un documento de identidad en vigor, de la autocertificación de la organización según las disposiciones previstas en el art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, o bien la documentación oportuna que demuestre la representación legal.

#### Voto anticipado y on line

Conforme al Art. 25 de los Estatutos de la Sociedad, el voto podrá expresarse de forma anticipada y online.

La persona socia que desee valerse del voto anticipado y online, tendrá que registrarse y acreditarse a través de la página https://assemblea.bancaetica.it/ desde el 19 de septiembre de 2024 (8:30 horas) al 26 de septiembre de 2024 (17:30 horas),

El voto en esa modalidad tendrá que ejercerse directamente por el titular a partir del 19 de septiembre de 2024 (8:30 horas) hasta el momento del cierre de la votación individual correspondiente al punto del orden del día por el que se vota durante el curso de la Asamblea y conforme las indicaciones de la Presidenta.

La persona socia puede votar, también en momentos diferentes, los diferentes puntos del orden del dia y hasta el momento del cierre de la votación individual. Si la persona socia quiere modificar, antes del cierre, su propio voto, puede hacerlo accediendo de nuevo al área personal de registro y voto en la página https://assemblea.bancaetica.it/.

#### Modalidades de intervención y cuestiones asamblearias

Las personas que estén habilitadas para votar, pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día. Las personas que estén habilitadas para votar pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluídos en el orden del día para ejercer el voto de forma informada y consciente. Dado que las votaciones estarán abiertas antes de la fecha de celebración de la asamblea, se aconseja enviar las posibles preguntas asamblearias con plazo hasta el 24 de septiembre del 2024 a la PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. Las preguntas realizadas en esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea.

#### Aspectos organizativos

Para mayor información sobre la Asamblea, las modalidades de ejercicio de derechos de participación, de voto y de intervención, y sobre las modalidades para hacer preguntas antes de la Asamblea, es posible consultar la página https://www.fiarebancaetica.coop/meeting/asamblea-2024/ o solicitar información a la oficina Affari Generali al correo electrónico assembleasoci@bancaetica.com o al teléfono:

- Número Italia: +39 049 73 99 749
- Número España: +34 672 293 585

En la sede legal y en la sucursal de Bilbao, ha sido depositada y puesta a disposición de las personas socias que quieran examinar, la documentación que será objeto de deliberación del orden del día de la Asamblea, y de aquella prevista por las normas vigentes.

Padua, 9 de septiembre de 2024 - Para el C.d.A. La Presidenta - Anna Fasano

Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni

www.bancaetica.it

#### Adolfo Aristarain Director de cine

## "Lo mío siempre fue divertirme haciendo cine"

El argentino recibe en Buenos Aires la Medalla de Oro de la Academia española

#### FEDERICO RIVAS MOLINA **Buenos Aires**

Adolfo Aristarain (Buenos Aires, 80 años) pide un café negro que dejará enfriar sobre la mesa. Se le nota animado, y pronto aclara que se considera recién recuperado de una operación a corazón abierto a la que se sometió en 2019. Mira a los ojos cuando habla y está claro que disfruta de sus recuerdos como cineasta. Hov recibe la Medalla de Oro de la Academia de Cine española "por ser uno de los nombres fundamentales de la historia del cine en español". La ceremonia de entrega es en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Aristarain ha vivido durante años entre las dos orillas. Carga sobre sus hombros 11 películas como director y otras seis como asistente. En la lista hay clásicos como Tiempo de revancha (1981), filmada en plena dictadura militar argentina, Un lugar en el mundo (1992) y Martín (Hache) (1997). Ahora hace 20 años que no filma, pero no se siente retirado.

Pregunta. ¿Cómo recibe el premio de la Academia de Cine?

Respuesta. Como una gran alegría y una sorpresa, porque hace unos cuantos años que no voy por España. Desde mi última película, Roma, en 2004, no volví. Está muy bien que se acuerden de uno.

P. ¿Por qué se acuerdan?

R. Quiero creer que es por haber tratado muy bien a la gente y por haber sido amigo de los amigos. Lo mío siempre fue divertirme haciendo cine, nunca entendí a los directores que se angustian, se ponen de mala leche y rompen cosas. Si yo hiciera eso, me voy. Yo me divierto como loco.

P. ¿Por qué hace 20 años que no filma?

R. Nunca tuve el mono de filmar, siempre filmé cuando encontraba una historia. Si encontraba una historia que estaba bien escribía todo el proceso, la sinopsis, el esquema, y veía luego si la cosa funcionaba. Y a la par del guion buscaba el dinero.

P. Y ahí la cosa se complicaba.

R. Siempre fue muy peleado. Yo comencé a ser coproductor con Un lugar en el mundo, y el problema siempre fue que dependíamos mucho del subsidio que teníamos acá en Argentina y en España.

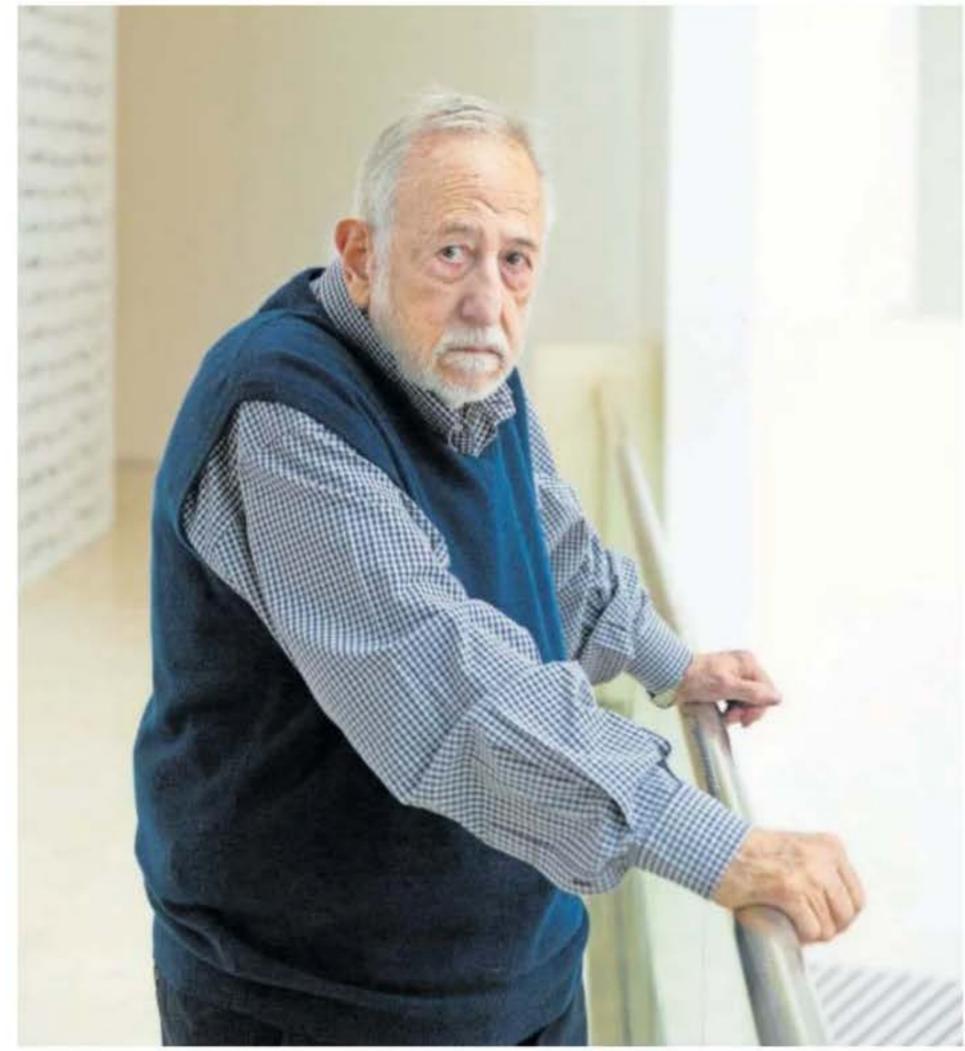

Adolfo Aristarain, el martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. MARIANA ELIANO

P. ¿Y durante los últimos 20 años no logró financiación?

R. Me ofrecieron varias cosas. Una fue una película sobre el Papa a la que me negué porque no se podía hacer libremente. Otra de Machado y una más con la historia de un cura argentino que dejó los hábitos y se casó. Las hijas me pedían que no hubiera besos, una cosa de locos. Tuvieron cuatro hijos y no se besaron.

P. No filma entonces por las circunstancias.

"Uno se acostumbra a que las cosas funcionen o no, ya no te haces mala sangre"

"Nunca tuve el mono de filmar, filmé cuando encontraba una historia"

R. A partir de 2010 paré y más tarde desarrollé la idea de hacer la historia de [el compositor de tangos Astor] Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación. Cuando tenía que empezarla llegó la pandemia. Todo esto me demoró bastante en ese proyecto. Lo que no calculé era que la película era demasiado cara.

P. ¿Y cómo canaliza su creatividad si no filma?

R. Escucho música y leo, nada más. Llega un punto en que uno se acostumbra a que las cosas funcionen o no funcionen, y ya no te haces demasiada mala sangre.

P. ¿Cómo nace su relación con España?

R. Era ayudante de dirección y en 1967 vino Mario Camus para filmar una película de Raphael. Nos hicimos muy amigos. Yo tenía ganas de irme y no sabía adónde. Resultó que en España el sindicato tenía un acuerdo con el argentino, con lo cual te reconocían el

cargo. Además, seguía el coletazo final de las películas yanquis e italianas en Almería y yo hablaba muy bien inglés.

P. Estamos hablando de los spaghetti western...

R. Sí, yo hice los últimos, como Hasta que llegó su hora. Estuve siete años viviendo en España y dos los pasé en Almería, era ya como mi casa. Lo bueno del sistema era que el director llegaba a España y la producción española le decía: "Este es tu equipo". Así empecé con Giorgio Stegani y descubrí que el hambre te hace hablar idiomas. Tengo ascendencia italiana por parte de mi vieja y cuando me preguntó si hablaba italiano le dije que sí. Y me puse a hablar italiano por primera vez en mi vida.

P. ¿Por qué en 1974 decide regresar a Argentina?

R. Trabajando en España hice mucha gente amiga, pero me vine porque sentí que sería muy difícil hacer una película de bajo presu-

puesto. Yo quería hacer algo chiquito que mostrase que acá había un tipo que podía filmar. Hice cinco o seis películas como ayudante y en 1977 escribí La parte del león. Era tan barata que, aunque no la fuese a ver nadie, no se perdía demasiado.

P. ¿Cómo hizo para sortear la censura de la dictadura militar con Tiempo de revancha?

R. El guion no tenía nada que pudieras señalar, no tenías donde cortar. Si no te gustaba, había que prohibirla. Eso es lo que vio [Héctor] Olivera, el productor. Hábilmente, hicimos unos pocos pases privados y se empezó a correr la bola de que había una película que estaba muy bien. Acá se estrenaba los jueves y Olivera no la mandó a censura hasta el lunes de esa semana. El lunes a las siete de la tarde llaman de censura y estaban como locos felicitando a Olivera. Nunca entendieron la película.

P. Pero luego sí hubo proble-

R. Sí, el sábado después del estreno hubo amenazas de bomba en el cine. Supimos que los milicos habían tirado la bronca, decían: "Quién fue el idiota que apoyó esta película". Hubo tipos que la supieron leer.

P. ¿Cómo se sigue después de un éxito como ese?

R. Olivera, que era un genio, me dice: "Mirá, no hay que dormirse en los laureles, así que vos tenés que filmar ya". Empecé a buscar y encontré la novela de [José Pablo] Feinmann Últimos dias de la víctima. Hicimos que el tipo estuviera contratado por los militares. Cuando filmamos la escena en que Luppi para con el coche delante de un cartel que dice "Zona militar" y después se reúne con unos tipos que hablan en inglés, ya no hizo falta vestirlos de militares. [Fernando] Ayala, que era el socio de Olivera, sufría, decía que nos iban a cagar a tiros. La estrenamos y a los cinco días invadieron Las Malvinas. Ahí todos se olvidaron de la película, fue un desastre.

P. Usted tuvo un equipo estable de actores. Pienso en Luppi, José Sacristán, Cecilia Roth, Ulises Dumont o Mercedes Sampietro. ¿Era consciente esa elección?

R. Eso es accidental, no fue intencionado. Si hay tipos que trabajan contigo, son buenos actores, entienden todo lo que uno quiere y encima son buena gente, los volvés a llamar. Si el actor va, va. Me canso de decir que Luppi no era mi actor fetiche.

P. ¿Volvería a filmar?

R. Si encuentro un proyecto que me guste, por supuesto.

CULTURA 41



Inauguración del Festival TCM en 2017 en El Palacio de la Prensa de Madrid, en una imagen del canal.

TCM cumple 25 años en España y conserva una audiencia fiel y la apuesta por difundir y contextualizar grandes clásicos

## Una oferta de películas de siempre que no tiene color

ENEKO RUIZ JIMÉNEZ Madrid

Cuando en junio de 2023 las altas esferas de Warner pusieron en duda el futuro del canal de cine clásico TCM, en Hollywood se formó una revuelta liderada por Martin Scorsese, Steven Spielberg y Paul Thomas Anderson: "Siempre fue más que un canal. Es un preciado recurso, abierto 24 horas. Quizás nunca ha sido un gigante financiero, pero ha dado beneficios desde su origen", señalaron en una carta. Las aguas se calmaron y la cinefilia respiró, pero surgió una cuestión: ¿tenía espacio el cine clásico en televisión en la era de las plataformas?

TCM (siglas de Turner Classic Movies) abrió sus puertas en 1994 en EE UU y es un clásico en sí mismo. Las emisiones en España empezaron cinco años después y este mes el canal cumple 25 años. Mientras, TCM ha sobrevivido a tres absorciones empresariales (TimeWarner, AT&T y Discovery). "Cambian tantas cosas que sientes que todo evoluciona, pero lo importante es mantener lo esencial: la pasión y el amor por el cine", explica Marta Alonso, responsable del canal en España y encargada de su programación.

Alonso, que a través de sinergias y adquisiciones ha hecho evolucionar el canal con miniseries como *Chernobyl* o *Heridas abier*tas (ambas de HBO/Warner) o con cine de autor más moderno, cree que el cine clásico aún cabe

en este espacio. "Siempre supimos que era esencial la selección y el contexto, ayudar en ese recorrido. Queríamos ser prescriptores. Pronto empezamos con la producción original para introducir y explicar las películas", explica. Por su aniversario, TCM estrena mañana su serie El cine en tres actos, que repasa las carreras de Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Icíar Bollaín o Viggo Mortensen. Apegarse al ahora para hablar de cine o sus ciclos dedicados a estrellas son otras estrategias del canal.

"Cuanto más se habla de algo, más curiosidad hay, así que al final vemos muchas cosas porque nos insisten. La prescripción se pierde en las plataformas", explica Alonso sobre la escasa apuesta del *streaming* por ese otro cine. "Nosotros no tenemos publicidad y eso nos permite hacer un ciclo de cine mudo, pero también otro de Christopher Nolan. No podemos pedir que las plataformas renuncien a lo que les da suscrip-

"Queremos ser prescriptores", afirma la responsable del canal

En agosto congregó a 3,5 millones de espectadores únicos mensuales tores. Pero el problema es que lo que no conoces, no lo buscas".

Por eso, Alonso, que cree que la educación cinematográfica es la base, se congratula de la iniciativa de programar cine para colegios, que ha anunciado el Ministerio de Cultura: "No puedes poner a un chaval a ver de cero Historias de Filadelfia, pero si le has acompañado y enseñado a entender otros tiempos, se lo va a pasar muy bien". Y destaca también el trabajo de TCM en festivales (patrocinando el premio de la juventud en San Sebastián), reestrenos o en la producción de documentales propios, lo que sirve para hacer marca, colaborar con las salas y forjar identidad.

Dentro de los cánones limitados de las temáticas, TCM España tiene una audiencia fiel. En agosto, por ejemplo, fue decimotercera entre las cadenas temáticas, con 3,5 millones de espectadores únicos mensuales, según el informe de la consultora Barlovento. Detrás de los canales deportivos y de cine generalista como Canal Hollywood, pero delante de otros como AMC, National Geographic o Discovery, su casa madre.

En España, TCM no necesita hoy un Scorsese que lo defienda. Da beneficios, pese a no tener publicidad. "Las plataformas vuelven a tener canales lineales, publicidad... todo se recoloca, regresa", anticipa Alonso sobre el futuro del canal, que se ha abierto al cine bajo demanda y a colaborar con Max, plataforma de la casa.

## Los monstruos son personas normales

#### **Análisis**

GUILLERMO ALTARES

En los albores de HBO, la entonces cadena de cable estrenó solo para televisión Citizen X, la historia de la caza del mayor asesino en serie de la historia de la URSS, Andréi Chikatilo, el carnicero de Rostov, un depredador sexual que en los años ochenta mató a 52 mujeres y niñas. El filme -por el que Donald Sutherland, fallecido este verano, recibió un Emmy-es un retrato del socialismo real; pero también una reflexión sobre la naturaleza del mal. Porque Chikatilo era una persona que llevaba una vida aparentemente normal. De hecho, lo detuvieron una vez v lo soltaron por presiones políticas, porque era miembro del Partido Comunista y un camarada ejemplar.

Solo cuando llega la perestroika, el policía que perseguía a Chikatilo logra los medios para poder detenerle con la ayuda del personaje de Sutherland,



Un momento de El caso Sambre.

que conoce cada recodo de la burocracia soviética. Pero, sobre todo, le permite acercarse al caso con una visión mucho más amplia y encargar un informe a un psiquiatra que dictamina que el asesino podía ser cualquiera.

Pero esa ceguera para detectar el mal en nosotros mismos -la idea de que cualquiera puede ser un asesino o un violador si se dan las circunstancias adecuadas no es un espejo en el que sea cómodo contemplarse— no es algo que solo ocurriese bajo la dictadura soviética. Nadie fue capaz de detectar el mal oculto tras la vida, aparentemente anodina, de Dominique Pélicot, el monstruo que drogó a su mujer durante una década para que la violasen 52 hombres (un caso que Daniel Verdú está relatando magnificamente en este diario).

Los violadores también eran personas normales. Pero no es, ni de lejos, un ejemplo único.

En Movistar Plus se puede ver la serie El caso Sambre, que relata la historia real de Dino Scala, que violó a mujeres durante casi 25 años en un radio de unos pocos kilómetros en el norte de Francia, siempre a la misma hora, siempre con el mismo método. Cometió 65 agresiones —es posible que fuesen bastantes más— entre 1988 y 2012.

Pero las fuerzas de seguridad no cruzaron los datos, nunca buscaron un perfil como el del auténtico criminal. El violador era un padre de familia que antes de ir a trabajar cometía sus crimenes. Era apreciado en su empresa. Un tipo popular. Y un criminal sexual que arruinó la vida de decenas de mujeres.

Como ocurre ahora con el caso de Gisèle Pélicot, el caso Sambre provocó un enorme escándalo en Francia, porque demostró que había algo profundamente podrido en el sistema. Si la serie es impresionante, el libro de investigación en el que se basa, Sambre, es todavía peor porque

> muestra con mucho más detalle todo lo que falló y hasta qué punto la vida de las víctimas quedó destrozada (desgraciadamente no ha sido traducido). En 400 páginas, su autora, Alice Géraud, documenta minuciosamente el caso, siempre desde el punto de vista de las mujeres que sufrieron las agresiones, y la incompetencia policial y judicial. Pero, sobre todo, falló que los agentes tardaron demasiado tiempo en buscar un perfil como el del culpable.

La historia del caso Sambre también tiene unas cuantas heroínas: las mujeres que nunca renunciaron a que se hiciese justicia, o Annick Mattighello, una alcaldesa comunista -- en una parte de Francia devorada por la ultraderecha- que quiso denunciar los hechos en una rueda de prensa y le desaconsejaron hacerlo para no sembrar el pánico en una región ya de por sí bastante arrasada socialmente. En una conversación con Géraud, la exalcaldesa lamenta que no se hubiese protegido a las mujeres. "Piensa una y otra vez en todas las violaciones que no fueron evitadas todos esos años", escribe. Quizá la policía habría tenido que empezar por mirar a los monstruos en el lugar adecuado, entre las personas normales, entre nosotros mismos.

42 CULTURA EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

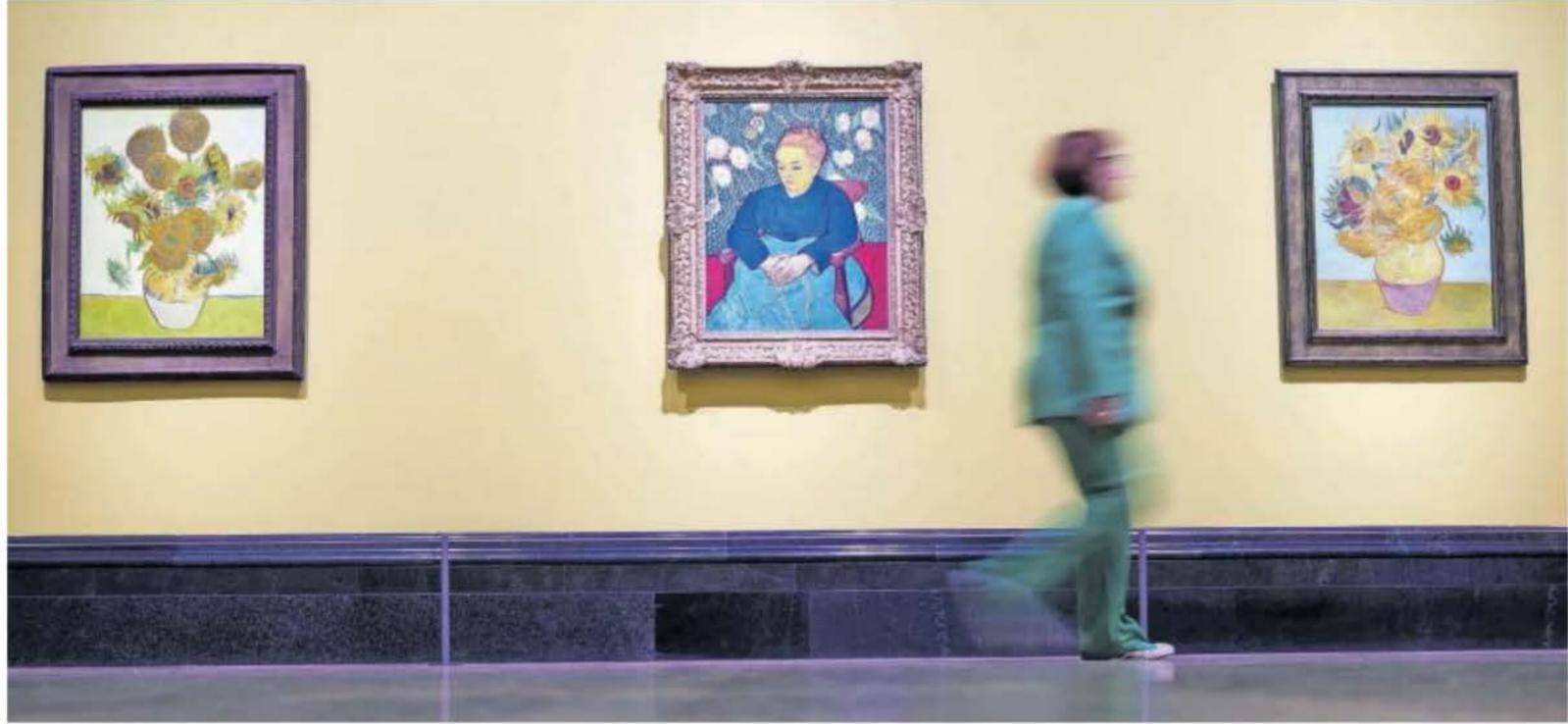

Una empleada de la National Gallery de Londres pasaba el lunes frente a las obras de Van Gogh Los girasoles (1888), Canción de cuna (1889) y Los girasoles (1889). N. H. (EFE)

La National Gallery de Londres reúne 60 obras correspondientes a los dos años que el artista pasó en Arlés y el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy

## Van Gogh trazó el futuro de la pintura

#### RAFA DE MIGUEL Londres

Cuando el pintor Paul Gauguin, tan pagado de sí mismo y consciente de su genialidad, llegó en octubre de 1888 a la Casa Amarilla de Vincent Van Gogh en Arlés, la ciudad de la Provenza francesa, v contempló la serie de los girasoles pintada por su amigo, entendió que no tenía nada que enseñar a un artista que, a diferencia de él, ya vislumbraba el futuro. Así es al menos como quiere imaginarse aquel encuentro Christopher Riopelle, uno de los dos comisarios de la exposición Van Gogh: Poets and Lovers (Van Gogh: poetas y amantes), que la National Gallery de Londres ha incluido en la celebración de sus 200 años de historia.

"Era un profesional que planeó y organizó toda su carrera artística", explica Riopelle para desmontar el mito extendido de que la originalidad del pintor holandés —"el loco del pelo rojo" derivaba en exclusiva de sus constantes trastornos mentales. "Fue él quien dijo: 'Nadie me entenderá ahora, pero lo harán', y se refiere a sí mismo como el pintor del futuro, el artista que lo anuncia. Aseguró que todo giraría en torno al color y acertó", señala el comisario. La pinacoteca reúne, en un esfuerzo que ha requerido cinco años de negociaciones con casi 30 museos y coleccionistas privados, 60 pinturas y dibujos del artista, en la primera exposición de su historia dedicada a Van Gogh.

Toda la muestra gira en torno a esos dos años, entre febrero de 1888 y mayo de 1889, en los que el pintor viajó a la Provenza para huir de París, puso en marcha su proyecto de una comuna para artistas en Arlés, sufrió su trágica y fructífera convivencia y desencuentro de dos meses con Gauguin, se cortó la oreja y se internó voluntariamente en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy.

Dos años en los que Van Gogh perfeccionó una visión del arte más centrada en utilizar la realidad como vehículo para plasmar su imaginación que en replicarla. Los paisajes eran un modo de transmitir sus emociones, así como la visión idealizada de temas como el amor y la poesía. El parque que había enfrente de su casa en Arlés, un espacio público anodino, se convierte, a lo largo de diversos lienzos con colores, luces y perspectivas diferentes, en un espacio de melancolía, un lugar de encuentro social con elegancia parisina o la metáfora de alguna idea literaria en su cabeza.

"El pintor lo imaginó como un rincón donde los poetas del renacimiento paseaban, pero la idea no había surgido de la nada. Van Gogh había tenido innumerables conversaciones e intercambio de cartas con amigos como [el pintor] Émile Bernard, en las que discutían el significado de la poesía, su importancia, y el elemento poético de nuestras vidas o del arte", explica Cornelia Homburg, la historiadora del arte y comisaria de la exposición que convenció a



Una visitante contemplaba el lunes Autorretrato. Lucy NORTH (GETTY)

la dirección de la National Gallery de que todavía había espacio para redescubrir a un artista del que ya parecía haberse dicho todo, pero cuya figura había sido apresada por los mismos prejuicios y leyendas que le habían hecho tan popular entre la gente.

Los jardines del psiquiátrico de Saint-Rémy, que Van Gogh veía desde su ventana o retenía en su cabeza después de pasearlos, se convierten con sus pinceladas en un "nido para los amantes" o en la plasmación de la angustia y el sufrimiento de los enfermos, con un árbol tallado y los últimos rosales de un espacio ocre y azul donde la vegetación ondula hacia el cielo.

Van Gogh utilizó su residencia en Arlés como un centro experimental en el que ensayó modos "Aseguró que todo giraría en torno al color y acertó", dice uno de los comisarios

Utilizaba los paisajes para transmitir sus emociones o su visión del amor y la poesía

de exponer las obras artísticas. Repetía los motivos y los cuadros, en busca de combinaciones o trípticos perfectos ante la vista del observador. La National Gallery adquirió hace 100 años uno de los lienzos de la famosa serie de Los girasoles. La exposición dedica en exclusiva una de sus paredes a la composición ideada por el pintor. A la izquierda, el cuadro de la pinacoteca británica. Las flores aparecen medio secas ya en un jarrón, con fondo amarillo. A la derecha, los girasoles del Museo de Arte de Filadelfia, sobre fondo azul, que han salido por primera vez de Estados Unidos desde su compra, en 1935. En el centro, Canción de cuna, el retrato de Augustine Roulin, la esposa de un cartero amigo de Van Gogh. La mujer acaba de dormir a su bebé y lo contempla en paz sentada en su mecedora.

Si el cuadro de Roulin plasma la paz y la calma maternal, El amante, el retrato del teniente Milliet, que fascinaba a las mujeres de Arlés, es el símbolo de la seducción. En el rostro del pintor Eugène Boch, Van Gogh encontró la plasmación de la idea lírica, que bautizó como El poeta. Patience Escalier, el viejo jardinero, se transforma en la representación universal del campesino francés. "Una contraposición, en la visión de Van Gogh, a esa figura etérea del poeta que iba a pintar dos semanas después", señala Homburg.

La exposición reúne los lienzos que cualquier espectador identifica de inmediato con el pintor, pero termina con un cuadro enigmático, Hierba alta y mariposas. Un primer plano del suelo del jardín de Saint-Rémy, casi abstracto, que hipnotiza con sus mil tonos de verde y la dificultad de averiguar la perspectiva de un pintor que anunciaba el futuro, y que moriría unos meses después, a los 37 años, de un tiro en el estómago.

'Come from Away' recrea la reunión de 7.000 pasajeros de los aviones desviados por los atentados con los habitantes de un pequeño pueblo de Canadá

## La otra historia del 11-S vive en un musical de Broadway que llega a Madrid

#### RODRIGO NAREDO Madrid

Eran cerca de las nueve de la mañana del 11 de septiembre de 2001 cuando Claude Elliot, alcalde de Gander, un pequeño pueblo al noreste de Canadá, recibió una llamada que le informaba de que 38 aviones comerciales tendrían que aterrizar en el gran aeropuerto del pueblo, muy utilizado para rellenar el combustible de los vuelos trasatlánticos. Acaban de perpetrarse los atentados contra las torres gemelas de Nueva York, pero Elliot no sabía aún lo que pasaba ni cuánto tiempo tendrían que quedarse los involuntarios visitantes a bordo de los aviones.

"Pensamos que sería por unas horas y terminamos con 7.000 personas durante cinco dias", recordaba el regidor ayer, en el 23º aniversario de la masacre, sobre el escenario del teatro Marquina de Madrid. Viajó a la capital para presentar el musical Come from Away, que cuenta la historia de Gander, de los días de convivencia entre extranjeros llegados de todo el mundo y los 2.000 habitantes de esa localidad rural. Un espectáculo de Broadway que llega a España, en una producción en español adaptada en Argentina por Carla Calabrese y Marcelo Kotliar.

Elliot, jubilado desde 2017, narra con orgullo lo vivido aquellos días: "Nuestra gente está para ayudar, no tratamos a nadie de forma diferente. Les dimos lo que necesitaban en su tiempo en Gander y nos volvimos amigos".

La obra se estrenó en Nueva York en 2017, ganó el premio Tony por la dirección de Christopher Ashley y alcanzó más de 1.500 representaciones. Llegó a Argentina de la mano de The Stage Company en 2022, y después de más de dos años de funciones y múltiples premios, aterriza ahora en Madrid con el mismo equipo de actores y músicos para presentarse en la capital esta temporada. Calabrese, que además de interpretar a dos personajes dirige y produce el espectáculo, reconoce en él lo "más importante" que ha hecho en su carrera. Encuentra en esta historia paralela a los atentados yihadistas del 11 de septiembre un ejemplo memorable de "solidaridad y empatía en las historias de héroes anónimos".

Personas como Beulah Cooper
—encarnada por Gabriela Bevaqua—, presidenta de la Legión
Real Canadiense, que durante
cinco días se encargó de preparar sándwiches para alimentar a
los desconocidos. O como Bonnie
Harris —interpretada por Silvana Tomé—, veterinaria que inspeccionó las cabinas de los aviones en busca de las mascotas. O
Brian Mosher —representado en



Un momento del musical Come from Away, ayer en el teatro Marquina de Madrid. SANTI BURGOS

El mismo equipo que ha realizado la obra en Argentina es el que llega a la capital

"La trama se resignifica todo el tiempo", afirma la directora el escenario por Carla Calabrese—, uno de los dos únicos periodistas en Gander que transmitió en directo toda la semana. Sus vidas se mezclaron con las de miles de extranjeros mientras el mundo era testigo del ataque terrorista.

Una de las miles de personas que pasaron esos cinco días en Gander fue Beverly Bass, la primera mujer capitán de la aerolínea American Airlines, personaje central de la trama del musical. Tripulaba un vuelo de París a Dallas cuando recibió un mensaje que informaba de que un avión se había estrellado en una de las torres del World Trade Center. La veterana piloto está junto a Mela Lenoir, la actriz que la personifica

en escena y a la que acaba de conocer. Lenoir, que ha encarnado su personaje durante tres años, no esperaba encontrarla en las tablas del Marquina. "Es una mujer muy importante para mí", dice. Bass espera ese encuentro en escena, cuando escuche su historia en castellano: "Me sé cada palabra de la obra en inglés, pero será la primera vez que la vea en español".

Para Carla Calabrese, la trama del musical está más vigente que nunca: "Es una historia que se resignifica todo el tiempo". La asocia con la crisis migratoria en Europa y espera que el ejemplo de Gander y sus ciudadanos ayude de alguna forma: "Europa tiene que tomar decisiones empáticas".

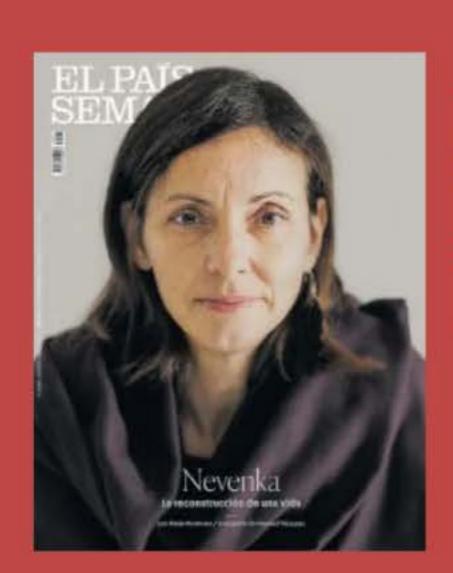

EL 'REGRESO' DE NEVENKA FERNÁNDEZ

Una historia de violencia, amargura y redención. La experiencia vital de una mujer que marcó un antes y un después en el devenir del consentimiento en materia sexual. La historia de una mujer valiente.

Consiguelo gratis este domingo con EL PAÍS.





44 GENTE



Un momento del desfile inaugural de Madrid es Moda, el domingo en la puerta de Alcalá, en una imagen de la organización.

Más de 40 creadores presentan sus colecciones en la capital durante los cuatro días del evento

# Los diseñadores españoles más influyentes eligen Madrid es Moda

#### LETICIA GARCÍA Madrid

Más de 40 diseñadores han presentado sus colecciones durante cuatro días en el marco de Madrid es Moda. "Y pensar que empezamos interviniendo escaparates...", rememora Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) e impulsora de un proyecto que, en 2025, cumplirá una década. La apuesta, respaldada por el Ayuntamiento de Madrid, se ha ido reforzando edición tras edición.

Durante los últimos años, la sede central para la mayoría de las presentaciones era la Serrería Belga (antiguo Medialab Prado), pero esta ha sido la primera edición en la que los diseñadores eligieron espacio. Algunos, como Juan Vidal, Carlota Barrera, Spastor o Tíscar Espadas, abrieron las puertas de su estudio para que, además de ver las nuevas colecciones, los invitados pudieran acercarse a su espacio de trabajo. Otros han optado por lugares emblemáticos de la ciudad: Duyos presentó un fashion filme protagonizado por Brianda Fitz-James Stuart en el edificio de la SGAE: María Lafuente desfiló en la cues-

ta de Moyano y Maison Mesa en el parque del Retiro. "Nuestra misión siempre ha sido acercar la moda de autor a la ciudad. Imagina lo que significa para un diseñador poder desfilar en pleno parque del Retiro", comenta Bueno. El Retiro, de hecho, fue la primera sede, en los años ochenta, de la pasarela antes conocida como Cibeles, que desde hace más de dos décadas se celebra en el recinto ferial Ifema, lejos del centro de Madrid, y que hoy toma el relevo a Madrid es Moda con la primera jornada de su 80º edición.

La apuesta por los símbolos nacionales fue absolutamente explícita durante la inauguración de Madrid es Moda. El evento siempre comienza con un desfile en la calle al que pueden acceder los transeúntes, pero esta vez lograron celebrarlo en la mismísima Puerta de Alcalá ante 400 invitados y todos los curiosos que quisieron pararse a verlo. "Nuestra idea es crear una imagen potente no solo para los madrileños, también para la industria internacional", explica Bueno. Una treintena de diseñadores cedieron algunas de sus creaciones para el show, concebido con prendas negras, blancas y rojas casi en su totalidad que se combinaban con sombreros cordobeses, madroñeras y otros emblemas de lo español.

La influencia de Madrid es Moda en el calendario de la moda nacional se ha ido afianzando con los años, pero fue tras la pandemia, que afectó duramente al diseño de autor (un sector que vive principalmente de las prendas para eventos), cuando los nombres más conocidos decidieron cambiar la Mercedes Benz Madrid Fashion Week por esta iniciativa que, como cuenta el diseñador Moisés Nieto, "permite a los diseñadores presentar en el formato que prefieran". Tanto en una como en otra, las marcas reciben ayudas institucionales; en Madrid es Moda, se les devuelve la cuantía que han invertido en su presentación. Algunos de los creadores, como Nieto - que presentó un desfile en el estudio fotográfico Nueva Carolina para un centenar de asistentes-. Leandro Cano - que ofreció un desayuno- o Malne -- una cena-, decidieron acotar la convocatoria a unos pocos. Otros, como Juan Vidal o Carlota Barrera, abrieron las puertas de su estudio a todos los interesados en conocer sus nuevas colecciones. Miguel Becer, de ManéMané, presentó junto a la ONG Ayuda en Acción dos diseños (una camiseta y un vestido) cuyas ventas irán destinadas al apoyo a personas en riesgo de exclusión.

La oferta actual de Madrid es Moda es tan amplia que mezcla a los nombres de toda la vida (Verino, Torretta, Duyos, Juanjo Oliva...) con los más reconocidos del sector actual (Barrera, Vidal, Nieto, Helbig) y con nuevos talentos emergentes (Daniel Chong, Coconutscankill, Montenegro o Tíscar Espadas). Aunque predominan los diseños pensados para eventos (en España la moda de autor sigue encontrando una salida económica en bodas, bautizos



Una de las

propuestas

de Moisés

Nieto.

y comuniones), cada vez hay más propuestas ajenas a los vestidos de noche o de invitada.

Está la ya histórica apuesta de Roberto Verino por el uniforme diario, funcional, minimalista y de buena calidad: la deconstrucción material (y social) de los códigos clásicos de la moda masculina que tan bien ejecuta Carlota Barrera; el regreso de Spastor, que se instalan en Madrid y han confeccionado a mano una serie de prendas blancas de tejidos innovadores con la sexualidad, e incluso la perversión, como leitmotiv (citaban las películas Funny Games o American Psycho como fuentes de inspiración). También el ejercicio de construcción de prendas con referencias históricas que ha convertido a la joven Tíscar Espadas en uno de los proyectos más excitantes de los últimos años o el enfoque comercial y de oficio de Moisés Nieto. Su colección, inspirada en la obra de Giorgio Morandi y trabajada con tejidos italianos ligeros y muy funcionales (muchas piezas ni siquiera necesitan planchado), juega también a ser un uniforme minimalista que tiene a su clienta en el centro. "Para mí la moda no debe ser una novedad que cambie cada seis meses, sino una evolución de los códigos propios hacia la excelencia", comentaba a EL PAÍS el diseñador.

La propuesta de Juan Vidal tampoco es estacional. Hace un par de años, el diseñador alicantino decidió lanzar drops, es decir, pequeñas colecciones cápsula, a través de su web: "Es una forma de centrarme en una propuesta muy concreta que represente mi proceso creativo", explica. Tan concreta como unas láminas antiguas de flores que encontró en una tienda de París y que ha convertido en los estampados que decoran una decena de vestidos para todos los gustos y siluetas que conservan su seña de identidad.

Juanjo Oliva, que tiene tienda en París, presentó en un trunk show (un desfile privado en el que el diseñador va comentando cada prenda) una colección que él ha definido como "prêt-àporter de lujo": prendas de tejidos nobles con patrones cuidadosamente pensados y orientados a una clienta que viste diseño en su vida diaria.

Y se nota, al fin, el apoyo mutuo entre diseñadores, como ya se vio durante los primeros Premios de la Moda Española el pasado junio, también impulsados por ACME y la Academia de la Moda Española. El manido dicho de "la unión hace la fuerza" es una realidad necesaria en este sector, como demuestra el éxito reciente de la semana de la moda de Copenhague. Madrid es Moda (y todos los implicados) ha logrado crear ese sentimiento de comunidad, la única forma de que esta industria siga adelante. Sin embargo, dado el número de diseñadores que se están apuntando a la cita, quizás sean necesarios más días (ha habido hasta una decena de presentaciones diarias) y una agenda más estructurada para que todo transcurra con fluidez.

PANTALLAS 45



David Broncano, en un momento de su programa La Revuelta.

## Broncano supera a Motos en su segundo día de emisión

'La Revuelta' logra una media de 2,13 millones de espectadores y 'El hormiguero' se queda en 2,10

### HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ Madrid

David Broncano dio la sorpresa en la segunda jornada en la que La Revuelta competía con El hormiguero, el espacio de Pablo Motos, en el access prime time (la antesala al horario estelar en las noches televisivas). El programa de La 1 superó en número de espectadores de media al de Antena 3, rompiendo la hegemonía ya histórica del espacio de Atresmedia. Aunque la diferencia entre ambas resultó mínima, el espacio de la cadena pública logró el martes 2.13 millones de espectadores frente a los 2,10 millones de su competidor en la privada, convirtiendo a su nuevo programa nocturno en el espacio más visto del día, según los datos publicados por la consultora Barlovento Comunicación a partir de las mediciones de Kantar.

En cuanto a cuota media de pantalla, El hormiguero (17,5%), que contó con el actor Javier Cámara como invitado, sigue a la cabeza también por la mínima frente a La Revuelta (17,4%), que apostó por la presencia de la actriz Najwa Nimri. Esa ligera ventaja del espacio de Pablo Motos se debe a la distinta duración de ambos programas. Mientras coincidieron, el programa presentado por David Broncano lo

superó en cuota de pantalla por 1,6 puntos.

Aunque era de esperar un descenso en la audiencia del programa de Broncano en su segunda emisión, una vez pasado el efecto sorpresa de su estreno, en realidad mejoró los datos del lunes, cuando obtuvo un 2,1 millones de espectadores de media y un 17% de share. La polémica en torno a su fichaje por TVE ha aumentado la expectación en torno a La Revuelta, cuva propuesta es muy similar a la que planteaba La resistencia, el programa que el humorista jiennense condujo durante varias temporadas en Movistar+.

El descenso del espacio de Pablo Motos con respecto a la emisión del día anterior, cuando entrevistó a la sobrina del Rey Victoria Federica de Borbón y en el que logró un impresionante 23% de cuota de pantalla y 2,9 millones de espectadores, permitió el vuelco en las audiencias. En la emisión del martes, La Revuelta fue líder en cuota de pantalla entre los espectadores masculinos en todas las franjas de edad, según los datos ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Durante el tiempo que coincidieron, el 'show' de La 1 ganó por 1,6 puntos

Telecinco cancela el espacio de Carlos Latre 'Babylon Show' tras solo 13 entregas

De esta forma, el nuevo espacio de Broncano no solo logra el objetivo de TVE de atraer nuevas audiencias a la televisión tradicional, en concreto a sus pantallas, sino que de momento consigue que los espectadores se queden viendo La 1 a esa hora de la noche (a partir de las 21.50 aproximadamente), a pesar de que el programa puede verse al completo en diferido de forma gratuita a través de la plataforma RTVEPlay. La resistencia, el antecesor de La Revuelta, se emitía en una plataforma de pago como era Movistar Plus+ y era muy popular en redes sociales y no en emisión lineal.

En medio de la pelea por la audiencia entre el espacio de Broncano y el de Motos, Telecinco decidió ayer cancelar Babylon Show, el espacio presentado por Carlos Latre que había sido una de las apuestas de la temporada de la cadena. El programa solo ha durado 13 emisiones.

Babylon show no levantó el vuelo desde que se estrenó el 26 de agosto: debutó con un 10,1% de share y un millón de espectadores, para bajar hasta un 6,9% de cuota y 691.000 espectadores en su segundo día. La cifra había seguido cayendo desde entonces: tuco días con un 4,4% de cuota media de pantalla y 550.000 espectadores, muy alejado de sus dos competidores. También estaba por detrás de las ofertas de Cuatro, First dates, y La Sexta, El intermedio, de La Sexta.

Babylon Show se despidió ayer de los espectadores y cede su espacio en la parrilla de Telecinco a Gran Hermano. LIBRE DE ESTILO

IDAFE MARTÍN PÉREZ

### Asustaviejas

os periódicos, decían los antiguos, deben informar, formar y entretener. Dedicarse a meter miedo está mal. Una de las finalidades de los bulos, más allá de hacer que nadie crea nada, es generar debates sobre problemáticas inexistentes o residuales para meter miedo. Si sales a comprar el pan, te okupan la casa, cuentan. No es cierto, pero ayuda a ensuciar el clima social y a captar publicidad de seguros y alarmas.

Lo que se conoce como okupación de una vivienda, delito que técnicamente es el de usurpación, trata de aquellas vacías. Ni siquiera de segundas residencias, sino de viviendas sin uso durante años o incluso abandonadas. Muchas de ellas son propiedad de bancos. Cuando alguien entra para establecerse en una vivienda que es la habitual de otra persona, o que esa segunda persona usa al menos esporádicamente, estamos hablando de otro delito, el de allanamiento. A quien lo comete, la Policía lo saca en horas.

Daniel J. Ollero contaba a finales de agosto en *El Mundo* que "el fenómeno de la okupación" despuntaba. Escribía que el consejero madrileño de Vivienda, Turismo y Transporte echaba en cara "la inacción del delegado del Gobierno" en esa comunidad. Su pieza comienza con esta frase: "El fenómeno de la okupación en España se ha intensificado en los últimos años" y sigue diciendo que en 2023 "se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles" en España. El número es cierto, pero a Ollero se le olvidó contar que un año antes, en 2022, fueron 16.765 y dos años antes, en 2021, un total de 17.274. Es decir, casi 2.000 menos en dos años.

Lo de *El Mundo* es de aficionados comparado con las historias de *Abc*. Solo en agosto publicó casi 30 "noticias" sobre okupas. Hay que ser original y buscar bien para no repetirse,

#### Un fin de los bulos, como los relativos a la okupación, es generar debates sobre problemas inexistentes para dar miedo

pero los de Julián Quirós lo consiguen, desde hacer como El Mundo y dar los datos de 2023 sin contar que eran más las okupaciones en 2022 y 2021, hasta escribir que "desde el aniversario de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han registrado un total de 15.289 casos de allanamiento", dando a entender que aumentan y que uno ya no se puede ir de vacaciones sin encontrarse a la vuelta un okupa en el salón, con los pies sobre la mesilla gritándole a Mbappé.

Abc también nos cuenta (ustedes perdonen, pero dan ganas de cantar aquello de "por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará"), que "Vox pide contundencia a Page ante el aumento de casos de okupación en la región". Pero en Castilla-La Mancha bajaron, según los datos del Ministerio del Interior, de 753 en 2021 a 718 en 2022 y a 632 en 2023. Que Vox miente es vox populi, perdón, Vozpópuli (esos también mienten, por cierto), pero hombres de dios, 632 es menos que 753.

Abc va más allá y cuenta el bulo y la información real con tres días de diferencia. El 6 de agosto, Jorge Herrero nos relata cómo una vivienda de Cobisa, en la provincia de Toledo, fue okupada dos veces en 24 horas por las mismas personas. En la primera okupación, porque la vivienda tenía un morador habitual, la Guardia Civil, acompañada del alcalde de la localidad, acudió y no pudo hacer nada hasta que los okupas se fueron por propia voluntad, llevándose además "objetos de valor".

Repetía una historia que había contado Ana Rosa Quintana en su programa *TardeAr* y aseguraba que la Guardia Civil no podía hacer nada porque "la legislación vigente impidió una acción rápida".

Tres días después, sin hacer referencia a aquel artículo, Abc contó a sus lectores, confiando en su desmemoria, que la mujer okupa de aquella historia había sido en realidad detenida y acusada de allanamiento de morada y otros dos delitos de daños y amenazas. La pieza relataba que los agentes "comprobaron que se trataba de okupas, por lo que obligaron a la mujer y a sus hijos a abandonar la vivienda". Se ve que en tres días cambió la legislación.

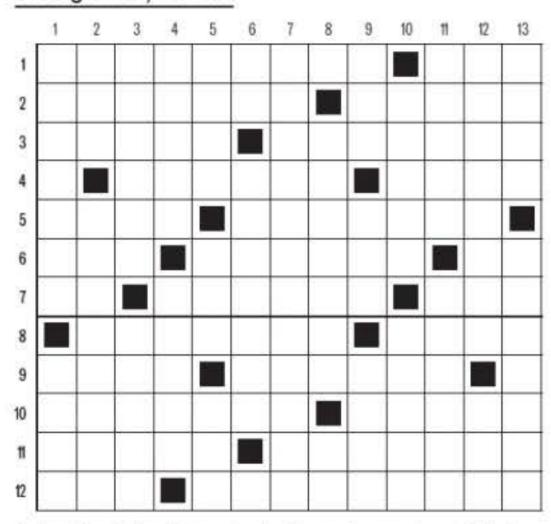

Horizontales: 1. Un policía oyendo misa. Siempre hay una primera / 2. Productora de un dulce licor. Intacto pese al accidente / 3. El homólogo chileno de Joe Biden. Lo componen 12 elementos / 4. La P apuntalada. ¡Cuánto quiere ese! ¡Hombre, si lo dijo ese, punto y redondo! / 5. Lo que se ve aquí. En ellos crecen las bayas de la ginebra / 6. Quien lo hace el último lo hace mejor. Especie de pastilla, de buen sabor. Para reclamar atención / 7. Metidas en formol. Rubricas. La Federación Anarquista Ibérica / 8. La Icíar de Te doy mis ojos. Muy socorrido es el de patata / 9. Igual es flor que incauto. Niños a lo Manneken Pis. Al frente de Defensa / 10. Añadidura o suma. Un Robert De Niro / 11. Sustituir una hipoteca con otra. Borrada por el censor / 12. ¡Me muero de calor, me...! Con esas críticas te ponen por las nubes.

Verticales: 1. Su rebaño es de chivas. Hay perros de eso / 2. Un pobre mono decapitado. Sonoras muestras de desagrado / 3. Échate un vistazo a ti mismo. Sus frutos van a la almazara / 4. En muchos superlativos. Hecha un costal de huesos / 5. Ley antialcohólica de los años veinte. Ariadna "\_", actriz. No faltaré a la cita / 6. Corazón de pajarito. Se le cayó el vaso, lo... La esquinada / 7. Los sesgos cognitivos lo distorsionan / 8. En fórmulas yodadas. Lo lleva la pizza y el chimichurri. Signos iniciales de agotamiento / 9. ¡Atended! B, B, B, B... Vine al mundo / 10. Hoy no trabaja esa moneda. Su do es alto y potente / 11. Obsérvelo. Amas y amazonas castigan con ellas / 12. No abundar, precisamente. La parte poética de la boda / 13. Reducidos zoológicos. Trepadoras de jardín.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Olfato. Gozada / 2. Calurosas. Muy / 3. Acune. Opiparo / 4. Ray. Tac. Reias / 5. I. Ecológicas / 6. Nana. Drusa. ET / 7. AQ. Nuera. Beso / 8. Ultraístas. P / 9. Pelad. Dar. Pla / 10. Ojeriza. Ujier / 11. Pan. Desamores / 12. Aragón. Apeose.

Verticales: 1. Ocarina. Popa / 2. Laca. Aquejar / 3. Fluyen. Llena / 4. Aún. Cantar. G / 5. Treto. Urdido / 6. OO. Aldea. Zen / 7. Socorridas / 8. Gap. Guasa. AA / 9. Osiris. Trump / 10. Z. Pecaba. Joe / 11. Amaia. Espiro / 12. Durases. Lees / 13. Ayos. Toparse.

#### Ajedrez / Leontxo García



#### Más precoz aún: Pang, de nueve años

Blancas: E. Pang (2.266, Inglaterra). Negras: A. Czebe (2.302, Hungria). Defensa Moderna (B06). Torneo Vezerkepzo (4º ronda). Budapest, 30-8-2024.

La catarata de portentos precoces sigue aumentando. El inglés -como en fútbol, el Reino Unido no tiene federación en ajedrez- Ethan Pang, de nueve años, batió en julio la reciente marca del argentino Faustino Oro, de 10 años (ganador el domingo del torneo rápido de Puigpelat, Barcelona, tras hace tablas con Alexéi Shírov), como el más joven en pasar de 2.200 puntos Elo. Y ahora acaba de ganar a tres grandes maestros en un torneo en Budapest, donde se juega la Olimpiada de Ajedrez desde este martes. Su juego no asombra, pero sus resultados si: 1 e4 g6 2 d4 Ag7 3 Cc3 d6 4 Ae3 c6 5 Dd2 b5 6 g3 Ab7 7 Ag2 Cd7 8 f4 Dc7 9 Cd1 (novedad) 9... Cgf6

10 Cf2 0-0 11 Ce2 e5 12 c3 Tfe8 13 0-0 Cb6 14 b3 Cfd7? (demasiado pasivo; había que definir el centro ya con 14... e×d4 15 A×d4 -si 15 c×d4 c5, con buen juego negro- 15... c5 16 A×f6 A×f6, y si 17 f5 Ag7) 15 Tac1! c5 16 g4! (no es lo mejor, pero demuestra una profunda comprensión de la estrategia) 16... exf4 17 Axf4 Tad8 18 Cg3 Cf8 19 Tfd1? (error de concepto: esta torre estaba muy bien en f1) 19... c4? (elimina la tensión; 19... Ce6 era correcto) 20 Ah6 De7 21 Ag5?! (21 A×g7) 21... f6 22 Ae3 d5 23 Te1 Df7 24 Tf1 d×e4 25 Cf×e4 A×e4 26 C×e4 c×b3 27 a×b3 Cd5?! (27... D×b3 era la mejor opción) 28 Ah6 A×h6 29 D×h6 Dg7 30 Dh3 Ce6 31 Dg3 Tf8 32 Tce1 Rh8? (la posición de Czebe ya era difícil, pero ahora es perdedora porque no ha hecho nada para anticiparse al bombardeo que se avecina...) 33 c4! bxc4 34 bxc4 Cb6 35 c5 Cc8 (diagrama) 36 d5! T×d5 (pierde material, pero 36... Cd4 37 d6 también daria una posición ganadora) 37 C×f6! T×f6 38 A×d5 T×f1+ 39 R×f1 Df8+ 40 Df3, y Czebe se rindió.

#### Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES.

| 9 |   |        |   |   |   |        |   | 4 |
|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|
|   |   | 6      |   | 3 |   | 7      |   |   |
|   | 8 | 6<br>5 |   |   |   | 3      | 6 |   |
|   |   | 3      | 9 |   | 6 | 8      |   |   |
|   |   | 9      | 7 |   | 5 | 1      |   |   |
|   | 5 | 7      |   |   |   | 6      | 9 |   |
|   |   | 7      |   | 8 |   | 6<br>5 |   |   |
| 6 |   |        |   |   |   |        |   | 2 |

MEDIA ALTA. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacias con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

#### Solución al anterior

| 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

#### Santander A Coruñal Oviedo Bilbao San Sebastian 19/13 Vitoria Huesca Ourense Logrono Pontevedra 22 / 11 Girona 19/12 > 25 / 15 18 / 10 20 / 13 Zamora Valladolid • Soria 25 / 12 • Barcelona Zaragoza 25 / 19 Oporto 23 / 11 Salamanca 22/ 26 / 12 • Guadalajara 29 / 17 27 / 14 Teruel Avila• 23 / 10 Castellon 9 29 / 19 Cuenca Cáceres 25 / 12 30 / 18 Toledo

28 / 15

Almeria

28 / 20

30 / 22

Murcia

35/20

29 / 15

Granada

Málaga

29 / 22

Cordoba

Sevilla

Ciudad Real

30 / 16

• Jaén 31/16

#### Precipitaciones en el Cantábrico, especialmente en su mitad oriental

32 / 21

Badajoz

España hoy

El extremo de un sistema frontal se extenderá por el tercio norte peninsular con cielo nuboso y precipitaciones durante la primera mitad del día en el norte de Galicia, más persistentes en el Cantábrico. Algo nuboso con intervalos nubosos en el resto de la mitad norte, con chubascos en el sistema Ibérico, noreste de Castilla y León, La Rioja, ocasionalmente tormentosos irregulares, localmente fuertes, en el noreste de Cataluña y norte de Baleares. Nieve por encima de los 1.599-1.800 metros en el Pirineo. Poco nuboso en el oeste y sur de Andalucía, Extremadura y oeste de La Mancha. Alguna tormenta en Valencia. Intervalos nubosos en el resto. Nubes en el norte de Canarias. Bajan las máximas en el norte. J. L. RON

#### Mañana

Valencia

31 / 20



Las Palmas de G.C.

#### Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR • BUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA     |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |              |
| TARDE  |            |        |        |        |           |              |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |              |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |  |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|--|--|
| MÁXIMA              | 25        | 19     | 27     | 29     | 33      | 31       |  |  |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 24,8      | 24,4   | 26,8   | 29,1   | 32,9    | 28,2     |  |  |
| MÍNIMA              | 19        | 13     | 17     | 22     | 17      | 20       |  |  |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 17,1      | 14,3   | 16,6   | 18,7   | 18,2    | 19,4     |  |  |

#### Agua embalsada (%)

| embaisa | da (%)        |           |                                       |                                                | Acrtu                                                    | dización semane                                                     |
|---------|---------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DUERO   | TAJO          | GUADIANA  | GUADALQ.                              | SEGURA                                         | JÚCAR                                                    | EBRO                                                                |
| 65,8    | 59,1          | 40,3      | 32                                    | 17                                             | 41,6                                                     | 55,3                                                                |
| 51,9    | 45,8          | 44,8      | 40,8                                  | 33,1                                           | 38,9                                                     | 54                                                                  |
|         | DUERO<br>65,8 | 65,8 59,1 | DUERO TAJO GUADIANA<br>65,8 59,1 40,3 | DUERO TAJO GUADIANA GUADALQ. 65,8 59,1 40,3 32 | DUERO TAJO GUADIANA GUADALQ. SEGURA 65,8 59,1 40,3 32 17 | DUERO TAJO GUADIANA GUADALQ. SEGURA JÚCAR 65,8 59,1 40,3 32 17 41,6 |

| 421,75     | 422,33                  | 418,64                                  | 396,29          | 350             |  |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| ÚLTIMA     | LA SEMANA<br>PASADA     | HACE<br>UN AÑO                          | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO |  |
| Concentrac | cion de CO <sub>2</sub> | Partes por miljón (ppm) en la atmosfera |                 |                 |  |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica. Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia). elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### **BONO LOTO**

Combinación ganadora del miércoles:

2 15 28 38 39 48 C37 R2

Combinación ganadora del martes:

40 42 43 49 C38 R2

**CUPÓN DE LA ONCE** 85521 SERIE 043

TRÍPLEX DE LA ONCE 503

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del miércoles:

3 13 16 18 33 38 42 43 44 45 46 51 53 55 64 75 83 84 85

TELEVISIÓN EL PAÍS, JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 47

#### EN ANTENA / EVA GÜIMIL

#### Ocupan nuestras casas y se comen a nuestros gatos

on su habitual grandilocuencia, La Sexta llamó al cara a cara entre Harris y Trump "el debate que te hará soñar". Sonaba casi a gracieta teniendo en cuenta que se desarrollaba a las tres de la mañana de un miércoles laborable, café para los muy cafeteros. Para que no nos amodorrásemos lo aderezó con la banda sonora de Los Vengadores. No se andan con chiquitas, Ferreras es una persona guionizada por Aaron Sorkin y producida por Jerry Bruckheimer. Más que sueños provocó pesadillas, me dormí abrazada a mis gatos y temiendo que algún inmigrante viniese a pegarles un mordisco en sus suaves lomos peludos.

Según Trump hay haitianos indocumen-

tados comiéndose a los perros y los gatos de los ciudadanos de Springfield (la Springfield de Ohio, no la de Los Simpson; Bola de Nieve II y Pequeño ayudante de Santa Claus están a salvo, tranquilos). Imagino a la extrema derecha patria lamentando que a ellos sólo se les haya ocurrido eso de que van a ocuparnos la casa aprovechando que vamos a por guacamole al Mercadona. No hav color. Se está tensando tanto la cuerda del miedo a los inmigrantes (pobres) que empieza a deslizarse por la pendiente de la parodia. En Francia no fue una de esas siniestras manadas de ilegales que la extrema derecha no se saca de la boca la que durante una década violó sistemáticamente a Gisèle Pélicot mientras permanecía drogada, fueron decenas de franceses con ocho apellidos gabachos. Tanto agitar la bandera del odio al diferente para que la realidad te salga por peteneras.

Los republicanos andan escocidos porque, en su opinión, los moderadores del debate, David Muir y Linsey Davis, fueron más estrictos verificando a Trump que a Harris, tal vez porque la demócrata no soltó disparates

sobre la dieta de los haitianos ni aseguró sin ruborizarse que los progresistas abortan a niños después de nacer. Idéntica perreta montaron aquí muchos cuan-



García Ferreras.

contradecir a Feijoó con datos. Tal vez el problema no es que los periodistas de la cadena ABC hiciesen el trabajo que les corresponde, sino la frecuencia con la que tantos informadores se limitan a ser meros difusores de bulos y medias verdades. Lo que invitó a soñar durante el debate fue ver a dos profesionales de la información combatir la

do Silvia Intxaurrondo osó

desinformación, resultó emocionante incluso, y ni siquiera necesitaron de fondo la épica sintonía de Los Vengadores: nada suena tan bien como la verdad.

#### programacion-tv.elpais.com

La 1 6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. 'La hora de la actualidad'. Magazine, presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo, en el que se abordarán contenidos variados . 10.40 Mañaneros. Magacin de actualidad y entretenimiento presentado por Adela González, junto a Miriam Moreno y Alberto Herrera. 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. ■ 15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo TVE. . 16.30 Salón de té La Moderna, Marta rechazará el dinero ofrecido por don Salvador para que deje a su hijo,

Salvita. (12).

17.30 La promesa. (12).

20.30 Aquí la Tierra.

21.40 La revuelta. 12).

22,50 Cine, 'As bestas'.

francesa instalada en

de sus vecinos. (12).

En una carretera

1.00 Cine. 'Bajocero'.

deshabitada, un furgón

que traslada presos es

brutalmente asaltado.

Martín, el policía que

lo conduce, tratará de

sobrevivir. (16).

una aldea del interior de

Galicia, sufre la hostilidad

Antoine y Olga, una pareja

19.30 El cazador. ■

21.00 Telediario.

18.30 El Cazador Stars.

La 2 6.00 La 2 Express. . 6.05 Arqueomanía. ■ 6.30 Inglés online TVE. 7.00 Inglés online TVE. 7.25 Zoom Tendencias. 8.15 El año salvaje en Africa. 'Invierno'. (7). 9.00 Pueblo de Dios. . 9.30 Aquí hay trabajo. 9.55 La aventura del saber. 10.55 Lucy Worsley. Agatha Christie, la reina del misterio. 11.45 Al filo de lo imposible. 12.15 Las rutas D'Ambrosio. 13.10 Cine. 'Sam Whiskey'. (7). 14.45 Curro Jiménez. 15.45 Saber y ganar. # 16.30 Into The Blue. 'Raja Ampat'. 17.19 Del amanecer al crepúsculo. (12). 18.05 La ciencia de las emociones. 19.00 Grantchester. # 20.35 La 2 Express. ■ 20.45 Documental. 'La asombrosa aventura estadounidense de George Clark'. ■ 21.30 Cifras y letras. 22.00 ¡Cómo nos reimos! 'El Equipo Ja' y 'Leo Harlem'. . 24.00 Late Xou con Marc Giró. (12). 1.10 Documental. 'Helmut Newton: lo malo y lo bello'. (7). 2.45 Festivales de verano, '26° Jazz San Javier: Homenaje a Bebo Valdés'. (7).

Antena 3 6.00 VentaPrime. 6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. Presenta Susanna Griso. En este magacine matinal se incluyen reportajes, entrevistas y debates relacionados. (16). 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias Antena 3. . 15.30 Deportes Antena 3. 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Begoña no perdona a Jesús por haberla separado de Julia. (12). 17.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal. 21.00 Noticias Antena 3. 21.30 Deportes Antena 3. 21.35 La previsión de las 9. m 21.45 El hormiguero. 'Lamine Yamal'. (7). 22.45 Cine. 'La familia perfecta'. Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia ideal. (7). 1.10 Cine. 'Lo contrario al amor'. (12).

3.00 The Game Show.

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV. 7.30 ¡Toma salami! . 7.35 ¡Toma salami! La TV que nos parió. 8.25 Callejeros Viajeros. 'Venecia' y 'Estambul tiene un precio'. (7). 10.30 Viajeros Cuatro. 'Nueva Orleans'. (16). 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro mediodía. 14.55 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.10 El Tiempo Cuatro. 15,30 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Mejide y Marta Flich. (7). 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Xuso Jones recorre España buscando transeúntes dispuestos a participar en este juego. 19.00 ;Boom! Concurso presentado por Christian Galvez. ■ 20.00 Noticias Cuatro noche. 20.45 ElDesmarque. 21.00 El Tiempo Cuatro. 21.10 First Dates. (12). 22.50 Horizonte. El programa analizará la última hora del conflicto bélico en Ucrania, poniendo el foco en la utilización por primera vez de un misil hipersónico. Además, se ahondará en el impacto de la huelga en el sector del transporte de mercancías. (12). 1.50 ElDesmargue Madrugada, (7).

#### Tele 5

6.10 Reacción en cadena. 7.00 Informativos Telecinco matinal. 8.55 La mirada crítica. Ana Terradillos, con la colaboración de Antonio Teixeira y Jano Mecha, ofrecen lo más destacado de la actualidad. (16). 10.30 Vamos a ver. Magacín presentado por Joaquin Prat, Patricia Pardo y Verónica Dulanto que centra su atención en los grandes temas de interés. (16). 15.00 Informativos 15.30 Eldesmarque Telecinco. 15.40 El Tiempo Telecinco. 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. Concurso. presentado por lon Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco noche. 21.30 Eldesmarque Telecinco. ■ 21.45 El Tiempo. ■ 21.50 Gran Hermano. Jorge Javier Vázquez presenta la gala semanal del reality, en la que se repasan los acontecimientos más importantes de la casa, con nominaciones y decisiones clave para los concursantes. (16). 2.00 Gran Madrid Show. 2.25 Gran Hermano: Resumen diario. (16).

6.00 Minutos musicales. 6.30 VentaPrime, ■ 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. Programa que ofrece la información del día con humor e ironía. 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras. (16). 14.30 Noticias La Sexta. ■ 14.55 Jugones. Presenta Josep Pedrerol. 15.20 La Sexta Meteo. ■ 15.45 Zapeando. (7). 17.15 Más vale tarde. Espacio de carácter informativo, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo. 20.00 Noticias La Sexta. ■ 21.00 La Sexta Clave. m 21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 'Por encima de la ley'. Nico, ex combatiente en Vietnam y ex miembro de la CIA, trabaja de policía en Chicago. Un drogadicto le confiesa que un cargamento de drogas está a punto de ser entregado. (18). 0.50 Cine. 'Glaciación 2012'. En Islandia tiene lugar una erupción volcánica que provoca frente'. que un glaciar se dirija hacia Norteamérica a gran velocidad. Una familia luchará por su

#### Movistar Plus+

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Telemadrid 6.00 Telenoticias Telemadrid. 6.40 Deportes. m 6.50 El Tiempo. ■ 7.00 Buenos días. (7). 11.30 Especial informativo: Debate estado de la Región. 14.00 Telenoticias Telemadrid. 14.55 Deportes Telemadrid. 15.20 El Tiempo en Telemadrid. 15.30 Cine, 'El halcón inglés'. Wilson es un expresidiario inglés que viaja hasta Los Angeles para aclarar la muerte de su hija, aparentemente debida a un accidente de tráfico. (18). 17.00 Cine. ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?'. Wendell acude a Italia para recoger el cadáver de su padre y llevarlo a su tierra natal. 19.30 Madrid Directo. 20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes. ■ 21.30 El Tiempo. m 21.35 Juntos. (7). 22.30 Cine. 'La vida de David Gale'. El doctor David Gale es un profesor de universidad de Texas, ferviente adversario de la pena de muerte, que un día es acusado de violar y asesinar a una compañera que lo ayudaba a salvar la vida de un condenado a muerte. (18). 0.45 Atrápame si puedes. 'Celebrity'. .

#### La Sexta

7.15 Espacio M+. 'Soy Nevenka, Visita a rodaje'. 7.20 Documental, 'AC/ DC: Forever Young'. . 8.15 Elsbeth. 'Algo azul' y 'Genio artificial'. 9.40 Las guerras de Rusia. 'El imperio de los zares', 'Unión Soviética' y 'Federación de Rusia'. 12.30 La Guerra Fría: juego de espías. 'Paranoia', 'Traidores' y 'Operación Pimlico'. . 15.15 Cine. 'El puente de los espías'. Un abogado de Brooklyn se ve involucrado en la Guerra Fría cuando la CIA le encarga que vaya a Berlín para negociar un intercambio de prisioneros. (12). 17.30 Cine. 'Los Fabelman'. A finales de la década de 1950, el joven Sammy Fabelman descubre a través del cine un secreto familiar que le destruye. Desde ese momento, el cine se convierte en el motivo de su hundimiento pero también, en su medio de salvación. 19.50 Steven Spielberg: el rey midas de Hollywood. 20.55 Documental. 'Ucrania: soldados en el 22.00 Rapa. . 23.55 Ilustres ignorantes. 'Olimpiadas'. 0.35 El consultorio de Berto. 'Señores mayores y cagadas de paloma'.

#### **Newsletter CORREO DEL ARTE**

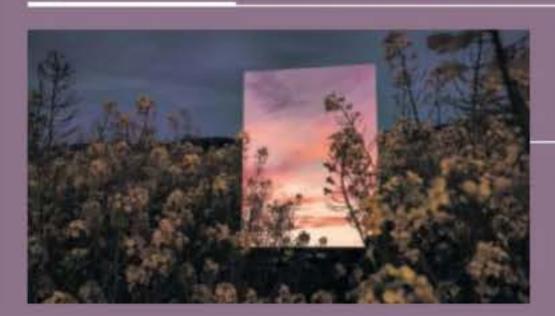

### GUÍA E HISTORIAS PARA REDESCUBRIR EL ARTE

La actualidad de todas las disciplinas artísticas y la agenda con lo que no te puedes perder.



supervivencia en una

nueva edad de hielo. (18).



**EL PAÍS** 



Jueves 12 de septiembre de 2024

Año XLIX Número 17.213 ■ Madrid: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. 91 337 82 00 ■ Barcelona: Caspe, 6, 3\* planta. 08010 Barcelona. 93 401 05 00
■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3\* planta. 28037 Madrid. 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com

■ Atención al cliente: 914 400 135 ■ Depósito legal: M-16295-2004 © Ediciones EL PAÍS, SLU. Madrid, 2024.
■ "Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAÍS, SLU" ■ Ejemplar impreso en papel de origen sostenible





Diego Hidalgo, en una cafetería de Madrid junto a su móvil, un Nokia sin internet. INMA FLORES

#### EVA BAROJA Madrid

En los pupitres de Cambridge, hace casi dos décadas, Diego Hidalgo (París, 40 años) descubrió que Facebook, en lugar de conectarnos, nos separaba. De adolescente, ya había sido testigo de cómo la tiranía del correo electrónico le robaba horas de juego con su familia. Un recuerdo infantil que le marcó para siempre. Hoy, luchar contra los gigantes tecnológicos se ha convertido en la misión de su vida. Causa quijotesca en la que su mente de sociólogo contrasta con la naturaleza irracional de su otra profesión, la de mago, con la que sorprende en las conferencias que imparte por el mundo.

P. ¿Se parecen en algo la magia y la tecnología?

R. Sí, en muchas cosas. Los magos robamos la atención del público igual que la tecnología digital. Además, hacemos pensar al espectador que es libre de tomar decisiones cuando realmente es el mago el que las condiciona.

P. En su nuevo libro Retomar el control (Catarata) dice que Google decide todo el rato por nosotros.

R. Pensamos que estamos eligiendo un menú infinito, pero nos guía hacia distintas opciones. La explotación masiva de datos hace que nos convirtamos en perCONVERSACIONES A LA CONTRA

## "La adicción a las pantallas está socialmente aceptada"

#### Diego Hidalgo

Sociólogo

"Prohibir la venta de teléfonos móviles a los adolescentes empoderaría a los padres" sonas más manipulables a la hora de vendernos productos, servicios o ideologías...

P. ¿Vivimos en una especie de show de Truman en el que estamos permanentemente vigilados?

R. La diferencia es que ahora todos somos Truman.

P. Defiende, por ejemplo, que en los bares se prohíba el uso de los móviles, como sucedió con el tabaco...

R. Sí, bueno, eso es más una provocación [se ríe], pero, sin duda, hay argumentos suficientes para prohibir la venta de los móviles hasta los 18 años, como sucede con las salas de juego o el alcohol.

P. ¿Qué diferencia una adicción a la marihuana de una adicción a las pantallas?

R. Que la segunda está socialmente aceptada. Es una adicción que comparte casi el 100% de la sociedad y por eso es mucho más difícil darnos cuenta de que no es normal aceptar el daño que nos causa.

P. Muchos padres hablan de la presión social que sienten si son los únicos de la clase que no regalan un móvil a sus hijos...

R. Por eso prohibir su venta a los adolescentes les empoderaría. El uso que hacen de los móviles es como tener a chavales de 14 años sin carné y a 160 por hora.

P. Dedica el libro a sus hijos, de la generación Z: "Para que podáis seguir eligiendo la felicidad y la libertad en contraposición a la inmediatez y la eficiencia". ¿Somos esclavos de la tecnología?

R. Claro, porque está diseñada para anestesiarnos.

P. Y nos infantilizan...

R. Sí, porque a medida que vamos delegando nuestras facultades, somos menos capaces de ejercerlas.

P. ¿En casa limita el uso de pantallas?

R. Absolutamente. No les aparto al 100%, pero les quiero transmitir una relación sana y controlada con la tecnología.

P. Su causa suena quijotesca. ¿Se encuentra con muchos descreídos?

R. Cuando publiqué Anestesiados pensé que iba a recibir más críticas, pero cada vez somos más conscientes de que estamos ante un fenómeno muy preocupante.

P. ¿Qué piensa de los que le llaman tecnófobo?

R. Me identifico más con tecnocrítico. Yo mismo he sido emprendedor digital y fundé Amovens [la primera plataforma para compartir coche en España].

P. Su móvil es un Nokia sin internet. ¿Cree que es más feliz que los que están leyendo esta entrevista desde su smartphone?

R. Puede que sí porque la delegación en las máquinas empobrece nuestra experiencia vital. Si seguimos entregando nuestras vidas a unos algoritmos que dictan nuestras decisiones, perderemos la libertad y dejaremos de interactuar de forma profunda con los demás. Y estos son dos elementos clave para la felicidad. LUZ

SÁNCHEZ-MELLADO

### La madre que los parió

a escena es tan vieja como el mundo: un hijo, o hija, ajustando cuentas con su madre ante terceros. La mitología, la literatura, los museos, el cine, los muros de chalés y chabolas y las consultas de los psicólogos saben bien de esas trifulcas, que han dejado tras ellas desde obras maestras hasta guerras, pasando por horrendos crimenes. Lo nuevo es el tratamiento del asunto como entretenimiento puro y duro en ciertos medios. Lo de poner a parir a las madres que los parieron se ha convertido, junto a las bodas, divorcios y cuernos de los famosos, en un género en sí mismo. Raro es el día que no se somete a juicio sumarísimo a una madre que, según la carne de su carne, no está a la altura. Por no estar, por estar demasiado, por hacer, por no haber hecho. A veces, simplemente, por haberlos nacido sin su permiso. Así, hemos visto despotricar y culparlas de sus desgracias a los cachorros de Isabel Pantoja, Bárbara Rey, Mar Flores, Carmen Borrego y al de la mismísima duquesa de Alba: los ricos también lloran. El penúltimo proceso a una madre es el de Maite Galdeano, una mujer que claramente no está en sus cabales, por parte de una hija y un hijo que denuncian, previo pago, su asfixiante matriarcado. El caso, confieso, me repele, me fascina y me rebela. Me fascina porque razón no les falta; me repele porque no estoy libre de pecado y me rebela porque presupone que la culpa es, por defecto, de las madres, esas mujeres imperfectas, ni villanas ni heroínas, que hacen lo que pueden con lo que tienen. Av, la maternidad, qué trabajo para toda la vida. Por eso admiro la dignidad de Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, asesino convicto y descuartizador confeso, yendo a Tailandia a ver a su hijo a la trena con el corazón roto, pero sin defender lo indefendible. La madre que te parió, clamamos, yo la primera, cuando a quien queremos reprender es a un hijo. Curioso que no sea "el padre que te engendró". Porque, a todo esto, ¿qué hay de los padres de las criaturas?

### Llevamos a tu casa los mejores vinos

Servimos la caja que elijas directamente en tu domicilio, con gastos de envío GRATIS.

Cómpralo en colecciones.elpais.com









6 BOTELLAS DOMINIO DE BORNOS ROBLE / D.O. RIBERA DEL DUERO 2022

€ ENVÍO GRATIS

41'95 50'95 € ENVÍO GRATIS

EL PAÍS vinos





